

Un empate con sabor a poco

San Lorenzo igualó 1-1 ante Mineiro por los octavos de la Libertadores. La vuelta, en Brasil.



Lo nuevo de Charly "La lógica del escorpión" es su flamante álbum, con 13 canciones, entre

versiones e inéditas.

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.272, PRECIO: \$2.100,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54. Miércoles 14 de agosto de 2024

# Fabiola: "Me amenazaba con quitarme a mi hijo"

La ex pareja de Fernández declaró ante el fiscal. Se quebró al hablar del aborto. Dijo que empezó a beber en 2016 por las agresiones del ex presidente, quien también tendría problemas con el alcohol.

Desde el Consulado argentino en Madrid, Yañez apuntó al "menosprecio constante al que me sometió" y dio detalles sobre nuevas golpizas, pero negó haber sufrido violencia sexual. Señaló que una de las cosas que más temor le daban era la amenaza de quitarle a Francisco, su hijo de 2 años. "Tengo miedo de que me pase algo, porque ¿con quién se va a quedar el nene?", expresó. Habló de infidelidades y reiteró que Alberto F. la obligó a abortar en 2016, y que eso la llevó a tomar alcohol "más de lo aconsejable". La Justicia no permitió que la abogada de Fernández, o el propio ex presidente, presenciaran la audiencia. La Fiscalía ahora iniciará la investigación y definirá la imputación a Alberto F.P.3

### LA ESTRATEGIA DE FERNÁNDEZ: **DESCALIFICAR A SU EX MUJER**

Busca, a través de medios K, exponer posibles contradicciones de Yañez, y hacer pasar los golpes como producto de su estado psicológico y de adicciones. P.6

### LA EX MINISTRA DE GÉNERO, EN LA MIRA POR NO HABER INTERVENIDO

Aunque Ayelén Mazzina, que estuvo a cargo del Ministerio de las Mujeres, intentó despegarse, Fabiola ratificó que le avisó: "No hizo nada", insistió. P.5



Yañez, después de declarar. Habló más de tres horas desde Madrid, en audiencia virtual, frente al fiscal Ramiro González.

### Cristina busca recuperar protagonismo y reaviva la teoría de los instigadores

La ex vicepresidenta declara hoy en el marco del juicio por el atentado en su contra el 1° de septiembre de 2022. Enfrente, por primera vez, tendrá sentado a Fernando Sabag Montiel, quien le apuntó con un arma de fuego en un intento por asesinarla. Cristina Kirchner señalará ante el Tribunal oral que además de la banda de Los Copitos, falta investigar la pata política y a los financiadores. Algo había adelantado en sus redes ayer cuando señaló: "¿De los autores intelectuales y de los fi-

nanciadores? Bien, gracias. Duermen protegidos por Comodoro Py". La ex vice buscó, en varias ocasiones, correr a la jueza que lleva la causa, María Eugenia Capuchetti, que impulsó más de 300 medidas de prueba aunque ninguna de ellas arrojó resultado positivo sobre una pata política detrás del fallido atentado. La Cámpora preparó una marcha para hoy en el Instituto Patria, y un grupo de dirigentes la acompañará a los tribunales de Comodoro Py. P. 12

### Quieren que las escuelas estén abiertas los días de paro, pero hay rechazo gremial

Diputados debatirá un proyecto que obliga a que las escuelas, en días de paro, estén abiertas con una guardia mínima, como ocurre con otras actividades esenciales como la atención de la salud. Los sindicatos del sector rechazan la iniciativa, marcharán al Congreso y anticipan que puede haber medidas de fuerza.

P.30

### Elogio de Trump para Milei: "La nueva cabeza de Argentina es genial"

En una charla con Elon Musk, el dueño de X (ex Twitter), el ex presidente y candidato republicano destacó el "trabajo increíble" que está haciendo el mandatario argentino. "Hizo realmente un enorme ajuste y he oído que lo está haciendo bastante bien". Y agregó que piensa realizar un recorte semejante en caso de ganar la carrera a la Casa Blanca este año. P.16

Sumario CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

# Un crimen y los derechos humanos como coartada





Gonzalo Abascal gabascal@clarin.com



l pasado viernes 2, Fernando Albareda llamó a la Policía para denunciar la muerte de su madre, Susana Montoya, a quien había encontrado en el patio de la casa de la mujer en Córdoba. Había sido estrangulada, y tenía una herida de cuchillo en el cuello y golpes de ladrillo en la cara. Las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas y la policía descartó muy rápido el robo como causa del crimen.

Enseguida, el asesinato excedió lo meramente policial por una razón poderosa: Susana Montoya era viuda del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, secuestrado y asesinado por la dictadura en los '70, acusado de filtrar información al ERP.

Fernando Albareda, en tanto, es un reconocido militante de H.I.J.O.S Córdoba, y su rol en esa agrupación impulsó su nombramiento al frente del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados en esa provincia, y un cargo como asesor de Mar-

tín Fresneda, legislador cordobés entre 2015 y 2019, y fundador de H.I.J.O.S.

En la escena del crimen, un mensaje encendió aún más las alertas. Sobre una pared de la casa, alguien había escrito en rojo: "Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía".

La intención de vincular la muerte con un supuesto "clima de época" resultó, entonces, automática. De inmediato, en las redes sociales se pretendió imponer la idea de que el asesinato era consecuencia del "negacionismo" del gobierno.

Albareda alentó esa teoría: ... "Esta vez, cruzaron un límite que yo no imaginaba" (...) "Temo por mí. Temo por mi familia, mi hermano. Por cada uno/a de nosotros/as".

A esta altura resulta imprescindible sumar un dato. En marzo de 2023, Fernando Albareda había presentado un reclamo para que su padre fuera ascendido post mortem a comisario, y se pagara retroactivamente la diferencia salarial a su viuda. En mayo pasado, el

gobierno de Córdoba decretó el "ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior" de Ricardo Albareda.

Era público que Susana Montoya debía cobrar en estos días algo más de 76 millones de pesos.

### Susana Montoya, madre de Albareda, debía cobrar \$76 millones de indemnización

Su hijo Fernando se apuró en direccionar la investigación hacia otro lado: "Desde que no hubo una depuración en la policía de la provincia de Córdoba, los condenados a perpetua, salvo Luciano Benjamín Menéndez, son policías. Sus hijos son policías ahora, y trabajan en la fuerza. No descreo o creo en ellos, pero mis sospechas van para ese lado", dijo.

No tuvo éxito. El jueves 8, Fernando Alba-

reda fue detenido, acusado del asesinato de su madre de 74 años: imágenes de cámaras de seguridad, rastreos de llamadas telefónicas, pericias caligráficas sobre las letras en las paredes y la certeza de que la mujer había abierto la puerta al asesino, concluyeron en la acusación.

Para los investigadores el crimen no fue consecuencia del "negacionismo en el poder". Fue por dinero. 76 millones.

Confirma una verdad dolorosa: que la militancia por los derechos humanos se convirtió hace tiempo en un negocio millonario para algunos.

Lo más grave, sin embargo, es comprobar que la utilización de los derechos humanos, por parte del kirchnerismo y sus aliados, degradó la causa hasta convertirla en una posible coartada criminal. Un escudo a mano para esconder hasta el crimen más atroz.

Esa pérdida moral es más difícil de recuperar que todos los millones.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Sergio Romero

Sindicalista docente de UDA



Incomprensible

Se opone ciegamente a un proyecto de ley que declara a la educación servicio esencial, lo cual obliga a que en los días de paro las escuelas estén abiertas con una guardia mínima. E impulsó que la CGT declare a quien hizo el proyecto, persona no grata. Otro dato que aporta al descrédito de los gremialistas. Sociedad



Sacerdote



Polémico

Fue quien gestionó la visita de un grupo de diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza, para visitar a represores como Alfredo Astiz. El sacerdote, hijo de un militar condenado por delitos de lesa humanidad, tiene fuida relación con Victoria Villarruel. Y la Conferencia Episcopal Argentina, se despegó de él. El País

**Letsile Tebogo** 

Atleta



### Como un héroe

Así fue recibido el atleta de Botswana tras ganar la primera medalla de oro olímpica para su país en la prueba de 200 metros de atletismo en los Juegos de París 2024. El joven de 21 años llegó al aeropuerto de Gaborone donde lo esperaban miles de fanáticos vestidos con los colores de su bandera. Deportes

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

# 13 15 16

 Cada uno de los coches del ferrocarril. Convierte en vapor. 9. Símbolo del litio. 10. Nombre de mujer. 11. Se dice de la flor que carece de sépalos. 13. Entregará. 14. Terminación verbal. 15. Pieza, a modo de un diente grande, que se suele echar en las cerraduras maestras. 17. Uno de los Siete Sabios de Grecia.

### Verticales

 Reunión nocturna de varias personas para entretenerse (pl.). 2. Dad noticia de un hecho. Símbolo del galio. 4. Se dice del banquete muy abundante. 5. Novena. 6. Irán más allá de cierto límite. 8. Desorden, barullo, falta de seriedad. Extensos períodos históricos. 16. Contracción gramatical.

### Solución Horizontales.

1. Vagón. 7. Evapora. 9. Li. 10. Inés. 11. Asépala. 13. Dará. 14. -ar. 15. Adaraja. 17. Solón. Verticales. 1. Veladas. 2. Avisad. 3. Ga. 4. Opíparo. 5. Nona. 6. Pasarán. 8. Relajo. 12. Eras. 16. Ål.

Tema Del Día CLARIN – MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### Violencia de género y sospechas de corrupción



Explosivo. Fabiola Yañez, ayer, al salir del Consulado argentino en Madrid, donde ratificó su denuncia contra el ex presidente. CEZARO LUCA

# Yañez dijo que sus problemas con el alcohol empezaron tras las golpizas de Alberto F.

La ex primera dama se quebró al declarar por Zoom desde Madrid. Anticipó que Alberto F. tratará de hacerla pasar por alcohólica, condición que negó.

### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

En su primera declaración testimonial ante la Justicia, por zoom y desde el consulado argentino en Madrid, Fabiola Yañez brindó más detalles sobre los golpes que sufrió durante su convivencia con Alberto Fernández. Los episodios los situó en varios lugares y que comenzaron desde 2016. Se quebró al hablar del abortó al que, sostuvo, la indujo el ex presidente, la situación junto "al menosprecio constante al que me sometió", fue el punto de partida de algún exceso con el alcohol, pero desmintió haber sido adicta. Además, dio detalles sobre nuevas golpizas pero negó haber sufrido violencia sexual.

Clarín pudo reconstruir la declaración testimonial que duró poco

más de tres horas. Desde la Embajada argentina en España y de forma virtual, la ex primera dama manifestó aún, "vivir con miedo" principalmente por su hijo y sostuvo entre lágrimas que la mayor coacción ejercida por el ex presidente "es la amenaza constante de quitarme a mi hijo". Francisco, el niño de dos años que tuvieron juntos, es

de argentino y según relató es el planteo con el que más la atacó Fernández el último tiempo.

Uno de los puntos de mayor angustia, según expresó Yañez, tiene que ver con la situación actual de su hijo. **"Tengo miedo de que me** pase algo, porque con quién se va a quedar él (por Francisco)". En ese momento, volvió a manifestar que

el ex Presidente, en reiteradas oportunidades, la amenazó con llevarse a la Argentina al niño y que llegado el caso, no volvería a verlo.

### El aborto y los excesos con el alcohol

La violencia sufrida "fue constante, era habitual", recibir golpizas y "todo tipo de agresiones", ex-



Me amenazó en forma constante de quitarme a mi hijo. Tengo miedo de que me pase algo, porque con quién se va a quedar él".



Fue constante (la violencia por parte de Alberto Fernández), era habitual recibir todo tipo de agresiones".



Me aislaban (en la residencia de Olivos), quedaba guardada durante días, pero nunca estuve privada de mi libertad".

presó la ex primera dama. Le puso fecha a esos sucesos y dijo que cuando vivían en Puerto Madero en 2016 -como reveló Clarín-, comenzó el hostigamiento y el maltrato.

Visiblemente quebrada, continuó relatando que uno de los momentos más difíciles fue el aborto que terminó practicándose a finales de 2016. Poco tiempo después de convivir Yañez quedó embarazada. Pero cuando se lo contó a su pareja, Alberto Fernández comenzó lo que ella llamó su "desprecio y rechazo". Dijo sentir un "menosprecio" constante. Entre lágrimas acusó al ex mandatario de llevarla a "tomar la peor decisión".

Reconstruyó un incómodo diálogo: el ex presidente le remarcó que no podía manifestarle a nadie que iban a tener un bebé, incluso le argumentó que aún no la había presentado a ella ante su hijo Estanislao. En el contexto de esa charla, la ex primera dama le replicó que, si le hubiese avisado antes, se habrían cuidado para evitar el embarazo. "Hay que resolverlo, tenés que abortar" se consignó.

La pérdida del bebé, agregó ante el fiscal González, la llevó a tomar alcohol más de lo aconsejable en varias ocasiones. Pero según ampliaron las fuentes a este diario, Yañez anticipó que Fernández trataría de hacerla pasar por alcohólica, una adicción que dijo no tener. En ese momento, visiblemente alterada, sentenció: "Que él no se haga el abstemio" y dijo que el ex presidente también consumía frecuentemente alcohol y "también fumaba".

En ese marco, contó que cuando llegó Fernández a la Presidencia y se mudaron a la quinta de Olivos, los episodios de violencia no cesaron, muy por el contrario: desde el aborto "todo fue en aumento". Pero hubo otro punto de quiebre, "después de la fiesta de Olivos y la derrota electoral de medio término, la violencia cada vez peor". Insinuó, en ese momento, que vivió "un infierno".

Como adelantó este diario, Yañez también confirmó presuntas agresiones físicas mientras estaba embarazada en aquel momento. Se llegó a hablar incluso de "patadas en el piso".

En un momento determinado el fiscal fue explícito: "Usted, además de las golpizas mencionadas y agresiones ¿sufrió violencia sexual?". Fabiola Yañez le dijo que no y aportó otro dato, "incluso hace tres años que no teníamos relaciones".

### Un puñetazo en el ojo

Cuando el fiscal Ramiro González le preguntó sobre la fotografía que consta en la causa, donde a ella se la ve con un ojo morado, explicó: "Fue una noche, una discusión en la habitación y él la terminó pegándome un puñetazo en el ojo".

Sigue en la página 4

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### Violencia de género y sospechas de corrupción

### Los apuntados en un testimonio estremecedor

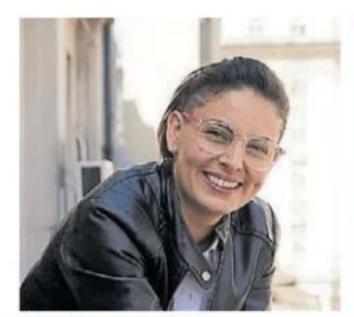

**AYELÉN MAZZINA** 

Yañez ratificó que la ex ministra de las Mujeres sabía del caso, que le mostró fotos pero no hizo nada al respecto, excepto decirle que pasara por el Ministerio. La ex funcionaria la desmiente.



**MARIA CANTERO** 

La ex secretaria privada de Alberto Fernández, en cuyo teléfono y derivado de la causa por el escándalo de los seguros, se hallaron las fotos de las lesiones. Yañez dijo que habló con ella.



FEDERICO SAAVEDRA

El doctor a cargo de la Unidad Médica Presidencial. Yañez ratificó que lo consultó por el hematoma en el ojo tras el golpe y éste le indicó que tomara globulitos de árnica para desinflamar.



ALBERTO FERNÁNDEZ

Fabiola dijo que intentará desacreditarla conque ella es alcohólica; habló de que él tomaba. Ratificó las agresiones y golpes que sufrió en forma "constante" de parte del ex mandatario.

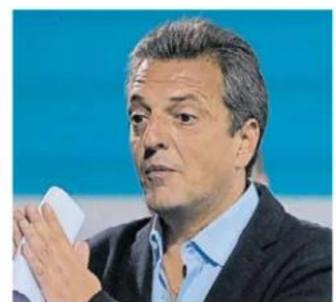

SERGIO MASSA

Yañez contó al fiscal que el gobierno de Fernández-y él mismoestaban convencidos de que Massa ganaría la elección. Por eso se instalaron en Madrid, porque sería nombrado embajador.

#### Viene de la página 3

En ese marco, dio detalles sobre nuevas golpizas sufridas. Dijo que la mayoría de las noches en la quinta presidencial "las discusiones terminaban con un golpe, un cachetazo". Y que las golpizas era "continuas" y "habituales".

Cuando se le preguntó si pidió ayuda, la ex primera dama ratificó dos movimientos que hizo para intentar defenderse: reiteró que se comunicó con María Cantero, la histórica secretaria de Fernández, tal cual revelaron los chats; y agregó que se contactó con la clínica de Facundo Manes por salud.

Dijo que le enviará a la fiscalía toda la documentación de la asistencia médica recibida.

Ese tramo de su declaración cerró con una acusación que se encuentra en el texto judicializado: la agresión "era moneda corriente en Olivos, a la noche, siempre con quejas, y discusiones que terminaban con cachetadas".

### Las discusiones siempre terminaban con golpes, dijo.

Si bien no tenía relación con el objeto procesal de la causa, varios comentarios vinculados a la realidad política se colaron en la testimonial. Yáñez contó que se instalaron en España "porque todo el gobierno, incluido Alberto Fernández, creían que Sergio Massa iba a ganar las elecciones, estaban seguros de eso y le habían prometido la embajada de España".

Su tono de voz cambió cuando habló sobre la ex ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina: "Le pedí ayuda, le mostré las fotos y me dijo que cuando quiera vaya al ministerio", señaló (ver página 5). La ex funcionaria negó conocer los hechos planteados en la causa por parte de Yanez, y ya hay polémica.

# Pruebas y testigos: la Justicia define la imputación a Alberto

Luego de más de tres horas de declaración testimonial a la ex primera dama, comienza la investigación y se ordenan medidas de prueba. La figura penal.

### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

El fiscal federal, Ramiro González, le tomó este martes declaración testimonial a Fabiola Yañez. Durante más de tres horas y media escuchó un relato -de a momentos- cronológico sobre los sucesos de violencia de género que le atribuye a Alberto Fernández. Señaló circunstancias que fueron escenario de los diversos episodios de violencia a los que habría sido sometida. En esta etapa la fiscalía iniciará la investigación, ordenará medidas de prueba y junto con ello, debe delimitar el objeto de la causa.

Fernández ¿debe ser investigado por el delito de lesiones leves o se puede agravar la figura penal que le atribuyan en esta etapa? Es una de las tantas decisiones que debe tomar el fiscal, quien por decisión del juez federal Julián Ercolini, tiene a cargo la investigación.

En el escrito que presentó el lunes y que ratificó durante la audiencia ante el fiscal, Fabiola Yañez -siempre representada por la abogada Mariana Gallego-, dijo haber sufrido "lesiones graves doblemente calificada por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad". También quiere que Fernández sea acusado por amenazas coactivas.

Hasta el momento, el ex presi-



Otros tiempos. Fernández y Fabiola, una imagen en la pandemia.

por lesiones leves cometidas en reiteradas ocasiones. Hay que recordar que la figura de violencia de género no existe en el Código Penal, por eso la justicia habla de lesiones leves que es la tipificación delictiva actual de las golpizas. Por ese motivo, la ex primera dama sostiene que todo lo sufrido en la prolongación del tiempo debería conducir a las autoridades judiciales a ampliar el cuadro acusatorio.

Al momento de explicar por qué la calificación penal debería ser violencia grave, se detalló que las dente cuenta con **una imputación** lesiones sufridas habrían dejado berto Fernández, eran una "habi- pesquisa. ■

secuelas de daños psicológicos, que le impidieron ejercer su vida normal por más de 30 días. Esa temporalidad es lo que distingue un delito del otro. Cuando el daño es menor en el cuerpo o en la salud, el Código Penal establece que deben entenderse como leves.

En referencia a ese aspecto hizo una extensa enumeración, en la que habló de maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones y golpes, que "resultaban ser una constante". A continuación dijo que todas esas conductas por parte de Altualidad", lo que habrían producido "indudables secuelas de carácter psicológico".

Frente a este pedido formal, más los hechos denunciados durante la extensa audiencia donde brindó detalles de fechas aproximadas, situación en las que habría sido atacada física como verbalmente, el fiscal Ramiro González inicia la etapa de investigación de los hechos. Es decir: comenzar a corroborar todos los aspectos que construyen esta causa desde que Yañez manifestó su voluntad de denunciar penalmente al ex Jefe de Estado.

Para avanzar en esta línea de trabajo, la fiscalía analiza las diversas medidas de prueba que impulsará, desde citar a posibles testigos de los sucesos de violencia relatados por la ex primera dama, la documentación que irá aportando a la causa como registros médicos, prescripción de mediación, tratamientos a los que estuvo sometida. Asimismo, un análisis de las fechas mencionadas para "el entrecruzamiento de datos y confirmar todo lo expresado", indicó una fuente judicial a Clarín.

Con un cuadro probatorio inicial, el fiscal delimitará el objeto de la causa: los hechos que se investigan y qué delitos bajo el grado de sospecha en esta etapa, se le atribuyen a Alberto Fernández.

No se descarta que las personas bajo investigación, sea un listado que se amplíe con el avance de la Tema Del Día 5

# Mazzina salió a negar, pero Fabiola insistió: "Sabía y no hizo nada"

La ex primera dama habló de la responsabilidad que le cabía a la ministra de las Mujeres por su pedido explícito de ayuda, tras los golpes por los que denunció a Alberto.



Querella. Mariana Gallego, abogada de la ex primera dama, en la audiencia en Madrid. CEZARO LUCA

### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Por tercera vez en menos cuatro días, Fabiola Yañez no le quitó peso a ninguna de sus palabras a la hora de acusar a Ayelén Mazzina, ex ministra de las Mujeres, Diversidad y Género, de ignorar su pedido de ayuda ante los hechos de violencia que denunció haber sufrido en manos de Alberto Fernández.

Ante el fiscal federal Ramiro González, ratificó lo mismo que dijo en el extenso escrito que presentó ante la justicia federal este lunes, pero fue más explícita en los datos. Estos datos se escucharon después de que la ex funcionaria desmintió a la ex primera dama.

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género", posteó Mazzina en su cuenta de X.

Horas después, desde la embajada argentina en España, Fabiola Yañez en un zoom con el fiscal federal
-Ramiro González-, fue determinante a la hora de hablar de Mazzina. Su tono de voz cambió. "Indignación" fue la palabra que desde su
entorno utilizaron al momento de
describir las declaraciones cruzadas, confrontadas con la ex integrante del gabinete de Alberto Fernández.

La primera mención la realizó el sábado durante la entrevista con el portal Infobae, donde dijo que había pedido ayuda: "Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. Fui al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda", expresó Yañez en esa entrevista, aunque sin mencionar a Mazzina.

Sin embargo, 48 horas después

en el extenso escrito que presentó ante la justicia federal, le puso nombre y apellido a esa referencia.

Ante la fiscalía, ratificó ayer esos dichos y fue más precisa: "La invité a un viaje a Brasil donde hablaba la esposa de Lula Da Silva porque necesitaba hablar. Después de una cena le pedí hablar con ella y la llamé aparte, le dije que me sentía muy mal y le mostré las fotos desde mi celular".

La respuesta, según le dijo Yañez al fiscal, fue: "Cuando quieras pegate una vuelta por el Ministerio". Las imágenes que le expuso fueron las mismas que constan en el expediente: el ojo morado y los brazos marcados por golpes.

Por eso dijo que ella había sido víctima de una "violencia institucional". Indicó que **fue ignorada por la Ministra**.

En el escrito que ratificó ante el Ministerio Público Fiscal, expresó: "En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aún intentar hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco. Y le dije "tengo que decirte algo, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada", se queda callada. Dice "no lo puedo creer, Fabi contá conmigo y vení al ministerio de la mujer". No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: 'estas mejor'?"

Todo fue desmentido por Mazzina, quien días atrás había dicho que estaba "sorprendida" con la denuncia contra el ex presidente porque -recordó él "pregonó y acompañó mucho las cuestiones de género". ■

# Yañez acusó a Fernández de serle infiel con una funcionaria

Yañez entregó a la Justicia el lunes es una bomba de revelaciones y acusaciones contra Alberto Fernández. Entre denuncias de violencia, supuestas complicidades de otros funcionarios, la ex Primera Dama brindó detalles específicos sobre infidelidades y mencionó a mujeres que llamó amantes del ex presidente.

Cecilia del Milagro Hermoso González (35) es uno de los nombres aportados por Yañez. Se trata de una funcionaria con la que Alberto Fernández le habría sido infiel, según la declaración judicial.



fiel, según la declaración judicial. Funcionaria. Cecilia del Milagro Hermoso, apuntada por Yañez.

Hasta diciembre la mujer se desempeñó como directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación. Según la propia ex primera dama, en los términos prácticos estaba a cargo de la cuenta de Instagram del perro Dylan.

Yañez lo cuenta de este modo "En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con él, lo cual el negaba", introdujo Yañez.

Y avanzó: "Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, de Alberto Ferna de Alber

### era una de estas personas".

Hermoso González trabajó desde 2017 con Fernández. Y tal era la confianza que desde el entorno albertista aseguran que era la única además del ex presidente- que tenía la clave de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, en ese año las cosas parecían recién comenzar y, no tanto como afirmó Yañez, las tareas de Hermoso González excedían a la cuenta oficial del perro Dylan: en el Boletín Oficial del 13 de febrero de 2020, promediando el tercer mes de gestión de Alberto Fernández, ungió a Hermoso González como Directora General de Comunicación Digital.

Ahora trasciende que la ex funcionaria **aún orbita en el entorno de Alberto Fernández.** 

Pero también que que prestaría servicios para la gobernación de **Axel Kicillof**. ■ Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### Escándalo, violencia doméstica y negocios en el poder

# El ex presidente busca invalidar la testimonial de Fabiola Yañez

"La declaración de hoy no es válida", aseguró la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira. Mientras, el ex presidente busca atacar la imagen de su ex mujer.



Abogada de Alberto E. Carreira sostuvo que debería haber participado de la audiencia. FEDERICO LÓPEZ CLARO

"La declaración de hoy (por aver) no es válida", aseguró este martes la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, luego de la negativa de la Justicia de dejarla participar de la audiencia de la ex primera dama Fabiola Yañez en el expediente por violencia de género contra el ex mandatario.

Alrededor de ese tecnicismo y de un eventual cambio de juzgado gira por estas la hora la defensa del ex presidente en la causa en la que está imputado por presuntos golpes a su esposa.

También se busca en medios K que se exponga las "contradicciones" en el relato de su ex pareja y justificar los golpes que denuncia Yañez por su supuesto estado psicológico y adicciones.

Fernández no recibió ningún gesto de solidaridad pública de parte del PJ que preside, aunque esté en uso de licencia mientras se acumulan los pedidos para que sea expulsado del PJ. En la últimas horas llegaron nuevos reclamos en ese sentido al PJ porteño, que controla Mariano Recalde. Incluso, lo abandonó el diputado Eduardo Valdés que se presentaba como su amigo.

Este miércoles Cristina Kirchner podría profundizar la soledad política del ex mandatario, cuando hable frente a militantes en el Instituto Patria.

Carreira objetó la decisión del juez Julián Ercolini de impedirle a Fernández participar del zoom en el que Yañez presta declaración en su contra. "Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación", aseguró la representante legal de Fernández.

El ex mandatario ya solicitó a través de su abogada que la causa por la supuesta violencia, que está bajo la órbita de Ercolini después de que el juez la sorteara, pase al juzgado federal de San Isidro. Fernández considera que cualquiera de los magistrados que atienden allí lo tratarán mejor que su ex compañero de cátedra.

En esos tribunales están Sandra Arroyo Salgado y Lino Mirabelli que investigó la fiesta en Olivos.

Carreira concentró sus reclamos en la negativa del juez para que Fernández participara de la audiencia y ella pudiera platear preguntas a Yañez. "¿Por qué no permite la pregunta de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?", enfatizó la abogada en declaraciones a la prensa.

Al retirarse de Comodoro Py, la abogada precisó que tampoco le dejaron presentar un pliego con preguntas escritas para Yañez.

"Hay un montón de formas de poder tomar ciertas audiencias. Tampoco se me permitió dejar el pliego. Quise dejar constancia de mi pliego de preguntas", puntuali-

Consultada acerca de la validez del testimonio de Yañez realizado este martes por videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid, España, la abogada respondió enfáticamente. En ese contexto, quedó enredada en sus respuestas.

"Para mí no es válida. Primero, porque yo tenía una resolución y la resolución es inapelable para el Código. Revocó la resolución que había dado y el motivo de ese cambio es no revictimizar a la víctima. Considero que está bien no revictimizar a la victima... Sea una muier, un hombre o un niño. A cualquier víctima, para mí no tiene género", argumentó.

Acto seguido, Carreira fue interpelada acerca de si creía que Yañez es una víctima.

"No, no, no. No estoy diciendo que sea una víctima sino que se considera. Entonces, quien se considere creo que hay un montón de medidas de prueba que se pueden hacer", respondió. ■

## La mediática Mariana Arce duró 24 horas como abogada de Alberto F.

El expresidente Alberto Fernández estuvo acompañado durante la entrevista que le dio a El País con la abogada Mariana Arce, en medio de la turbulenta causa de violencia de género que afronta tras la denuncia de su expareja Fabiola Yañez. La sorpresa fue que luego de esa charla con el medio español, la letrada dejó de acompañarlo en menos de 24 horas y no asumió la defensa de forma oficial.

Arce es rubia, con curvas prominentes. Tiene 31 años y un alto perfil mediático, que incluye un re-

pante de Gran Hermano. A la abogada se la recuerda porque hace cerca de una década representó al país ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

En la descripción académica en su perfil de LinkedIn, Arce destaca que es doctora en Derecho con amplia experiencia en la administración pública, un camino que empezó a transitar en 2011.

Enumera haber sido auditora superior en Auditoría General de la Nación (AGN), colaboradora en ciente romance con un expartici- asuntos de Derechos Humanos pa- Influencer letrada. Mariana Arce. estalló el escándalo", afirmó el dia- vo romance de Alan. ■



ra ONU, enlace del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), asesora en temas jurídicos y legales, asesora en la gerencia de Administración y Finanzas, responsable de la Comisión Administradora (AGN), responsable de Comisión y Secretaría de Actas Titular y asesora en el Ministerio de Economía.

A la par, en algunas entrevistas promocionaba su actividad como abogada de influencers y mediáti-

En los últimos días su trayectoria siguió, por unas horas, al lado de Alberto Fernández. "Acompañado por la abogada Mariana Arce, Fernández dio el viernes a este diario la primera entrevista desde que

rio El País en la nota que el expresidente le concedió al medio español y que fue publicada el lunes tras largas demoras. Pero la conexión entre ellos duró menos de 24 horas. El sábado, el exmandatario presentó a Silvina Irene Carreiras a cargo de su defensa en la causa que le inició Fabiola Yañez. El nombre de Arce orbitó recientemente el planeta Gran Hermano. Alan Simone, uno de los participantes, supuestamente era su pareja antes de ingresar al desafío y luego la engañó con Sabrina Cortez, otra concursante del último GH. "Fingir que no tenés corazón, para evitar que te lo rompan...", había posteado la abogada en una historia de Instagram, dedicada a su expareja. "Ella está destrozada", comentaron desde su entorno cuando se enteró del nuearteba 2024

feria de arte contemporáneo 30, 31 de agosto y 1 de septiembre

centro costa salguero buenos aires

# compra tu entrada

Patrocinador principal Santander Medio asociado Patrocinadores asociados A ANDREANI BancoCiudad ZURICH LA NACION Patrocinadores colaboradores Fundación GANCIA **Gemela** Medifé Navarro Correas Zonaprop STELLA \* ARTOIS Alianzas institucionales FUNDACIÓN PROA Secretaria de Cultura WILLIAMS Medio auspiciante

disponibles en → arteba.org



Tema Del Día

# La guerra entre Fabiola-Alberto y la fiesta de Milei

EN FOCO



Eduardo van der Kooy nobo@clarin.com

a Argentina está atravesando un sismo político que exhibe una particularidad. Conmueve sólo a la oposición (su expresión más importante), extiende cierta onda expansiva sobre "la casta" que puso de moda el mileísmo, pero ni llega como amenaza a las orillas del Gobierno. Convertido en espectador privilegiado. Aquel sismo tiene relación con el pasado reciente y resultó activado por las denuncias sobre violencia que la ex primera dama, Fabiola Yañez, hizo contra el ex presidente y pareja suya, Alberto Fernández.

Los primeros indicios permiten inferir que esta batalla tendrá para largo en la Justicia. Incluso no se sabe con certeza dónde. Alberto ha planteado que el caso debe ser trasladado de Comodoro Py a la Justicia Federal de San Isidro. Así sucedió con el escándalo de la fiesta de Olivos en pandemia. A criterio del ex mandatario los presuntos episodios de violencia habrían sucedido en la residencia. Fabiola, primero en declaraciones mediáticas, luego en su testimonio desde Madrid frente al fiscal Ramiro González, reveló que los problemas graves de relación habrían comenzado en 2016. Luego del compromiso en París. Cuando convivían, de modo no permanente, en el departamento de Alberto en Puerto Madero. Dato clave que apuntaría a mantener la causa en manos del juez Julián Ercolini, a quien el ex presidente, sin suerte, ha recusado.

En esa línea de estrategia judicial se montó su abogada, Silvina Carreira. Cuestionó a Ercolini por no haberla autorizado a presenciar la declaración de Fabiola. Habló de una contramarcha porque, al comienzo, el magistrado le habría dado permiso. Carreira ya pontificó que la palabra de Fabiola no sería válida. Anticipo del laberinto judicial que le aguarda a la guerra de la pareja que ocupó la quinta de Olivos hasta diciembre.

Fabiola comenzó a revelar nombres de personas que trabajaban en la Quinta de Olivos y, al parecer, supieron de la sórdida convivencia con Alberto. Acusó al médico presidencial, Federico Saavedra, de haberla atendido cuando su ojo izquierdo quedó morado, según ella, por un golpe del ex presidente. Saavedra es jefe de médica clínica en el Sanatorio Otamendi. En los últimos días no concurrió. La ex primera dama involucró, además, a la ex ministra de la Mujer, Diversidad y Genero, Ayelén Mazzina. La joven vinculada a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá aseguró que nunca supo sobre aquel conflicto.

Otro aspecto de esta saga apunta al secuestro que la Justicia dispuso del teléfono de Alberto, del cual, mágicamente, habrían desaparecidos los mensajes de los últimos años intercambiados con Fabiola. El objetivo del secuestro fue puntual: verificar si el ex presidente violó las medidas "de restricción y protección" dispuestas por Ercolini



Escándalo. Los primeros indicios permiten inferir que esta batalla Fabiola-Alberto tendrá para largo en la Justicia.

después de que Fabiola denunciara acoso. Entre aquella decisión del magistrado y el allanamiento en Puerto Madero transcurrieron 4 días. El lapso que estaba interesado en verificar el juez para saber si Alberto había incurrido en desobediencia. El contenido completo de ese aparato sería una bomba. El pánico se apodera del mundo político, empresario, periodístico y del espectáculo.

Tal temor se alimentó por una razón en los últimos días. La aparición de un video en la Casa Rosada donde Alberto parece divertirse con una periodista de radio y televisión. Las versiones dijeron que esa escena habría sido filmada por el ex presidente con otro teléfono. Se lo habría dejado en Madrid a su hijo, Francisco, para que se entretenga. ¿Fue verdaderamente así? ¿Las imágenes resultaron descubiertas por Fabiola? Se trata de una historia extraña. También, tal vez, de un descuido del ex presidente.

Mientras la confrontación entre ambos continúa (continuará), otros pretenden huir del estado de shock en que quedaron sumidos. El peronismo acompañará a Cristina Fernández en la declaración que prestará hoy por el intento de magnicidio en su perjuicio sucedido en septiembre del 2022. La ex presidenta y ex vice requiere, con urgencia, un marco distinto del que la dejó la guerra de Fabiola y Alberto. Lanzó un corto con aquel ataque. No le alcanzó con haber dicho que el ex presidente no hizo un buen gobierno. Fue ella quien lo ungió. Ahora aparece enlodado por temas de corrupción (negocios de los seguros) y de violencia de género. La apuesta anterior de Cristina, en una

postulación tan prominente, había sido con la vicepresidencia de Amado Boudou. Terminó condenado por el caso Ciccone.

Javier Milei tomó nota con presteza de la nueva escena montada en la política con el enfrentamiento público entre Fabiola y Alberto. Desde que trascendió la información a través de Clarín, el domingo 4, no hubo un solo día que, a través de opiniones formales o por intermedio de la patrulla de tuiteros, el Gobierno no se haya referido al conflicto. De allí, debe suponerse, la queja del ex presidente acerca de que el caso estaría siendo "objeto de una utilización política". ¿Qué esperaba, de verdad?.

### El contenido del celular de Fernández sería una bomba y el pánico se apodera de todos

La estrategia del Gobierno reconoció dos movimientos. En primer lugar, se ocupó de cuestionar la política de género del gobierno kirchnerista representada por el Ministerio de la Mujer, sus fondos abundantes y el millar largo de empleados. Luego, el mensaje fue virando con sentido crítico hacia aspectos de las declaraciones y denuncias formuladas por Fabiola. Nunca por la violencia de género que dice haber sufrido. En todos los casos por los años que se desempeñó como primera dama.

En las últimas dos conferencias matinales, Manuel Adorni, el portavoz, hizo referencias. **Habló de 21 viajes particulares que la**  ex primera dama habría realizado con aviones de la flota presidencial entre 2019 y 2023. No dejó pasar la memoria de los tiempos de la pandemia. "Recuerdo que el día que superamos las 100 muertes por la pandemia, subió a las redes fotos con globos y tortas. Está claro que el presidente era Alberto, no era ella", recordó Adorni. "Pero está claro que la señorita Yañez tomaba atribuciones que le daba el poder", subrayó.

El escándalo de la pareja parece haber aportado otros beneficios a los libertarios. Quedó relegada (por ahora) la discusión en el bloque de Diputados por la visita que una comisión de La Libertad Avanza realizó a represores y violadores de los derechos humanos que cumplen condena en la cárcel de Ezeiza. Lourdes Arrieta, una de las participantes, hizo una denuncia judicial contra sus compañeros de andanzas. Adujo que había sido llevada engañada hasta el penal.

La prolongación del conflicto incubado por años en la residencia de Olivos es motivo de celebración para el mileísmo. Nadie reparó, por ejemplo, que el Presidente no fue recibido en Chile por Gabriel Boric. Sucederá lo mismo en México con Manuel López Obrador. Tampoco se prestó atención a que, superados los días negros bursátiles en el mundo de la semana anterior, los indicadores argentinos continuaron con malos registros. El riesgo país continúa rozando los 1.560 puntos.

La gran apuesta, para coronar una realidad dominada por pleitos ajenos, será perforar el piso inflacionario del 4% en julio. La Ciudad cantó 5.1%. **Habrá que ver**. ■



4<sup>ta</sup> edición Docentes que inspiran

# Buscamos docentes que dejan huella

¿Conocés a un docente inspirador?

Postulalo ya en:

WWW.DOCENTESQUEINSPIRAN.COM.AR



¡Hay \$16.000.000 en premios!

Tema Del Día

Violencia de género y sospecha de corrupción

# Por orden de Milei, todo el Gabinete evitó hablar de la denuncia de Fabiola

El Presidente y el vocero Manuel Adorni son los únicos que pueden hablar sin filtro de la denuncia. Milei pidió que los ministros "sean cuidadosos".

Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Cuando Javier Milei abrió la reunión de Gabinete, el escándalo por la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género contra Alberto Fernández **quedó al margen**. En la previa, los ministros intercambiaron miradas sobre el tema, pero una vez que comenzó la cumbre de cada martes en el Salón Eva Perón siguieron la indicación que, como anticipó **Clarín**, transmitieron desde Presidencia: "Tenemos que seguir en la nuestra, aprovechando para mantener el perfil bajo y avanzar con la gestión".

La directiva no implica que desde el Gobierno no se hable del tema sino en que los ministros sean "cuidadosos" para no dar margen a que Fernández pueda atribuirle responsabilidad en su situación judicial, como lo deslizó en la entrevista que le dio a El País de España, cuando sostuvo que "alguien la incentivó" a Fabiola a denunciarlo.

"Pueden hablar todos y condenar la violencia pero recordando que **no debemos ganar la centralidad**: la denuncia es contra Alberto y la víctima es su pareja y los que tienen que explicar cómo fue que



### El beso de Milei con Yuyito González en el CCK

Javier Milei aprovechó la presentación de la ley de Juicio por Jurados para volver a mostrarse con Amalia "Yuyito" González. El mandatario llegó a último momento y no dudó en estamparle un "piquito" a la ex vedette, con quien ya había compartido una gala en el Teatro Colón. Luego se expuso la obra de teatro escrita por la libertaria Ayn Rand, que ilustra el papel y la responsabilidad del jurado en un juicio.

"En virtud del Acuerdo Transaccional arribado en los autos "Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/Omint SA de Servicios s/sumarísimo" (Expte.5798/2018) en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17 Secretaría N° 34, Omint pone en conocimiento de sus socios y ex socios que abonará a todos aquellos socios y ex socios los montos cobrados por el servicio de envío de factura y abonará a aquellos socios y ex socios que hayan utilizado canales de pago arancelados una suma fija a ser prorrateada entre todos ellos. A las sumas nominales que resulten se le adicionarán intereses a la Tasa Activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus Operaciones de Descuento desde el 20 de marzo del 2020 hasta la fecha de la homologación del acuerdo arribado en los autos antes mencionados. El reembolso a los socios activos de Omint se realizará mediante la acreditación del importe resultante como saldo a favor en la cuenta dentro de los veinte (20) días hábiles de la homologación firme. Los ex socios deberán presentarse: a) a partir de los 15 días corridos de esta publicación en cualquier sucursal de Omint durante los primeros seis (6) meses, en donde luego de efectuar las verificaciones de rigor, se abonará el importe correspondiente en efectivo y, con posterioridad a los primeros seis meses y hasta dentro de los 5 años de esta publicación, en el Tribunal interviniente o donde el mismo disponga al efecto. El acuerdo, y la sentencia homologatoria podrán ser consultados en el sitio www.pjn.gov.ar/consulta de causas ingresando el nro. de expediente 5798/2018 del fuero comercial, como también en http://www.proconsumer.org.ar/ y http://www.omint.com.ar. Aquellos socios activos que desearan apartarse del acuerdo en los términos del artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor, contarán con igual plazo para manifestarse por escrito en tal sentido."



nadie vio nada son todos los que integraron ese Gobierno", ampliaron en Balcarce 50. En ese marco se explica la fuerte definición que el fin de semana dio el ministro de Defensa, Luis Petri, quien insistió en que la Justicia le dicte la "prisión preventiva" a Fernández, por entender que "existe posibilidad de fuga y de entorpecimiento" de la causa. "Es una consideración técnica, estuvo perfecto", resaltó un colaborador del Presidente.

El que no dio vueltas ni ahorró consideraciones es Milei. Bien temprano, antes de la reunión, posteó en sus redes sociales un extenso mensaje en el que señaló que la investigación por violencia de género se desprende de la denuncia que hizo su gestión por corrupción en la contratación de seguros. "Esto NO quita que FY (por Yáñez) haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo", dijo.

En lo que se leyó como una alusión al video de Fernández en una conversación íntima con Tamara Pettinato, alertó sobre "contrataciones espurias con fondos públicos". "Si relacionado con la infidelidad, la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución", agregó.

Desde el Gobierno aclararon que "este tipo de consideraciones sólo las puede dar el Presidente".

El único, además de Milei con luz verde para hablar del tema sin filtro es Manuel Adorni. Aunque el vocero tiene más contención: recibe instrucciones del asesor todoterreno Santiago Caputo antes de cada conferencia de prensa. De todos modos, tras advertir que "lo terrible que le haya ocurrido a Yáñez no la exonera de sus pecados o delitos durante cuatro años", recién volverá a hablar el viernes. "Tiene actividades fuera de la Rosada", argumentaron desde su oficina.

En la reunión de ayer, los ministros respetaron a rajatabla el pedido de Presidencia. Si bien, reconstruyó Clarín, en la previa varios coincidieron en su "indignación" por el relato de Yáñez sobre las agresiones físicas y verbales de Fernández y el "patético descargo" del ex mandatario, cuando Milei se sentó y empezó la reunión, nadie más habló. "Cuando estamos en Gabinete, Javier quiere que no nos desenfoquemos, en general no le gusta que traigamos temas de afuera que no sean de la gestión ó no sean temas del Gobierno", se explicó.

Sin admitir que los beneficia, en el Gobierno conceden que el caso es "uno más del principio de revelación" del que habla Milei. "Expone el relato kirchnerista y la doble vara y moral que tienen quienes los apoyaron", razonan en el entorno de Milei. ■



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ 6 🖎

El País CLARIN – MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### El intento de asesinato de la ex presidenta



Carteles, grafitis y videos. La Cámpora puso afiches en la Ciudad para apoyar el testimonio de hoy de Cristina Kirchner. FERNANDO DE LA ORDEN

### **CÓMO SIGUE EL JUICIO**

### Después, declaran los custodios de la exvice

El Tribunal Oral Federal 6, luego del testimonio de Cristina Kirhcner, escuchará la semana próxima a la querella que dirige el abogado Juan José Ubeir. La otra semana será el turno de la fiscal Gabriel Baigún. Y la tercera semana, declararán como testigos los miembros de su custodia de la Policía Federal que no pudieron detectary detenerel 21 de septiembre de 2022 a Sabag Montiel. El deficiente rol de la custodia está siendo investigado por el fiscal Carlos Rívolo en una causa aparte. Pero un sumario de la Policía Federal ya negó negligencia en su actuar, pese a que tampoco la cubrieron con su cuerpo y la sacaron rápidamente de la escena del hecho. La falta de protección que se le proporcionó a Cristina Kirchner para que el atacante llegue tan sólo a 15 centímetros de su cabeza con un arma de fuego que gatilló en dos ocasiones. Y Sabag fue detenidos por militantes K, mientras que Brenda Uriel fue apresada por el secretario de la jueza Capuchetti.

# Cristina declara hoy en el juicio y atacará a jueces, políticos y medios

La ex presidenta señalará ante el tribunal oral que, además de la banda de "Los Copitos", falta investigar la "pata política" y los financiadores del intento de asesinato que sufrió en el 2022.

### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

En el marco del juicio por el atentado del que fue víctima el 1 de septiembre de 2022, este miércoles el Tribunal escuchará las palabras de Cristina Kirchner en carácter de testigo.

En frente, por primera vez desde aquella noche, tendrá sentado a Fernando Sabag Montiel quien le apuntó con un arma de fuego e intentó asesinarla.

El mensaje político, la ex vicepresidenta lo publicó ayer en redes, antes de declarar: "¿De los autores intelectuales y de los financiadores? Bien, gracias. Duermen protegidos por Comodoro Py".

"De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho", agregó en Twitter con un video.

El jefe de su custodia es el comisario Diego Carbone, quien también declaró como testigo.

Luego añadió: "No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona".

El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) integrado por la jueza Sabrina Namer y sus pares, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari, comenzó el juicio contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, el 26 de junio, con la intervención de la fiscal general Gabriela Baigún.

Este miércoles, a partir de las 9.30 será momento de escuchar a la ex presidenta, víctima del intento de homicidio, en le marco de una marcha organizada por La Cámpora y la colocación de carteles y pintadas con su denuncia sobre la "pata política" (Ver página 13).

banquillo de los acusados, se encuentran procesados por el delito de homicidio en grado de tentativa , agravado por el uso de arma de fuego y la premeditación.

Fuera de las acusaciones por las que deben responder Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, quedó la autoría intelectual que había requerido la querella, es decir: la presunta pata política detrás del intento de homicidio a Cristina Kirchner. Los imputados son los autores materiales del hecho.

La ex vicepresidenta siempre estuve en desacuerdo con este crite-

En varias ocasiones, sin éxito, buscó correr a la jueza del caso -María Eugenia Capuchetti-, acusándola de no querer investigar los hechos.

Cuando el caso fue elevado a juicio oral, retomando palabras del fiscal Carlos Rívolo, la magistrada dio cuenta de las más de 300 medidas guna de ellas, arrojó elementos para sostener la tesis de la querella que es la "pata política" en la maniobra.

En la elevación a juicio se indicó que toda la prueba incorporada al caso "impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".

Sin desconocer la "indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una Vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional, de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les Los tres jóvenes sentados en el de prueba impulsadas y que nin- hubiese brindado asistencia para a la ex jefa de Estado. ■

el suceso".

Asimismo, quedó afuera de las acusaciones el planteo de que se trató de un ataque perpetrado por su condición de mujer. La fiscal de juicio, Gabriela Baigun insistió en esta tesis que fue desestimada por el TOF 6 al entender, que no era parte del objeto procesal del expediente.

La declaración de Cristina Kirchner se escuchará en el marco de estos planteos cruzados. Ella reclamará la pata poítica.

Durante la tercera de las audiencias, un militante K, contó que después del suceso y con Sabag Montiel reducido en el piso, el responsable de la custodia de la ex vice, le pidió ver su celular y le ordenó que borre los videos grabados.

Hace dos semanas el secretario privado, Diego Bermúdez, defendió dicha acción y dijo que respondía al "celo" con el que se manejaba toda la información vinculada

# La Cámpora preparó escenas de apoyo en el juicio, y una marcha

Un grupo de dirigentes K la acompañará a los tribunales y apuestan a una movilización masiva en el Patria.

#### **Martin Bravo**

mbravo@clarin.com

En medio de la perplejidad en el peronismo, con un panorama crítico ya desde la derrota electoral y profundizado por el escándalo en torno a la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, Cristina Kirchner se presentará a declarar en Comodoro Py por el intento de magnicidio del 1° de septiembre de 2022 rodeada de un grupo de dirigentes y luego la esperará una movilización que preparan La Cámpora y otras agrupaciones en el Instituto Patria.



Acusado. Sabag Montiel, en el juicio oral por el intento de asesinato.

En la previa estaba prevista la presencia de los jefes de bloque parlamentarios José Mayans, Juliana Di Tullio y Germán Martínez, otros diputados y senadores como Wado de Pedro, Cecilia Moreau y Eduardo Valdés, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario e intendentes como Mayra Mendoza, además de sindicalistas y dirigentes sociales y de Derechos Humanos. En un momento Axel Kicillof dependía de si volvía a tiempo desde Brasil, adonde se reunió con Lula da Silva. Finalmente confirmó que estará, con Magario e integrantes del gabinete provincial, lo que ratificará la pausa en la con**frontación** que había escalado en el interior del kirchnerismo, con cruces entre referentes de La Cámpora y dirigentes que impulsan una mayor centralidad del gobernador en las decisiones del espacio. La frialdad en la relación había quedado expuesta en el acto encabezado por Cristina en Quilmes, en el que Kicillof no subió al escenario, aunque nunca cortaron el vínculo y luego mantuvieron reuniones en el Instituto Patria para bajar las tensiones. La ex presidenta retomó la actividad pública con su viaje a México, hace una semana, en donde se reunió con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y se

refirió a las elecciones en Venezuela. A su regreso posteó sobre la denuncia a Alberto Fernández, al que ubicó como presidente al nivel de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, y remitió al intento de asesinato al solidarizarse con "todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia". En este caso no habrá concentración frente a los tribunales de Comodoro Py, como en abril de 2016. La Cámpora y otras agrupaciones movilizarán en Rodríguez Peña y Rivadavia, frente al Instituto Patria. Allí estará todo preparado para un discurso. En un adelanto, en la previa tanto Cristina Kirchner como sus dirigentes más cercanos reclamaron la investigación de los autores intelectuales y el financiamiento del atentado. "No fue un intento de homicidio. Fue un intento de magnifemicidio", aseguró Mendoza, y exhibió el apoyo de 83 intendentes bonaerenses: "¿Quién mandó a matar a Cristina?", se preguntaron. "La jueza (María Eugenia) Capuchetti no está procurando que se sepa la verdad. No está a la altura. Hay un pacto de impunidad. Hay celulares borrados", apuntó la intendenta de Quilmes. "¿De los autores intelectuales y de los financiadores? Bien, gracias... Duermen protegidos por Comodoro Py".

13

## Llamativa suspensión del tercer peritaje del celular de Sabag

### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

En fuentes judiciales llamó la atención que la querella de Cristina Kirchner pidió, a último momento, al Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) la suspensión del tercer peritaje que se iba a hacer ayer sobre el celular de Fernando Sabag Montiel, el confeso autor del intento de asesinato de la ex presidenta.

Sucede que luego de que peritos

de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) habían roto el teléfono al tratar de extraerle su información en los primeros días después del frustrado ataque, se había acordado con las partes, incluyendo a la fiscal de juicio Gabriel Baigún, realizar un tercer peritaje. Iba a ser con el llamado programa UFED Premium que es la última tecnología a nivel mundial desarrollada por la empresa Cellebrite. Se le iba a realizar el procedimiento de "rooteo" luego de

que había resultado exitoso con un celular de prueba similar. Hasta ahora en la causa no hay pruebas de la existencia de una conspiración política detrás de la banda de lúmpenes que integraba Sabag y su ex novia Brenda Uliarte. El abogado de Cristina, Juan José Ubeira, ar-

gumentó que la Cancillería informó a la jueza María Capuchetti que la embajada de Israel recibió su pedido de colaboración y que lo envió "a las autoridades competentes" de su cancillería pero sin decir que van a hacer el peritaje. Ubeira dio por descontado que "Israel cuenta con la tecnología más avanzada en materia de análisis de celulares". "Por todo lo expuesto, solicitamos la suspensión de la audiencia fijada para el día de mañana, respecto del celular de Sabag Montiel, hasta tanto se tenga res-

puesta acerca de la posible colaboración de Israell", agregó Ubeira. Entonces, se solicitó "la suspensión provisoria de la producción de la prueba ordenada, dada la configuración de nuevos hechos de relevancia. Ante el conocimiento de los riesgos que encarna intentar el rooteo del teléfono secuestrado a Sabag Montiel", sostuvo. Y el TOF 6 aceptó. Sin embargo, en fuentes judiciales se sostuvo que el ministerio de Seguridad cuenta con "la versión más moderna del programa UFED de Cellebrite".■

### Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio **Sucesiones Complicadas** 4813-3234 911-41605132

### Ayudanos a encontrarlos 0800-333-5500



Loan Pena







Katherine Victoria Alonzo Zarate

Henriquez Luna









El País CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

# Un cura amigo de Villarruel gestionó la visita a los represores

Es un sacerdote hijo de un militar condenado por lesa humanidad. Fue el armador de la ida de diputados libertarios a Ezeiza. La Iglesia tomó distancia.

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

La Iglesia tomó distancia de las opiniones y el proceder de un sacerdote al que se lo señaló como el gestor de la controversial visita de un grupo de legisladores libertarios a represores en la cárcel de Ezeiza y el cerebro de una estrategia para lograr la prisión domiciliaria de los genocidas.

Se trata del padre Javier Olivera Ravasi, hijo de un militar condenado por delitos de lesa humanidad, de militancia conservadora y de una añeja y fluida relación con la vicepresiden ta Victoria Villarruel.

"Lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación con la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina", dice un comunicado subido a las redes por el vocero de la institución eclesiástica que nuclea al centenar de obispos del país, el padre Máximo Jurcinovic.

Olivera Ravasi es hijo de quien fuera jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Jorge Ravasi, a quien se le atribuye haber estado al frente de un grupo de tareas que secuestró y torturó a decenas de personas, muchas de las cuales permanecen desaparecidas. En 2007 fue condenado en la denominada "Megacausa San Juan", pero actualmente goza de prisión domiciliaria.

El sacerdote es abogado y, además, comenzó a estudiar sociología, pero abandonó la carrera porque-según dijo-"el adoctrinamien-



Horror. Un grupo de diputados libertarios posan en Ezeiza con Astiz, Guglielminetti y otros represores.

### TRAS LA IDA DE LEGISLADORES DE LLA A LA CÁRCEL

### Llamativo recambio en un área de Diputados

Esta semana hubo un sospechoso recambio en Diputados: el presidente de la Cámara baja, el libertario Martín Menem, echó a quien era hasta entonces el director de automotores. El hecho se da justo después del escándalo por los legisladores que fueron, en un auto oficial de la Cámara al penal de Ezeiza a encontrarse con represores, entre ellos Alfredo Astiz, con quien se sacaron una foto.

Si bien el sistema de pedidos de

autos es automático, algunos creen que se trata de la persona que debería haber encendido las alarmas y avisado a Menem del hecho. Sin embargo, en el entorno del riojano desmienten que eso haya tenido que ver.

Apuntan a que la semana de la visita a Ezeiza él ni siquiera estaba en el cargo, sino de vacaciones, y que su salida estaba decidida desde un mes antes por mal desempeño. Ocupaba el cargo desde agosto de 2023.

to izquierdista que proponían los profesores me causó repulsión". Tras dar por finalizado un noviazgo

ingresó en San Rafael, Mendoza, al seminario del Verbo Encarnado. una comunidad conservadora que tuvo años atrás serios cortocircuitos con la Conferencia Episcopal.

En los últimos tiempos el Verbo Encarnado, sin embargo, logró un vínculo armónico con la Iglesia y el papa Francisco, pero Olivera Ravasi se apartó cuando trascendieron las denuncias de abusos sexuales -que él mismo motorizó- contra el fundador de esa comunidad. el padre Alberto Buela, quien fue suspendido por el Vaticano y recluido en España.

Olivera Ravasi fundó en 2016 la orden de San Elías y actualmente está está a cargo de la iglesia "San Juan de la Luz", del barrio privado San Benito, en Ingeniero Maschwitz, del empresario Jorge O'Reily, a quien años atrás se lo vinculó a una operación con el entonces jefe de Gabinete Sergio Massa, para desplazar a Jorge Bergoglio del arzobispado porteño y sonó como candidato del actual gobierno a embajador ante la Santa Sede.

Como marco jurídico, Olivera Ravasi cuenta con la Fundación San Elías, con sede en un palacete de la calle Montevideo al 800, en Barrio Norte. De gran actividad en las redes sociales, donde se expresa sin filtros, cuenta con más de 80 mil seguidores en X y 405 mil suscriptores en su canal de Youtube.

En su sede porteña, Olivera Ravasi habría tenido el 14 de marzo una reunión clave con legisladores y juristas en la que empezó a tomar cuerpo la estrategia para lograr la prisión domiciliaria de los represores. La llegada de Javier Milei a la presidencia y su antigua relación con la vicepresidenta Victoria Villarreal lo alentaron a avanzar en pos de ese objetivo.

Tres días antes había posteado en X: "Si quieren a los militares argentinos en las calles de Rosario: 1) Indulten a los ancianos militares o anulen los falsos juicios de lesa humanidad, 2) Reparen la venganza kirchnerista que lleva más de 20 años contra los jóvenes militares que cumplían órdenes, y 3) Anulen la ley de defensa de la democracia que lo impide. Si no, no la ven".

Y si bien no oculta su simpatía por Milei, parece preferir a Villarruel, defensora del combate de las Fuerzas Armadas y de seguridad al terrorismo y promotora del reconocimiento a sus víctimas.

Por otra parte, tampoco oculta sus diferencias con el papa Francisco. En un reciente tuit dijo que la excomunión que le aplicó al obispo ultraconservador Viganó también le corresponde al sacerdote estadounidense James Martín por "persistir en la herejía" de apañar las relaciones homosexuales.

## Jubilaciones: el oficialismo ganó más tiempo en el Senado

### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

En un acuerdo político entre las bancadas, el Senado canceló la sesión que tenía prevista para mañana y la pasó para el jueves 22. Así, la actualización de la fórmula jubilatoria se pospone una semana más.

Como contó Clarín, el oficialis-

na pasada cuando en el plenario de comisiones obtuvo dictamen la media sanción de Diputados y no el texto que proponía el gobierno de Javier Milei con modificaciones para morigerar el impacto fiscal.

Frente al evidente fracaso que iban a tener que enfrentar en el recinto, el Gobierno pidió más tiempo a ver si puede mejorar la oferta.

Además, al abrir la sesión corrían

diera votar el rechazo del DNU que le otorgó \$ 100 mil millones en carácter reservado a la SIDE y obtuvieran número.

Los dialoguistas aceptaron. En el radicalismo el bloque está partido por este tema y también le conviene ganar tiempo.

Pero Unión por la Patria tampoco protestó. Al contrario, en medio del escándalo que involucra al ex mo recibió un duro golpe la sema- el riesgo que el kirchnerismo pi- presidente Alberto Fernández, son marzo de cada año- en base al in- de la ley y no retroactivo a abril.

conscientes de que ese tema hubiera dominado la sesión. "El tema de Alberto iba a dominar todo, los jubilados ni se iban a enterar qué estábamos votando", aseguran en la bancada.

La media sanción aprobada en Diputados plantea actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora por DNU- pero agrega una recomposición extra de 8,1% que se sumaría a la del 12% que ya dio el Gobierno para alcanzar a compensar el 20,6% que fue el registro del IPC en enero, el más alto del año.

Pero, además, la iniciativa establece una actualización anual -en

cremento de salarios (RIPTE); y la obligación para el Ejecutivo de saldar las deudas con las cajas previsionales de las provincias y las sentencias firmes.

El oficialismo pedía eliminar estos dos últimos puntos. "Para poner en dimensión: que se resuelvan las sentencias y cajas provinciales este año implicaría que el Estado no tenga superávit. Que tenga déficit y tenga que salir a emitir deuda", había asegurado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

También solicitaban incorporar una modificación clave para que el pago de la actualización del 8,1% se haga efectivo a partir de la sanción

El País CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 15

### Diputados: la oposición se planta y Menem busca salvarse de otro revés

El oficialismo llamó a sesión hoy, pero no tiene asegurado el quórum. La negociación seguía abierta.

### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

En un clima de creciente tensión Diputados tiene tres sesiones agendadas para las próximas 24 horas -dos de ellas con cinco horas de diferencia-pero anoche no había certeza de que alguna vaya a prosperar. Se terminará de definir hoy en la reunión de Labor Parlamentaria que reúne al presidente de la Cámara, Martín Menem, con los jefes de bloque.

El eje del conflicto es la competencia entre el oficialismo y la oposición por quien domina la agenda. Las principales bancadas condicionan el quórum a que se unifiquen los temarios.

Después de que el oficialismo lograra postergar el tratamiento del DNU 656/2024-que le otorga \$100 mil millones en carácter reservado a la nueva SIDE-en la Bicameral de Trámite Legislativo, diputados de Encuentro Federal, parte de la UCR y la Coalición Cívica solicitaron una sesión especial para este jueves a las 10 para rechazar el decreto directamente en el recinto.

Encuentro Federal es el nuevo nombre del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto y que viene de ser el causante de que se caiga la sesión que el oficialismo había pedido para el miércoles pasado. En medio de las denuncias por los libertarios que visitaron represores en la cárcel de Ezeiza y la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género decidieron no dar quórum para no ser "funcionales" a ninguno de los dos "arcos políticos". Entre los temas que se tenían que tratar ese día estaban dos proyectos de seguridad enviados por la ministra Patricia Bullrich y una batería de tratados internacionales.

Por eso, el oficialismo -con acompañamiento de sus aliados del PRO- presentaron otro pedido de sesión pero para hoy a las 11. Incorporaron todo el temario de la sesión fallida pero agregaron un tema: la declaración de la educación como servicio esencial; una medida para desincentivar los paros docentes.

Pero el bloque radical tenía en mente una sesión más amplia sobre el tema educación, que incluyera los proyectos sobre financiamiento universitario.

Por eso, para meter presión, la bancada radical presentó un tercer pedido de sesión para el mismo miércoles, solo por las iniciativas para resolver la situación de las universidades, y esa sesión está convocada a partir de las 16.

Así las cosas en el bloque de Hacemos y en la UCR tienen el mismo problema: si este miércoles a las 11 arranca la sesión del oficialismo, que se prevé que se extienda por más de 20 horas, va a "comerse" a sus sesiones.

Por eso, Encuentro decidió después de una extensa reunión de bloque- que irán a Labor Parlamentaria a plantear que se ordenen los temas a tratar por prioridades y que se haga un corte en el horario para "no poner en peligro la sesión del jueves por DNU". Depende de la respuesta de Menem decidirán qué hacer.

La situación se les complica aún más porque la UCR se niega a dar quórum si no incluyen el proyecto de financiamiento para las universidades en el temario y también lo plantearán en Labor Parlamentaria. "Exigiremos esté universidades en el temario para dar quórum", confirmaron.

En el oficialismo no confirman qué decisión tomar pero evalúan que no van a poder contentar a ambos espacios. En la lógica numérica, la UCR tiene más peso.

Si la sesión de las 11 no se concreta, la UCR sí puede conseguir quórum para las 16 si Unión por la Patria, que le interesa el tema, baja al recinto. La UCR tiene 34 legisladores propios y UxP 99. Sin embargo, no está claro qué pueda salir de esa sesión, dado que ambos espacios tienen proyectos diferentes sobre el tema y aún no habían conseguido unificarlos.

Para mañana, por su parte, la oposición confía en que si se concreta tendrán número suficiente para rechazar el DNU de fondos millonarios para la SIDE. "Calculamos 135 (diputados) por lo menos", aseguran.



Birome en mano. Luis Caputo, Jorge Macri y otros funcionarios en la última reunión entre Nación y Ciudad.

# Pelea por fondos: la Corte llamó a Jorge Macri y a Caputo a una audiencia

Deben ir al máximo Tribunal el 22 de agosto para zanjar la puja de recursos que Nación transfiere a la Ciudad.

### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La Corte convocó a una audiencia para el próximo 22 de agosto al ministro de Economía Luis Caputo y al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. El tribunal citó a los dos principales referentes de Nación y Ciudad en lo que tiene que ver con la discusión por los fondos de la coparticipación que se le viene girando a la administración porteña.

La cita será a las 11 del jueves 22, en Tribunales. La Ciudad volvió a recurrir al tribunal reclamando que se le pague el 2,95% de los fondos de coparticipación tal como estableció el fallo de diciembre de 2022. Nación le viene transfiriendo 1,4% de goteo que luego lo actualiza con transferencias semanales de \$20.000 millones.

"Por disposición del Tribunal, en el marco de las presentes actuaciones y de la causa CSJ 1141/2020 "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ amparo decreto 735/PEN/2020", convócase al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al señor Ministro de Economía de la Nación, a la audiencia que se fija para el 22 de agosto de 2024, a la hora 11, en los términos del artículo 36° inciso 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la que

cretaría de Juicios Originarios", dice el texto del máximo tribunal.

Así, la Corte vuelve a meterse de lleno en el tema sobre el cual ya fijó un precedente a fines de 2022 cuando dictó una cautelar en la que estableció que la Ciudad debe percibir el 2,95% de los fondos de coparticipación en lugar del 1,4% que le gira el gobierno nacional desde los tiempos del kirchnerismo y que Javier Milei mantuvo inalterable hasta agosto de este año. Se espera que tras la audiencia, en las semanas siguientes, la Corte dicte el fallo definitivo sobre el tema.

Fue el 1° de agosto cuando en la Ciudad esperaban volver a recibir un goteo de 2,95% por el compromiso que en un encuentro mano a mano el 19 de julio le había asegurado Caputo a Jorge Macri, cuando se reunieron en Economía. Sin embargo, ese día ingresó el mismo 1,4% de siempre, aunque a partir del viernes 2 empezaron las transferencias discrecionales de \$ 20.000 millones semanales como forma de saldar la diferencia entre ambos porcentajes.

El método de resarcimiento empleado por Nación, no obstante, no es aprobado dentro de la Ciudad, que quiere que, en línea con el fallo inicial de la Corte, se le transfiera de manera mensual el 2,95% establecido. Si bien el diálogo se mantuvo en estas semanas, se resintió y se celebrará en el ámbito de la Se- en la Ciudad decidieron ir fuerte ticipación. ■

### con un nuevo reclamo a la Corte.

presentado el jueves pasado y a partir del que el máximo tribunal vuelve a convocar a una audiencia de partes, la primera desde que Javier Milei es presidente. Las anteriores fueron en etapas en las que el presidente era Alberto Fernández y en Ciudad el jefe de Gobierno era Horacio Rodríguez Larreta.

En el último reclamo porteño se le pidió a los jueces que se expresen de manera "urgente" sobre el cumplimiento de la cautelar y se alertó por la decisión de Nación de pagarle de forma discrecional, unilateral e inconsulta a la Ciudad con las transferencias de \$20.000 millones que le giró el 2 y 9 de agosto y que se espera que repita el viernes.

Nada de eso se había acordado, según fuentes porteñas, en la reunión de julio en Economía de la que Macri salió satisfecho y anunciando ante la prensa el acuerdo. Desde el Gobierno nacional nunca se expresaron sobre el tema, aunque se mostraron abiertos a seguir negociando en un futuro y si hacía falta con la Justicia de por medio.

El trasfondo de la cuestión revela una deuda de Nación a Ciudad que se inició en 2020, cuando Fernández le quitó recursos a los porteños para dárselos a la Provincia. La deuda, según estimaciones, llegó a ser de \$ 4,8 billones desde ese momento en el que se quitó copar-

El País CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 16

# Fuerte elogio de Trump a Milei: "Está haciendo un gran trabajo"

Fue en una charla que el republicano mantuvo con el magnate Elon Musk. "Hizo realmente un enorme ajuste", destacó el estadounidense al Presidente.

Donald Trump volvió a referirse a Javier Milei con palabras de elogio. Lo hizo durante una charla que mantuvo con Elon Musk en la red social que es propiedad del magnate sudafricano y a la que regresó este lunes. El candidato republicano destacó el "trabajo increíble" que está realizando el Presidente en Argentina.

"Está haciendo un gran trabajo. Hizo realmente un enorme ajuste y he oído que lo está haciendo bastante bien. Está bajando la inflación muy rápido: ellos tenían problemas complicados, una inflación que no era normal. Vamos a tener eso pronto. Nosotros (Estados Unidos) vamos a tener esos problemas pronto... Ahora tenemos la peor inflación en los últimos cien años", manifestó Trump en una conversación que comenzó con 45 minutos de retraso porque, según Musk, la red sufrió un ataque masivo.

Un tuit que refleja ese pasaje de la entrevista fue replicado por Milei, quien también reposteó otros mensajes que hablan sobre la mención de Trump. "Fenómeno barrial", ironizó el Presidente.

En esa misma línea, el candidato republicano que buscará nuevamente la presidencia de Estados Unidos en los comicios del 5 de noviembre frente a Kamala Harris. amplió su concepto sobre Milei: "Es un gran fanático de MAGA (Make America Great Again). Hizo campaña con MAGA. Lo llevó al extremo, también. Está haciendo un tra-



A distancia. Trump participó de la charla con Musk a través de la plataforma X, propiedad del magnate.

### "Está haciendo un trabajo fantástico", insistió Trump

bajo fantástico. Se llama 'Hacer que Argentina sea grande de nuevo".

En febrero pasado, Milei y Donald Trump mantuvieron un breve encuentro de apenas un minuto y me-

dio en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington. Fue cuando Trump bajó del escenario tras su discurso y todavía se escuchaba la canción YMCA, de Village People, de fondo. Milei lo esperaba y se saludaron con un fuerte abrazo.

"¡Make Argentina great again!", dijo Trump. "¡Viva la libertad carajo!", respondió Milei. Se sacaron la foto en el backstage, mientras el argentino hacía su característico gesto con el dedo levantado. "Gracias por todo el trabajo que hizo por mí", "fue muy generoso conmigo", "estoy muy feliz", le dijo el libertario, en referencia a los elogios que le dedicó el magnate cuando Milei ganó la presidencia.

El argentino dijo a Trump que esperaba verlo de nuevo y reconoció

la gestión del republicano: "Usted ha sido un gran presidente", le dijo. Milei no se detuvo allí, también le dijo que esperaba "que vuelva a ser Presidente".

Poco antes, Trump había elogiado en su discurso a Milei: "Está aquí el presidente argentino Javier Milei que ha tenido muchísima publicidad. El es un gran caballero. Ustedes saben: MAGA, Make Argentina Great Again", dijo evocando a su propio slogan de campaña "Make America Great Again". Y agregó: "Es un tipo fabuloso y uno de los pocos que pueden realmente hacerlo".

Elon Musk aseguró este lunes que la emisión en su red social X de la entrevista que tenía prevista con Donald Trump fue afectada por un ciberataque "masivo".

"Parece que se ha producido un ataque masivo de DDOS contra X. Estamos trabajando para pararlo", escribió el jefe de la plataforma antes conocida como Twitter, en referencia a un asalto cibernético conocido como de denegación de servicio, diseñado para exceder las capacidades de los servidores de la compañía y provocar un apagón del sitio.

La conversación entre ambos multimillonarios estaba programada para las 20.00 de la costa este de Estados Unidos (21 de Argentina) en la cuenta de Trump, que fue suspendida tras el asalto al Capitolio por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021, pero que Musk restableció tras comprar la red social al año siguiente.

Había 878.000 usuarios conectados a la conversación más de 40 minutos después de la hora de inicio prevista, pero no se estaba transmitiendo nada hasta entonces. A muchos usuarios les apareció un mensaje que decía: "Detalles no disponibles". El equipo de Trump publicó que la "entrevista en X se vio desbordada con los usuarios que se conectaron". El intercambio pudo comenzar finalmente poco después de las 20.30 (21.30 de nuestro país).■

# El Presidente viaja a México, pero López Obrador no lo verá

### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

En un viaje privado de características similares a los que hizo a Estados Unidos en febrero y a Brasil, en julio, Javier Milei, estará en México el próximo viernes 23 y sábado 24 para participar de una conferencia de los grupos conservadores. Al confirmar el viaje, el Gobierno también sostuvo que buscará reunirse con empresarios.

Por su parte, el presidente salien-

### descartó la posibilidad de mantener un encuentro bilateral.

Entre tanto, si bien es crítica hacia la figura de Milei, y a su vez recientemente recibió a Cristina Kirchner en México y embistió contra "el neoliberalismo", la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, no aludió en forma alguna a un encuentro, que tampoco le pidió la presidencia argentina. Milei no la saludó tras su triunfo, en junio pasado. "Él viene a un evento de una organización internacional de personas que pertenecen a los te, Andrés Manuel López Obrador, bloques conservadores en sus pai- no Eduardo Verástegui. ■

ses. Él viene a esa reunión, no viene a una visita oficial", dijo,

Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó el viaje: "El Presidente tiene una reunión con empresarios en México el 23 y la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) es el 24. Efectivamente va a viajar y entiendo que al día siguiente aprovechará para participar de la conferencia", dijo.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de México es el 24 de agosto. Y es organizada por el actor y activista mexica-

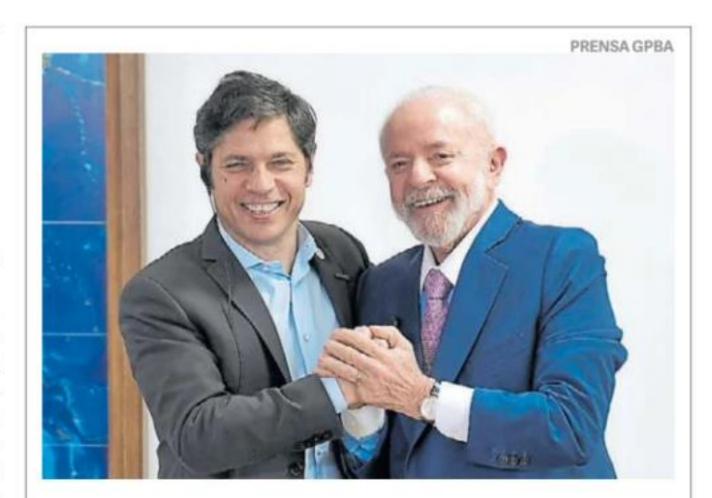

### Lula recibió a Kicillof en Brasilia

Axel Kicillof fue recibido ayer por el presidente de Brasil, Lula da Silva, en el Palacio do Planalto. El gobernador viajó con parte de su gabinete. Hasta ahora, Lula nunca se reunió con Javier Milei.

El País 17

# Hoy sale la inflación de julio y el Gobierno apuesta todo al 3,7%

Aún persiste el atraso tarifario. Los economistas esperan una desaceleración de la inflación. Pero señalan los riesgos que se acumulan por el atraso cambiario.



A las 16. Se conocerá el Indice de Precios al Consumidor de julio. Lo difundirá el INDEC.

### Juan Manuel Barca

ibarca@clarin.com

Después del dato de inflación de la Ciudad que arrojó un 5,1% en julio, el Gobierno busca retomar la senda de desaceleración y espera que el índice que difundirá este miércoles el INDEC se acerque al 3,7%.

La proyección, que está por debajo de la suba del 4,6% de junio, surge del documento que presentó el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning en una conferencia en Colombia la semana pasada. Según el plan de estabilización de 2024 expuesto por el funcionario, uno de los objetivos es "remonetizar la economía" y la "rápida desinflación junto con correcciones de precios relativos".

En una de las filminas sobre la evolución de precios entre noviembre y junio, se observa que algunos rubros corrigieron a la baja (prendas y calzado, restaurantes y hoteles, y carne), mientras que otros, si bien se actualizaron, continúan atrasados. En este último grupo, aparecen la electricidad, gas y otros, transporte público, comunicaciones, combustibles y prepagas, a la vez que alquileres y expensas junto con educación se mantuvieron sin cambios por debajo del punto de equilibrio.

De esa manera, el BCRA dejó ver que, pese a la suba de tarifas en marcha, el Gobierno considera que los ajustes no han sido suficientes.

Los consultores del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central esperan que la inflación se mantenga en un rango ubicado entre el 3,7% y el 4% mensual entre julio y diciembre.

Sin embargo, el dato de la Ciudad hizo que las consultoras revisen sus proyecciones levemente al alza. Por caso, Equilibra había previsto un 3,5% y ahora estima un 4%, sin contemplar las subas fuertes que solo se habrían dado en Caba.

"El gobierno va a bajar subsidios

o corregirlos, los acelera como pasa en agosto con el aumento colectivo en AMBA, casi 50% del nacional, vas a tener impacto, lo mismo luz y gas, esos meses los precios regulados suben por encima del general, te complica la desinflación cuando avanzas por ahí", dijo Lorenzo Sigaut Gravina, socio fundador de la consultora.

en septiembre, y continuar con el ajuste de precios. "Si hace dos meses que la inflación está en torno al 4%, la gran apuesta es a principios de septiembre dar un golpe cuando baje el impuesto PAIS", dijo el economista de Equilibra.

Analytica proyecta una inflación del 4,1% en julio y de 3,9% para agosto. Respecto a junio, observan una desaceleración en los precios regulados, pero una suba en aquellos con estacionalidad, con fuertes subas en verduras.

"Si el Banco Central logra, más allá de los altos costos, sostener el crawling peg al 2% la inflación puede seguir desacelerándose y perforar el 3% mensual en los últimos meses del año. De todas formas, no es un escenario sencillo, atrasar el tipo de cambio sin tener dólares en el Banco Central es muy riesgoso, aun con cepo cambiario", advirtió Claudio Caprarulo, director de Analytica.

Para contener los precios, el Gobierno pisa el dólar y aplica un ajuste fiscal y monetario que contrae la actividad y el consumo. El costo de esa política cambiaria es el sacrificio de reservas, lo que genera dudas sobre el plan para salir del cepo sin una devaluación.

"Si se mantiene el esquema cambiario y la contracción, se puede mantener niveles de inflación baja. Lo que va sí te va a determinar los próximos meses es hasta qué punto ese tipo de cambio es sostenible, lo que puede hacer que la desinflación se detenga y que el crawling del 2% deje de ser compatible", señaló Tomás Canosa, de Fundar.

## Pobreza en CABA: una familia necesita casi un millón de pesos

### Ismael Bermudez

ibermudez@clarin.com

La canasta familiar de pobreza ya supera los \$ 900.000 y se va acercando al millón de pesos. Es que sin el alquiler, una familia tipo (matrimonio y dos hijos menores) debió haber tenido en julio ingresos superiores a los \$ 929.845 para no ser pobre y más de \$ 1.450.239 para ser considerada de clase media, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos de Ciudad de Buenos Aires.

Con el alquiler, esa misma familia tendría que haber recibido ingresos por encima de de \$1.200.000 para no ser considerada pobre y más de los \$1.900.000 mensuales para pertenecer a la clase media.

La canasta familiar de pobreza subió en julio de \$ 890.590 a \$ 929.845, un incremento del 4,4% con un alza interanual del 272,46%.

En tanto, la canasta familiar de indigencia aumentó de \$ 496.898 en junio a \$ 521.602 en julio, un aumento del 4,97% y un 276,51%.

El mes pasado, en CABA, la inflación promedio fue del 5,1%, y y el piso de clase media un 94,6% go de las expensas.

264,9% interanual, con fuertes aumentos en los servicios privados y públicos que en mayor proporción afectan a la clase media, lo que viene llevando a que se achique su participación en la población de la Ciudad. En julio, los precios de los bienes registraron una suba de 3,4%, por debajo de los servicios, que aumentaron 6,3%.

Con relación a diciembre 2023, la línea familiar de indigencia se incrementó un 79,6% (pasó de \$290.411 a \$521.602), la de pobreza de \$494.791 a \$929.845, un 87,9% y el piso de clase media un 94,6% (de más de \$ 745.270 a más de \$1.450.239).

En lo que va del año, frente a un promedio del alza de 98,5%, los mayores aumentos fueron en:

- En la categoría de alimentos, los productos que más subieron fueron verduras, tubérculos y legumbres (157,1%) y en leche, productos lácteos y huevos 118,9%, ambos rubros inciden sobre los sectores de menores ingresos.
  - .• Gas 448,2% y electricidad 293%.
- Prepagas: 149,5%.
- Transporte de pasajeros: 152,9%. El transporte por ferrocarril se incrementó 696,8%.
  - Suministro de agua: 248%.
  - Servicios de recreación: 120,4%.
- Gastos comunes de la vivienda:
   140,8%, lo que está llevando a un incremento de la morosidad en el pago de las expensas.

En el primer trimestre de 2024, la pobreza abarcaba al 30,4% de los hogares (411.000 hogares) y 35,1% de las personas (1.083.000 personas), la más alta de la serie histórica iniciada en 2015 por la dirección porteña. Y la indigencia alcanzaba al 10,8% de los hogares (146.000 hogares) y al 15,3% de las personas (471.000 personas), también las incidencias más elevadas.

En tanto, los sectores medios asociados a la clase media representaban 41,4% de los hogares de la Ciudad y 37,4% de la población (unos 561.000 hogares y 1.154.000 personas, respectivamente) y su participación se contrajo 11,7 puntos en hogares y 11,8 puntos en población en el último año. Estas incidencias son las más bajas de la serie histórica iniciada en 2015, destaca la Dirección porteña. ■

18 El País

### Los proyectos que vienen



Apuesta. El proyecto YPF - Petronas y una vista de la zona del puerto minero en Punta Colorada. MAXI FAILLA

# Inversiones: se suman anuncios, pero el riesgo no baja y genera dudas

El Gobierno espera US\$ 50.000 millones de inversiones solo en energía. ¿Son viables en 1.500 puntos riesgo país?

### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ya es una realidad y la Argentina hizo un ajuste fiscal más fuerte que el que pedía el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el riesgo país no baja y se sigue demorando la llegada de dólares a escala masiva. El índice elaborado por el JP Morgan está en 1.557 puntos aunque llegó a 1.729 puntos el lunes. En abril cayó a un mínimo de 1.148 puntos, seis meses después de que en octubre 2023 superara los 2.700 puntos. Todas esas cifras reflejan las dudas sobre la capacidad de repago de la deuda argentina y dejan casi sin financiamiento también a las empresas que operan en el país.

A partir del RIGI, el gobierno espera desembolsos de las empresas por más de US\$ 50.000 millones en los próximos 8 años, mayoritariamente de la energía. La minería también será motor de las inversiones, así como la economía del conocimiento y la tecnología aplicada al sector agropecuario.

Pero entre los anuncios y la concreción, hay un largo camino. Como el dilema del huevo o la gallina: ¿Las **inversiones** llegarán después de que se liberen los controles de capitales -cepo al dólar- o, por el contrario, las divisas que aporten las multinacionales ayudarán a levantar las restricciones cambiarias? ¿El RIGI es una salida del cepo a medida y es suficiente?

### La lista de proyectos anunciados

La "inversión más grande de la historia" argentina será el proyecto "Argentina LNG", para desarrollar el gas licuado en el país, con YPF y Petronas a la cabeza. Aunque eligieron a Río Negro como destino, los 30.000 a 50.000 millones de dólares que se requerirán en el proceso todavía están lejos de llegar: la decisión final de inversión (FDI, por sus siglas en inglés) se tomará entre el segundo semestre de 2025 y el año 2026.

Para ese momento, la Argentina ya debería haber ido hacia una unificación cambiaria, según la hoja de ruta pactada con el FMI, y las elecciones legislativas de octubre 2025 confirmarán o sembrarán dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del proyecto político de Milei y La Libertad Avanza (LLA).

El economista **Dante Sica**, socio fundador de la consultora Abeceb y ex ministro de Producción y Trabajo (2018-2019) piensa que "el RIGI es más importante de lo que pensamos" para las empresas.

"El aliado más importante de un

proceso de recuperación económica es la inversión privada, más que el consumo. La decisión de YPF va a traccionar a todo el resto de las empresas a hacer fuertes desembolsos solo para la producción del gas, pero esas inversiones llevan tiempo y genera estrés en la capacidad de conseguir mano de obra, logística e infraestructura", apunta.

Para Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería (2015-2018), si alguien toma la decisión de invertir miles de millones de dólares en la Argentina, "el riesgo país va a bajar y se generará un ciclo virtuoso", algo en lo que coincide Sica.

El **Oleoducto Vaca Muerta Sur** avanzará con una inversión de US\$ 2.500 millones para evacuar la producción de petróleo crudo y destrabar cuellos de botella. El *shale oil* es híper rentable y ahí fluirán los dólares sin complicaciones.

El resto es una incógnita. Por ejemplo, **Transportadora de Gas del Sur (TGS)** anunció inversiones por US\$ 700 millones para ampliar la red de gasoductos, sujeto a que el Gobierno convoque a un concurso público de interés.

En la minería, en tanto, 8 empresas quieren poner unos US\$ 9.000 millones solo en Salta, para proyectos de litio y cobre. Por ahora, solo anuncios. ■

# RIGI: el Gobierno ofrece a los inversores una cláusula anticepo

Dice que ante un eventual cambio de signo político las inversiones quedarán a salvo de restricciones.

### JuanManuel Barca

jbarca@clarin.com

El Gobierno intentó seducir ayer a los ejecutivos de grandes empresas con el ofrecimiento de una suerte de seguro anticepo que les permitiría sortear eventuales restricciones cambiarias y los blindaría ante un posible cambio de signo en la gestión en 2028. Fue durante un evento organizado por la canciller Diana Mondino para explicarles los beneficios extraordinarios del RIGI. El que expuso fue el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

"El RIGI es una ventanita hacia donde vamos, hoy estas condiciones, muy beneficiosas, tienen el objetivo de mostrar ese futuro. ¿Podemos dárselas a todos hoy? No, porque tenemos la prioridad de mantener el superávit fiscal". A continuación, el funcionario se hizo una pregunta en voz alta que es la que muchas empresas que analizan invertir en Argentina se hacen respecto a qué sucedería si el gobierno actual es sucedido por uno de tinte opositor: "¿Si ustedes se van o los otros vuelven pensarán? El régimen soluciona esta situación", explicó Quirno.

En medio de las dudas que persisten sobre la estabilidad de la economía y el dólar a futuro, la mano derecha de Luis Caputo aseguró que el régimen otorga un "derecho adquirido", diferente a los esquemas previos, con beneficios adicionales como el acceso a divisas, con "derecho" para repatriar utilidades y pagar deuda, la quita de derechos de importación a inversiones de capital y derechos de exportación al producto de esa inversión.

"Estamos dispuestos a darlos hoy [N.E:. el seguro anticepo], el acceso a divisas genera algo muy interesante-porque nos vamos a ir, eso está claro, al equipo económico le está tocando su segunda vuelta, pero sabemos que esto termina y eso que puede ser una preocupación-prevé que los que nos sucedan no puedan utilizar restricciones de capitales o cepos

en contra de la economía total porque tiene mucha menos eficacia", advirtió el funcionario.

Quirno expuso esos lineamientos en el Palacio San Martín, del que participaron en persona y por zoom unos 200 diplomáticos argentinos y ejecutivos de compañías internacionales con proyectos de inversión en Argentina como Rio Tinto, Equinor, Cadena Hilton, POSCO International Corporation, DOW, Petronas, Chevron, Techint Ingeniería y Construcción, Lake Resources, Glencore, Plus Petrol y Edenor.

### El régimen otorga un "derecho adquirido" distinto a lo conocido.

La apertura corrió a cargo de Mondino, quien garantizó el acceso al crédito para los proveedores y destacó el impacto de la planta de GNL que construirá YPF y Petronas en Río Negro, tras el conflicto con Axel Kicillof. "No es necesario que alguien tenga la planta de gas licuado de Malasia, también hay alguien que hace sandwiches para los operarios, maestras de inglés para los que leen manuales de instrucción, es un efecto dinamizador", aseguró.

El Gobierno busca reglamentar esta semana el régimen aprobado con la Ley Bases. El mismo permite la rebaja de impuestos con una estabilidad de 30 años para inversiones superiores a US\$ 200 millones, la posibilidad de elegir tribunales internacionales ante litigios con el Estado y el acceso libre a dólares por exportaciones (el 20% en el segundo año desde el inicio de la inversión, el 40% en el tercero y el 100%, el cuarto).

La otra garantía es el condicionamiento para las futuras gestiones, en caso de que quisieran desandar la apertura del cepo. "Si yo tengo un stock de capital que se puede ir de cualquier manera, no tengo el uso de esa herramienta eficaz, entonces van a tener que encontrar otra", explicó Quirno. El País 19

### Los proyectos que vienen

# Alerta en el Gobierno ante un posible apagón en el verano

Hay preocupación por una alarma que lanzó Cammesa sobre el suministro entre febrero y marzo. Harían falta inversiones por US\$ 10.000 millones.

Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El Gobierno está preocupado por los cortes de luz masivos que podría haber en el próximo verano y que ya ve como inevitables. Por eso, apuntan a las diferencias entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y sus subalternos por las demoras del área para mitigar esos riesgos.

Fuentes oficiales que conocen desde adentro el funcionamiento del sector energético apuntan que en lo más alto del Gobierno están "buscando el mejor momento político" para **pedirle la renuncia a Rodríguez Chirillo**, mientras aseguran que ya contactan a posibles reemplazantes.

Los voceros de Economía y Energía consultados, sin embargo, negaron lo que dijo esta fuente oficial y sostuvieron que "es todo falso, nada que ver". Un funcionario, a la vez, comentó a Clarín: "La relación entre Caputo y Rodríguez Chirillo es excelente".

En el medio, el **alerta** que mandó hace un mes y medio la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (**Cammesa**) a las autoridades energéticas cayó como una bomba, pero no provocó acciones de inmediato.

"El presidente **Javier Milei** debería contarle la verdad a la sociedad: se vienen cortes de luz importantes en el verano y habrá que aguantar,



En la mira. Eduardo Rodríguez Chirillo es señalado en el entorno de Luis Caputo, el ministro de Economía.

así como avisó el año pasado que íbamos a atravesar una recesión. Hacen falta inversiones por 10.000 millones de dólares para que esta situación cambie, pero en el corto plazo es irreversible y solo podemos minimizar estos riesgos", contó una importante fuente del sector a Clarín, bajo reserva de nombre.

El informe técnico oficial de Cammesa data de fines de junio y advierte que hay un 19% de probabilidades de que no se pueda abastecer la demanda de energía en el pico de consumo de verano, entre la última semana de febrero y los primeros días de marzo.

Solo llevando al máximo de importaciones que permite la logística (3.000 megavatios -MW-), y que podría no estar disponible del todo, se minimizarían los riesgos de tener que acudir a cortes de luz programados. Por ende, algunas alternativas que maneja el Gobierno son:

Acelerar los aumentos de tarifas

y quita de subsidios para atenuar la demanda de energía a través de un incentivo de precios. Postergar la extensión de la vida útil de la central nuclear **Atucha I**-programada para dejar de operar el 29 de septiembreal menos **hasta abril 2025**.

Las diferencias -que algunos llaman "interna"- **entre Caputo y Rodríguez Chirillo** llevan varios meses y tuvieron un último capítulo a principios de julio, cuando el ministro designó como "viceministro" coDaniel González, que es valorado y tiene una gran relación con las empresas del sector, sobre todo después de su paso como director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina.

González, ex CEO de YPF durante la presidencia de Mauricio Macri, todavía no fue designado oficialmente, aunque ya se mueve como si estuviera en funciones y acompañó a Milei a Vaca Muerta. La agenda del Gobierno lo presentó como "secretario de Recursos Naturales", pero trabaja en la práctica como nexo integrador o "traductor" de Caputo en dos sectores complejos de la economía.

No obstante, donde mejor se manifiesta este desgaste es en el funcionamiento de Cammesa. El ministro de Economía **desconfía de la gestión** del secretario de Energía, a quien tiene bajo su mando, y le bloqueó designaciones en la subsecretaría de Energía y en Cammesa.

Rodríguez Chirillo había nombrado en enero a **Héctor Sergio Falzone** como subsecretario de Energía Eléctrica y lo tuvo que reemplazar en marzo por Damián Sanfilippo.

Luego lo quiso nombrar a Falzone como vicepresidente de Cammesa para ordenar la desregulación del mercado, pero Caputo se impuso y lo designó a **Mario Cairella**, quien volvió para tener una revancha personal, después de que fuera apuntado como el responsable del mega apagón del Día del Padre, el 16 de junio de 2019.

Chirillo finalmente se quedó con la gerencia general de Cammesa mediante **Jorge Garavaglia**.

Las demoras en terminar de ordenar el mercado eléctrico provocaron roces entre Caputo y Chirillo. Mientras el ministro tiene la prioridad de bajar los subsidios a la energía, el secretario avanzó primero con la recomposición de las tarifas reguladas de las distribuidoras.

El aumento de tarifas de las distribuidoras eléctricas fue en febrero y para las de gas, en abril. ■

# Causas laborales: la Corte falló contra indemnizaciones abusivas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó esta martes dos fallos contra los llamados abusos en las indexaciones laborales. Por un lado, dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia. Por otra lado, revocó una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios men-

suales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.

En el primer caso, Jonatan Daniel Lacuadra demandó a Directv Argentina S.A., Santa Fe Celular S.R.L., Verónica Paula Boccuzzi y Carolina Giselle Andueza por diversos conceptos salariales e indemnizaciones originadas en un despido indirecto ocurrido el 11 de julio de 2013.

tancia. Por otra lado, revocó una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mentes que equiva

denó a pagar \$687.735,12 en concepto de capital, e intereses de acuerdo a la tasa activa prevista en las actas 2601/2014, 2630/2016 y 2658/2017 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).

La Sala X de dicha Cámara confirmó lo resuelto, pero ordenó que al monto de condena se le adicionaran los accesorios previstos en su acta 2783/2024. Esto implica imponer desde la fecha de exigibilidad de los créditos laborales, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) sobre el capital de condena, más una tasa de interés pura del 6% anual, con una única capitalización -exclusivamente sobre esa tasa pura- a la fecha de notificación de la demanda.

Directv Argentina S.A. cuestionó la decisión con un recurso extraordinario, invocando la arbitrariedad de la sentencia. Su denegación motivó la presentación de un recurso de queja.

Al llegar el recurso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó que en su reciente precedente Oliva "descalificó por arbitrario el criterio asentado por la CNAT en su anterior acta 2764/2022 (utilización de tasas de interés activas con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda) porque carecía de respaldo en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y, además, arrojaba un resultado económico desproporcionado".

En Oliva, el Máximo Tribunal consideró que ese criterio para el cómputo en una indemnización por despido no se encontraba previsto en la ley y provocó un incremento desproporcionado de la condena (del orden del 7.745,3%). Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó el acta 2783/2024 en la que contempló el reajuste de "los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual".

El País 20 CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### Principales indicadores



**DÓLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares

# 373,78

Chicago, en dólares por tonelada

### LA UIA RECLAMA UNA NUEVA LEY PYME

Fue en la reunión de la Junta Directiva de la institución. Requirieron también avanzar con un sistema ágil de antidumping y contemplar el

rol de los proveedores de la industria nacional en la reglamentación del RIGI. Además, alertaron sobre los crecientes costos logísticos.

# Dólares cara chica y en mal estado: los bancos ponen reparos

El BCRA habilitó a las entidades a recibir esos dólares gastados para los depósitos en esa moneda. Los bancos analizan los costos de la medida.

### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

La última decisión del Banco Central respecto a los dólares billete causó mucho interés entre los clientes bancarios. El organismo habilitó a las entidades financieras que operan en el país a recibir "billetes en mal estado": dañados. manchados, rotos o los famosos "cara chica" y las eximió del costo asociado de enviarlos a la Reserva Federal de EE.UU. para el cambio.

Se trata de la norma A 8079, en la que el BCRA instruye cómo aceptar esos billetes de personas que quisieran realizar depósitos en moneda extranjera, con el "giro" a la Fed cubierto por la autoridad monetaria. Aunque se vio mucho interés del público, en las entidades aún no modificaron sus políticas para la recepción de estos billetes.

Si bien para la Fed todos los dólares billete emitidos después de 1914 y en cualquier estado de conservación mantienen su curso legal, mientras mantengan más de la mitad del papel, los bancos argentinos no aceptan a sus depositantes billetes dañados y ponen reparos



Obligación. En la Reserva Federal de EE.UU. aceptan todos los billetes emitidos después de 1914.

para "tomar" los famosos billetes "cara chica". Las entidades dicen que, si bien la norma del BCRA, que tiene carácter optativo, las exime del costo asociado a la exportación de estos billetes, hay otros costos que no están cubiertos.

"No es cierto que recibir este tipo de billetes no tenga impacto para los bancos. Si bien la comunicación contempla el depósito sin costo para los bancos esto es falso porque no contempla el proceso de acondicionamiento, depuración y traslado de los billetes", explicaron en un banco de capitales privados. Contaron que comenzaron a recibir estos billetes "dañados" pero so-

lo para las cuentas especiales que se están abriendo para el blanqueo.

En una entidad pública explicaron: "Se están poniendo a punto los procesos. La medida del BCRA no es obligatoria, sino facultativa. Se compran bolsas especiales y sellos que pide la Reserva Federal para el envío de los billetes".■

### Sorpresa en Wall Street: Starbucks echó a su CEO y la acción saltó 24%

Luego de un año de magros resultados en la Bolsa, la cadena de cafetería más famosa del mundo, Starbucks, levantó el perfil este martes. La compañía pegó un volantazo: destituyó a su CEO y contrató, en su reemplazo, a un histórico de la industria alimenticia, quien tomará el cargo a partir del 9 de septiembre próximo. Los inversores aprobaron este movimiento y la ac24%, en su mayor marca para un día en la historia de la compañía.

En un comunicado, Starbucks informó la salida de Laxman Narasimhan, que solo estuvo un año en esa posición, y la incorporación del actual CEO de la cadena de comida mexicana Chipotle, Brian Niccol. Se trata de una persona respetada dentro de la industria fast food: antes de liderar Chilpotle, estuvo al ción de Starbucks voló hasta un frente de Taco Bell y en ambas em- nes de la cadena de cafeterías se ha- pecialidad". ■

presas consiguió revertir situaciones adversas. De esta manera, Niccol se convertirá en el cuarto CEO de la cadena cafetera en los últimos dos años.

El abrupto cambio de liderazgo se produce después de que los inversionistas activistas Elliott Investment Management y Starboard Value adquirieran participaciones en la empresa. Las acciobían desplomado un 20% este año tras dos trimestres consecutivos de caídas en las ventas comparables. Con la suba de este martes, llegó a borrar esas pérdidas.

La presidenta de la junta directiva, Mellody Hobson, señaló el martes en una entrevista con CNBC que la empresa inició conversaciones sobre el liderazgo de la compañía hace varios meses, restando importancia a la influencia de Elliott.

Desde el mes que viene Niccol deberá enfrentar el desafío de las caídas de las ventas de Starbucks, afectada por el crecimiento de cafeterías independientes y "de es-

### Pérdidas millonarias por la caída en el valor de la soja

**Kitty Vaquero** 

kvaquero@clarin.com

Las cotizaciones de los futuros de soja en Chicago se desplomaron a mínimos de septiembre de 2020 ayer tras conocerse un nuevo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que anticipa una cosecha récord de la oleaginosa en ese país.

En este escenario de caída, si bien la venta de granos de los agricultores argentinos no presenta un atraso significativo, se observa prudencia y una ralentización de las operaciones a la espera de una mejora en la comercialización.

Entretanto, se desprenden solo de la mercadería necesaria para saldar deudas y afrontar los gastos de la próxima siembra gruesa (cultivos de verano) que está pronta a dar señal de largada.

### **PARA TENER EN CUENTA**

2.200

son los millones de dólares que se dejaron de percibir en los últimos seis meses.

A la fecha, ya comercializaron casi el 50% de las 50,5 millones de toneladas recolectadas en 2023/24.

"Si miramos el panorama anual, la baja es pronunciadas, con caídas del 27% para la soja y la harina de soja, y del 35% para el aceite", detalló Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Segúnel analista Pablo Adreani, el valor de la soja bajó en la última semana US\$ 20 y en los últimos seis meses, US\$ 73, y dado que hay 30 millones de toneladas pendientes de fijación, se habrían de percibir US\$ 600 millones en la última semana y casi US\$ 2.200 millones en los últimos seis meses.■

# ESFECTULE OF THE PROPERTY OF T

### Colecciones Clarinx



LA CAJA CONTENEDORA DE LA CASA DE PEPPA [•2]



\$14999<sup>90</sup>

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

LIBRO CON SONIDO PEPPA PIG [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MASHA Y EL OSO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$210,10



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

ADOPTA TU MASCOTA (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHES CON DISFRAZ [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHES PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



CAJA CONTENEDORA DE FIGURINES DE ORO DE LA GRANJA DE ZENÓN (\*2)

\$11999<sup>90</sup>

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA CASA DE PEPPA PIG [+2]

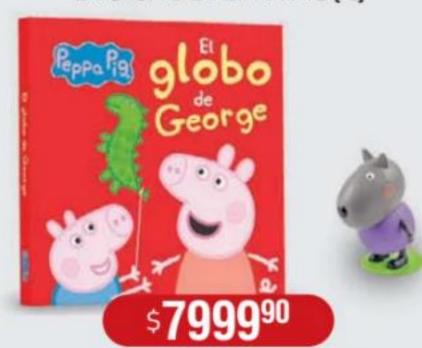

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MIS AMIGOS DEL ZOO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

**ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA** 

OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 01/08/24 AL 31/08/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 500 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*1) ORIGEN NACIONAL, (\*2) ORIGEN CHINO.

### El Mundo

### La guerra en Ucrania



Patrulla. Camiones de las fuerzas militares de Ucrania se desplazan por un camino rural en la amplia región que tomaron del territorio ruso. REUTERS

# Ucrania afirmó que no busca retener los 1.000 km2 de territorio que ocupa en Rusia

Dijo que desde el área de Kursk se bombardea a su territorio. Y que intenta "proteger a nuestra gente". Kiev subió a 74 la cifra de poblados bajo su control.

KIEV Y MOSCÚ. EFE, AFP, AP Y ANSA

Tras otro día complicado para las fuerzas del Kremlin que defienden su frontera con Ucrania, Kiev reivindicó ayer nuevos avances en territorio de Rusia sumando el control de 74 localidades de la región de Kursk, aunque aseguró que no pretende retener los cerca de 1.000 kilómetros cuadrados que ocupa con sus tropas y tanques en esa zona y aledaños, sino "proteger la vida de nuestra gente".

El comandante del ejército ucraniano Oleksander Sirski afirmó ayer que sus soldados y tanques habían "avanzado en algunas zonas entre uno y tres kilómetros" durante el día, tomando el control de "40 kilómetros cuadrados" adicionales. Ucrania había afirmado el lunes que controla 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso (equi-

valentes a cinco ciudades de Buenos Aires) y 28 poblados.

En paralelo, aunque desde Moscú afirmaron que las defensas habían "desbaratado los intentos" ucranianos "de penetrar profundamente" en esta área fronteriza occidental, el gobernador regional de Kursk, Alexéi Smirnov, reconoció no obstante que las fuerzas de Kiev controlan una área de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad en territorio ruso.

Ayer, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, describió como combates "difíciles e intensos" los choques en esa zona fronteriza, donde sus tropas se adentraron inesperadamente el 6 de agosto, sorprendiendo a Moscú. Los expertos afirman que se trata de la mayor incursión de un ejército extraniero en suelo ruso desde el final de

### Zona de combate

Ucrania dice haber tomado 74 localidades en una superficie de 1.000km² (equivalente a 5 Ciudades de Buenos Aires)



"Hay 74 poblados bajo control de Ucrania. Se realizan medidas de estabilización", dijo ayer Zelenski subiendo la cifra de 28 dada el lunes. Y aseguró que "cientos" de rusos fueron hechos prisioneros.

En el pasado, Ucrania había realizado incursiones breves en suelo adversario, pero en general golpeaba con cohetes y drones, con los que incluso llegó a atacar en áreas de Moscú. Pero nunca se había adentrado hasta 40 kilómetros en territorio ruso, sosteniendo sus posiciones durante casi una semana.

Aver, pese a este estado de cosas que inquieta a la cúpula del Kremlin, Ucrania declaró que no desea anexionarse ningún territorio tomado en Kursk y aseguró que su operación cesará si Moscú acepta una "paz justa". "Ucrania no desea permanecer en la zona", dijo el portavoz de la cancillería de Kiev, Gueorgui Tiji, ante la prensa. Precisó que la incursión sólo busca proteger al territorio ucraniano de ataques de largo alcance desde Kursk. Kiev afirma que Moscú ha lanzado más de 2.000 ataques desde esa región con misiles, artillería, morteros y drones. "El propósito de esta operación es proteger el territorio de Ucrania", dijo Tiji.

La ex república soviética se enfrenta desde febrero de 2022 a la invasión ilegal lanzada por Moscú, que ocupa hasta el 20% de territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014.

Putin, quien siempre se jactó de controlar sus fronteras, se vio humillado por la inesperada y exitosa incursión ucraniana y declaró que se trataba de "una provocación a gran escala". El mandamás ruso pareció así justificar su invasión ilegal a Ucrania, rechazando que supuestamente se haga lo mismo con su territorio.

Ayer, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, le replicó en la misma línea argumental, afirmando que, si no le gusta la incursión ucraniana, Rusia "puede simplemente abandonar Ucrania".

El ejército ruso, que envió refuerzos materiales y humanos, declaró ayer que sigue infligiendo grandes pérdidas a los ucranianos en el área de Kursk, de la que más de 130.000 habitantes ya fueron evacuados. Alexei Smirnov, gobernador regional, anticipó que otros 60.000 serían desplazados a sitios más seguros más adelante. Al menos doce civiles murieron y un centenar fueron heridos en la incursión ucraniana, según Moscú. Unos 20.000 civiles están siendo evacuados de la región ucraniana de Sumy y se ampliaron las restricciones de viaje para los residentes cerca de la frontera.

Según dijo Zelenski el lunes, la incursión busca "desplazar la guerra al territorio del agresor". El ejército del Kremlin había tenido ventaja desde el inicio de la ofensiva.

El Mundo CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024



Escenas de ofensiva. Uno de los sectores bombardeados por Ucrania y un cadáver entre los escombros. NYT

Una semana después del inicio de la incursión, la zona de Kursk y alrededores muestra un cuadro de destrucción.

# Escenas de ruina en un puesto ruso tras el ataque sorpresa de los ucranianos

SUDZHA, THE NEW YORK TIMES

### Andrew E. Kramer

Lo único que quedaba de un puesto fronterizo ruso era un cuadro de destrucción: chapas metálicas ondeando al viento, declaraciones de aduanas revoloteando y perros callejeros vagando bajo un cartel que cruzaba la ruta y que decía "Rusia".

Levantando polvo, los vehículos blindados ucranianos pasaban rugiendo, sin impedimentos, mientras el flujo de hombres y armas continuaba en la mayor incursión extranjera en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, una ofensiva que ahora se acerca al final de su primera semana desde la violación de la frontera aquí en Sudzha y en varios otros sitios.

En un cruce, un soldado ucraniano apostado al costado de la ruta saludaba a las tropas que pasaban, días después de que el jefe del Estado mayor ruso declarara que el ataque había sido rechazado.

En la frontera, los restos de una batalla perdida -y señales de soldados tomados por sorpresa-estaban esparcidos por todas partes: cartuchos de bala tintineaban bajo los pies, chalecos antibalas de-

sechados yacían sobre el asfalto. El hecho de llevar la lucha a suelo ruso fue un momento importan-

Rusia, que se produjo dos años y medio después de que Rusia lanzara una invasión a gran escala y diez años después de que Rusia interviniera militarmente para apoderarse de territorio y apoyar a los estados clientes separatistas en el este de Ucrania.

En el primer mes de la guerra, Ucrania contraatacó con un ataque transfronterizo con helicópteros y bombardeó regularmente las refinerías de petróleo y los aeródromos rusos con una flota de drones de fabricación casera.

Dos incursiones más pequeñas anteriores en Rusia por parte de grupos de exiliados rusos respaldados por el ejército ucraniano terminaron en rápidas retiradas. Pero hasta la semana pasada, las fuerzas ucranianas no habían contraatacado en Rusia.

Las tropas ucranianas atravesaron fácilmente una frontera poco defendida, avanzaron decenas de kilómetros dentro de Rusia y cambiaron la narrativa de la guerra después de un año sombrío en el que Ucrania había luchado, a menudo en vano, para contener los avances rusos en su frente oriental.

El lunes, el comandante de Ucrania le había dicho al presidente Volodimir Zelenski que sus tropas controlaban 101.010 hectáreas en te para Ucrania en su guerra con la región de Kursk. Una veintena jetivos estratégicos.■

de poblados fue invadidos.

"Estoy feliz de estar conduciendo un tanque hacia Rusia, y es mejor que ellos conduciendo tanques hacia nuestro país", dijo un soldado ucraniano que fue entrevistado por The New York Times mientras estaba en cuclillas sobre un tanque estacionado a lo largo de la ruta de suministro para los combates, una carretera polvorienta y bulliciosa para vehículos blindados, camiones de combustible y camionetas.

No todos los combates han ido a favor de Ucrania. A lo largo de la carretera, las plataformas también arrastraban vehículos blindados MaxxPro dañados, de fabricación estadounidense, en la dirección opuesta. Cerca de la carretera, varias casas habían sido arrasadas por bombas aéreas rusas, un testimonio de los feroces ataques aéreos que han sido la respuesta de Rusia hasta ahora.

La ofensiva tiene como objetivo obligar a Rusia a desviar tropas de un combate agotador en la región oriental ucraniana del Donbass, lo que no ha sucedido hasta ahora, y ganar influencia para las conversaciones de paz, aunque no están programadas. Sigue siendo una incógnita si Ucrania podrá mantener el territorio ruso durante el tiempo suficiente para alcanzar esos ob-

# China y Rusia se acercan con más ejercicios militares que en el pasado

La colaboración en Ucrania es un anticipo. Las maniobras conjuntas son cada vez más frecuentes.

HONG KONG. APY THE NEW YORK TIMES

China y Rusia han presionado para que se establezca una alianza política y económica informal contra Occidente. Ahora están intensificando la cooperación entre sus ejércitos con ejercicios de guerra conjuntos cada vez más provocadores.

El fortalecimiento de la alianza entre Moscú y Beijing ha sido clave para la guerra del Kremlin contra Ucrania. Estados Unidos afirma que Vladimir Putin no podría sostener el esfuerzo bélico si China no siguiera comprando enormes cantidades de petróleo ruso y suministrando a Rusia tecnología de doble uso que se pueda aplicar en el campo de batalla. Los chinos necesitan a Rusia como su único socio de gran potencia para contrarrestar a Estados Unidos.

El mes pasado, los bombarderos de largo alcance chinos y rusos patrullaron juntos cerca de Alaska por primera vez. Poco antes, ambas naciones realizaron ejercicios navales con fuego real en el disputado Mar de China Meridional por primera vez en ocho años. Y han surcado los cielos y navegado juntos con más frecuencia cerca de Taiwán, Japón y Corea del Sur, donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos.

Los ejercicios militares son, en cierto modo, la expresión más ví-

vida de un alineamiento entre el máximo líder de China, Xi Jinping, y el presidente ruso en su intento de desafiar a su principal rival geopolítico, Estados Unidos.

La mayor diferencia que Rusia aportaría si se uniera a China en cualquier conflicto es la amenaza de su arsenal nuclear, el más grande del mundo.

China se ha sentido frustrada por las restricciones comerciales estadounidenses y la construcción de alianzas de seguridad por parte de Washington en Asia. Ha contraatacado tratando de cortejar a los países europeos con el comercio y aumentando su influencia entre los países más pobres con inversiones. Pero esos esfuerzos sólo pueden llegar hasta cierto punto para contrarrestar el dominio de Estados Unidos.

"Beijing cada vez tiene más la sensación de que las acciones diplomáticas y económicas no son suficientes para transmitir sus ideas a Washington, por lo que recurre más a sus fuerzas armadas como herramienta de señalización. Asociarse con Rusia es una forma de amplificar el mensaje", dijo Brian Hart, miembro del China Power Project.

Para Washington, los ejercicios siembran dudas sobre si Estados Unidos podría prevalecer en una guerra en Asia contra las fuerzas combinadas de China y Rusia.



Ayuda. La flota norteamericana que protegerá a Israel. AFP

El Mundo 24 CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### Venezuela

# El principal asesor de Lula en temas internacionales propone repetir la votación en Venezuela

Es el ex canciller Celso Amorim. El mandatario llegó a comentar esa idea a sus ministros. Fuentes del Planalto, consultadas por Clarín, la desestimaron.

**BRASILIA.** ESPECIAL PARA CLARÍN

El principal asesor en temas internacionales del presidente brasileño Lula da Silva, Celso Amorim, promueve una extravagante solución para la crisis que retuerce a Venezuela consistente en repetir las elecciones sospechadas de haber sido manipuladas por el chavismo. El mandatario habló de esa posibilidad durante la reunión del gabinete del pasado jueves 8 y trascendió a la prensa brasileña. Sería una especie de "segunda vuelta", dice Amorim, esta vez con la mediación de organismos internacionales y la participación efectiva de observadores extranjeros, que no pudieron hacerlo en las controvertidas elecciones del 28 de julio.

La novedad generó dudas en especial por el costo de imagen que podría acarrearle a Lula. Fuentes diplomáticas se apresuraron a aclarar a Clarín que "no hay nada de eso. Nosotros seguimos con la posición que tenemos desde el 28 de julio: el régimen tiene que exhibir las actas y evitar apelar a la Corte Suprema para validar los resultados", señalaron. El sábado estas fuentes advirtieron que Brasilia no reconocería un fallo del Tribunal.

El influyente diario Valor Económico, enterado de los comentarios de Lula, consultó a Amorim quien admitió que llevó "esta idea al presidente después de escuchar la sugerencia de otros actores internacionales", que no identificó. Aclaró que es una propuesta informal y "aún está en proceso" y no ha sido comunicada a los otros dos socios de la troica dialoguista con el chavismo, México y Colombia. De hecho, la esperada llamada telefónica entre los presidentes Lula, el mexicano Manuel López Obrador y el colombiano Gustavo Petro con el autócrata venezolano Nicolás Maduro, que se esperaba para este lunes, no se concretó. Según el asesor especial, la conversación sigue en el radar de las cancillerías, pero aún no hay fecha.

La crónica de Valor Económico consigna que Amorim señaló que esta propuesta debería efectivizarse con un paquete de contrapartes internacionales. "Esta idea no es nueva, existe desde el inicio del co es probable que el régimen lo vantamiento de sanciones interna-



Liderazgo. María Corina Machado y Edmundo González, en el acto en demanda de su victoria electoral. EFE

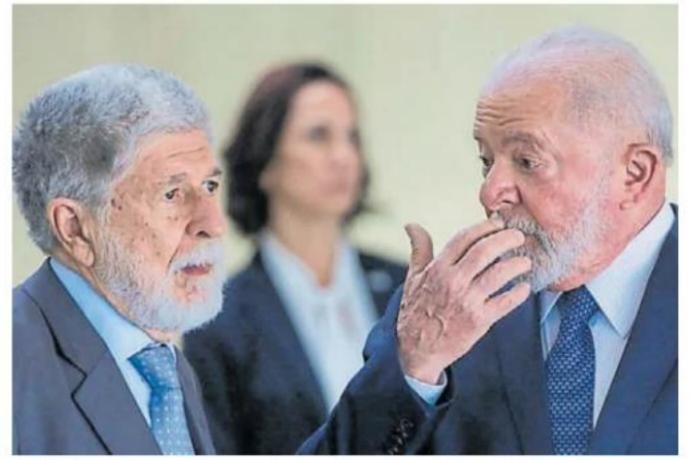

Polémico. Celso Amorim y el presidente brasileño Lula da Silva. AP

problema", añadió. Propuestas similares habían planteado el ex ministro de Hugo Chávez, el economista Víctor Álvarez, y la ex titular de justicia del chileno Gabriel Boric, Marcela Ríos Tobar.

Pero ya la líder opositora María Corina Machado aclaró que de ningún modo aceptaría que se anulen las elecciones y se repitan. Tampoacepte, especialmente por su renuencia a las condiciones que incluirían la apertura total del comicio con observadores en libertad de acción y sin proscripciones.

Amorim, que ha sido cercano al régimen de Caracas, dice que esa alternativa debería incluir una "amnistía política", se supone que respecto a los opositores y el "le-

### INEFICIENTES

### El premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, critica a Lula y también a su asesor

El premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, afirmó que Luiz Inácio Lula da Silva "no ha hecho lo suficiente por Venezuela". Para él, el presidente brasileño debería haber llamado a Nicolás Maduro y decirle "has perdido, reconoce la derrota y abandona el poder". Arias añadió que pedir al régimen venezolano, como hizo Lula, que muestre las actas electorales "es una pérdida de tiempo", además de aconsejar a la oposición que recurra a los tribunales. "¿Qué tipo de justicia hay en Venezuela? El Poder Judicial en Venezuela no es autónomo ni independiente", dijo.

Arias también criticó al asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim. "Se equivocó al decir que no nos fiáramos de las actas de la oposición".■

San José. ANSA

cionales. Si se quiere negociar un paquete en torno a estas cosas, con el fin de las sanciones, es posible realizar una especie de segunda vuelta, con un buen seguimiento internacional", insistió.

Fuentes diplomáticas en la región consideraron absurda esta alternativa, particularmente porque países aliados de Brasil, entre ellos los europeos, dan como fiables las 24.576 actas que distribuyó la oposición que indican una victoria arrolladora del candidato disidente Edmundo González Urrutia.

Venezuela está bajo sanciones comerciales de Estados Unidos y la Unión Europea, que no reconocen la reelección de Maduro, al igual que otros países latinoamericanos, como Chile y Argentina.

Amorim en su estrategia hace particular énfasis en la cuestión de las sanciones, como herramienta necesaria para este nuevo juego que propone.

Sostiene que, si hubiera nuevas elecciones, sería fundamental que la Unión Europea levantara las sanciones para enviar observadores internacionales a las posibles nuevas elecciones. El principal impasse, en su opinión, sería el acuerdo tanto de Maduro como de los líderes de la oposición. "Ambos se declaran ganadores y no dan marcha atrás", observó.

Los críticos de esta peculiar iniciativa sostiene que el único camino para resolver la contradicción son las actas mesa por mesa y urna por urna que determinan el real ganador del comicio. Esos documentos el régimen no los ha presentado hasta el momento. La troica dialoguista propone, además, que haya una supervisión internacional y neutral de esos datos.

Según las mismas fuentes, continúa un diálogo entre bastidores de los cancilleres de Brasil, México y Colombia para una salida negociada a la crisis. Este jueves próximo el brasileño, Mauro Vieira, se reunirá con su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, en Bogotá. Vieira hará escala en Colombia al regresar de República Dominicana, para la toma de posesión del reelecto presidente Luis Abinader.

La crisis venezolana ha trepado en Brasil como una cuestión doméstica a la luz de las próximas elecciones municipales que operan como un examen de medio término en el gigantesco país. La oposición, que lidera el ex presidente Jair Bolsonaro, está utilizando esta situación para combatir a Lula por su cercanía con Maduro.

El portal del diario O'Globo señaló en este sentido que los aliados del mandatario entienden que la posición de Brasil en el conflicto podría impactar negativamente la popularidad de Lula en un momento en que las últimas encuestas Genial\Quaest e Ipec muestran un primer aumento de la popularidad del PT en 2024. ■

El Mundo 25 CLARIN – MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024



Maniobra. Nicolás Maduro y el titular del Consejo Electoral, Elvis Amoroso, alineado con el régimen, al consagrar ganador al autócrata. EFE

Lo hizo al día siguiente de las cuestionadas elecciones. Es ahora el poder que la autocracia eligió para definir al ganador de las urnas. Un país sin Justicia independiente

# Revelan que la Corte chavista felicitó a Maduro por su victoria electoral

### CARACAS, ESPECIAL PARA CLARÍN **Omar Lugo**

"Justicia socialista" es el lema público del colonizado Poder Judicial en Venezuela, brazo legalista del régimen autoritario que ahora encabeza Nicolás Maduro. El heredero de Hugo Chávez - cabeza visible de un régimen político con sólidas ramificaciones en todas las instituciones-quiere dejar atrás la elección del 28 de julio, calificada como fraude por una oposición que defiende el triunfo de Edmundo González, el aupado por María Corina Machado. Y que la Corte lo consagre ganador.

Ambos opositores son catalogados por Maduro como "prófugos de la justicia, asesinos, traidores a la patria y fascistas", señalamientos que pueden valer 20 años de cárcel. "Lo que diga el Tribunal Supremo será ley de la República, será santa sentencia y la inmensa mayoría de venezolanos lo acatará y la vida seguirá", proclamó Maduro en el propio TSJ.

Pero ya el Tribunal Judicial ha dado su fallo:

de Estado Nicolás Maduro por su reelección para el periodo presidencial 2025-2031. El Poder Judicial felicita al pueblo venezolano por desarrollar un proceso electoral en paz, transparente, eficiente, auditable y ejemplo en el mundo", celebró en la red X el último lunes 29 de julio.

Esa jornada el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, lo que desató una ola de protestas y represión. En Venezuela ningún juez o fiscal se atreve a contrariar una orden del Ejecutivo, mucho menos de Maduro aunque sea para perseguir opositores. Ya dos fiscales están presos por no procesar a unos manifestantes.

Esta estrecha relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo está retratada en varios informes. Ya en 2021 la "Misión de determinación de los hechos" sobre Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluía que el actual TSJ fue compuesto con magistrados nombrados fuera de disposiciones constitucionales.

En diciembre de 2015 el chavismo perdió la Asamblea Nacional "Desde el TSJ felicitamos al Jefe (Congreso), y respondió designan -otro militante chavista- eliminó rio", apunta Álvarez. ■

do a dedo 13 magistrados principales y 21 suplentes para el período 2015-2027. Esos jueces le arrebatarían el poder al Legislativo para dárselo a Maduro y a una Asamblea Constituyente. El presidente terminó gobernando por decreto y a través de la Sala Constitucional del propio TSJ. Eso desató otra fase de la persistente crisis política.

Uno de los magistrados elegidos en diciembre de 2015 reconoció que su selección respondió a que "asumieron que él sería leal al Gobierno". Dijo que de 32 magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia, "29 fueron seleccionados entre los círculos chavistas", recoge ese informe.

Además de encargarse del Poder Judicial, el TSJ controla la constitucionalidad de las leyes y otras disposiciones legales cuando lo solicita el presidente de la República, explica. De este modo esmerila otros poderes del Estado y se ha puesto a resguardo de cualquier intento de injerencia por parte de otras entidades.

En septiembre de 2018, el nuevo Fiscal General Tarek William Saab

la carrera fiscal y estableció que todos los fiscales ocupan "cargos de confianza", de libre nombramiento y remoción.

"El ingreso al Ministerio Público no es meritocrático, sino que depende en gran medida de factores personales e influencias políticas partidistas", dice la Misión. Así, los procedimientos disciplinarios contra fiscales afectan especialmente "a aquellos que investigan a funcionarios públicos, políticos, o de seguridad, así como violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas políticas".

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH también documenta esas manchas. La independencia judicial está socavada porque jueces y fiscales no son titulares, trabajan en condiciones precarias y bajo interferencia política, lo que incluye "las estrechas relaciones que existen entre los miembros del TSJ con el Gobierno y el partido gobernante", señala su informe de julio de 2020.

Esta situación se agrava cada año que pasa. Las autoridades judiciales han sido cómplices de abusos al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales, y no proteger a las víctimas de torturas, señala en otro informe -de 2023- la ONG Human Rights Watch. "En Venezuela no existen garantías judiciales y se vive en la práctica sin derecho, porque aunque los derechos estén consagrados, no se pueden ejercer", dijo el abogado Tulio Álvarez, al medio NTN24.

"La tiranía judicial sirve de escenario para resolverle los problemas al régimen, estamos en una situación de tiranía judicial", resume. La Sala Constitucional y la Sala Electoral "no son parciales, son ilegítimos, representan un departamento jurídico de un régimen autorita-

### La ONU alerta por un clima de terror en Venezuela

GINEBRA, AFPY AP

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el "clima de miedo" desde las elecciones presidenciales. "Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación", afirmó Volker Türk en un comunicado.

"En un clima de miedo, es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos. En un clima de miedo así, cuando usted está en desacuerdo con la política del gobierno, no se expresa", dijo su portavoz, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa.

Esta advertencia tiene lugar al día siguiente que el autócrata chavista Nicolás Maduro reclamara a los poderes del Estado actuar con "mano de hierro" tras las protestas que estallaron en el país por su cuestionada reelección.

"Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados", dijo Türk.

En base a datos oficiales, la ONU señala que más de 2.400 personas fueron detenidas desde el 29 de julio. En la mayoría de los casos documentados por el Alto Comisionado, no se permitió a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares.

"Algunos de estos casos constituirían desapariciones forzadas", agregó el comunicado. Türk pidió "la liberación inmediata de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y garantías de juicios justos para todas las personas detenidas".

"El uso desproporcionado de la fuerza y los ataques contra manifestantes por parte de personas armadas que apoyan al gobierno, algunos de los cuales resultaron en muertes, no deben repetirse", prosiguió el informe.■.

El Mundo 26 CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024



Defensa. Misiles defensivos de Israel interceptan los cohetes lanzados desde el sur del Líbano. EFE

# Irán podría detener un ataque a Israel si hay un acuerdo final por Gaza

Lo dijeron tres funcionarios persas, según la prensa de Israel. Es previsible que Netanyahu rechace esa opción.

TEL AVIV. ANSA, AP Y AFP

Tres funcionarios del gobierno persa revelaron que Irán podría no concretar su anunciada represalia contra Israel por el asesinato en la capital iraní del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, si de las negociaciones que comienzan mañana en Doha surge un acuerdo de cese del fuego en Gaza.

La versión fue publicada ayer por el diario Times of Israel, que detalla que una de las fuentes -un alto funcionario de seguridad iraní-dijo que el régimen teocrático, junto con la milicia libanesa proiraní Hezbollah, lanzarían un ataque directo si las conversaciones fracasan o si se percibe que Israel busca prolongar las negociaciones.

Las fuentes no dijeron cuánto tiempo Irán permitiría que avanzaran las negociaciones antes de responder. Y tampoco especularon sobre cómo reaccionaría el premier israelí, Benjamín Netanyahu, cuyo destino político está muy entrelazado con un eventual pacto por la Franja y la recuperación de un centenar de rehenes aún retenidos por el grupo terrorista Hamas en el enclave palestino.

Los miembros de ultraderecha que integran el gabinete de Israel rechazan cualquier acuerdo con Hamas.Y han amenazado con hacer caer al gobierno si Netanyahu

muy cuestionado en Israel tras el ataque de Hamas del 7 de agosto y por la forma en que maneja la devastadora réplica militar sobre la Franja, enfrenta además varias causas por corrupción, que han quedado virtualmente en suspenso por el estado de guerra imperante.

La versión sobre la disposición iraní a evitar su ataque surge después de que fuentes israelíes y estadounidenses dijeran en los últimos días que Jerusalén cree que Teherán tiene la intención de atacar antes de las conversaciones de mañana jueves. Ahora parecería que el ataque sólo puede tener lugar después de la cumbre de Doha y si no logra producir lo que Irán considera que son resultados suficientes.

### EE.UU. teme que un ataque pueda descarrilar el diálogo.

Por su parte, un alto funcionario de Hamas dijo al periódico saudita Asharq que el líder de ese grupo, el halcón Yahya Sinwar, quiere detener la guerra y alcanzar un alto el fuego en Gaza, pero que Israel lo está impidiendo.

"Sinwar apoya un alto el fuego, durante el cual las fuerzas de las fuerzas israelíes se retirarían de la Franja de Gaza, con especial atenda ese paso. El líder conservador, ción a la zona del corredor de Fila- Golan el 27 de julio. ■

delfia. Quiere el regreso de los refugiados y la reconstrucción de Gaza", dijo el funcionario.

El lunes, los líderes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania reclamaron al régimen iraní que renuncie "a sus continuas amenazas de un ataque militar contra Israel".

La Casa Blanca advirtió que un ataque persa "podía tener un impacto en las conversaciones" de mañana. Como medida de contención, el Pentágono envió el lunes al submarino misilístico USS Georgia y al portaaviones USS Abraham Lincon a la zona del Golfo.

Irán rechazó ayer el reclamo de las cinco capitales occidentales y afirmó que no solicita "autorización" para responder a Israel, al que acusa del asesinato en Teherán de Haniyeh el 31 de julio. Ese día, una bomba mató al jefe político de Hamas mientras dormía en un edificio custodiado por Teherán para asistir como invitado a la asunción de la nueva presidencia del país. Inicialmente se habló de un misil. Pero luego la prensa de EE.UU. informó que un explosivo había sido colocado en la habitación de Haniyeh, burlando la seguridad iraní.

Israel no tomó responsabilidad, pero el hecho aparece como una represalia por la muerte de 12 chicos y adolescentes israelíes en un ataque de Hezbollah en los Altos del

### Máxima tensión en la frontera israelí con el Líbano

La milicia shiíta Hezbollah, aliada de Irán, lanzó drones hacia Israel. Y escaló la presión militar en el área.

ROMA, CORRESPONSAL

Julio Algañaraz

De las dos grandes fronteras calientes que tiene Israel, es la septentrional, fronteriza con el Líbano, la que se pondrá al rojo vivo si Irán se decide a atacar al Estado judío como ha prometido.

Teherán maneja en estas horas de gran tensión el factor sorpresa. Su principal aliado es el Movimiento Hezbollah, que literalmente quiere decir "el partido de Dios", la organización de fe islámica shiita a la que el líder persa, ayatollah Ruollah Jomeini, dio un notable impulso tras la revolución en Irán que echó del poder al sha Reza Pahlevi en 1979 e instaló el régimen teocrático.

Los shiítas representan una activa minoría entre los fieles del Islam y Hezbollah nació por su voluntad como una milicia paramilitar durante el conflicto armado con Israel en 1982 hasta convertirse en una organización unificada, adiestrada y organizada por un contingente del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, brazo armado de la revolución jomeinista.

En 1982 Hezbollah lanzó una insurrección que culminó veinte años después con el retiro unilateral de Israel del Líbano y una cadena de atentados suicidas que empujaron afuera a los israelíes de la aventura libanesa. A la vez, Hezbollah fue ampliando su acción política. En las elecciones de 2022 conquistó doce asientos en el Parlamento y algunas figuras del gabinete salieron de sus filas. Su ideología es la del shiísmo político desarrollado por el ayatollah Jomeini, líder de Irán hasta su muerte, en 2009.

El gobierno argentino acusó a Hezbollah de haber cometido los dos peores atentados terroristas de matriz internacional en la historia del país: las voladuras de la embajada israelí en Buenos Aires y de la AMIA, la mutual social de la comunidad judía, en 1992 y 1994. En la embajada murieron 22 personas con 2441 heridos. Otras 85 fallecieron en la AMIA. Hezbollah negó siempre toda responsabilidad en los atentados.

El líder de Hezbollah es Hassan Nasrallah. Dijo que su grupo responderá a Israel "sin importar las consecuencias" y que mantener a los israelíes en la ansiedad de la espera del ataque "es parte del castigo".

Hace una semana, el máximo comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, fue asesinado. Nasrallah dijo que su grupo responderá a Israel "sin importar las consecuencias" para vengar el crimen de su máximo comandante.

La CNN refirió que antes del discurso de Nasrallah de ayer se escucharon fuertes estampidos de aviones isrelíes que sobrevolaban el centro de Beirut, y se vio como "los aviones disparaban varias bengalas".

El intercambio de disparos transfronterizos, que lleva ya más de un mes, se intensificó por la mañana después de que Hezbollah lanzara un "enjambre" de drones hacia lo que calificó como objetivos militares en ciudades del norte de Israel.■



Ejercicios. Milicianos de Hezbollah en una demostración. AFP

El Mundo 27 CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

# Cae la inflación mayorista en EE.UU. e impactaría en las tasas

El índice mensual de 0,1% fue la mitad de lo que se anticipaba. Se espera un efecto similar en minoristas. Expectativa por un baja de los tipos de interés.

**NUEVA YORK Y WASHINGTON. AFP, AP Y** ANSA

Un sensible descenso a la mitad de lo previsto en el indicador de costo de vida mayorista en los Estados Unidos generó furor en la Bolsa porque anticipa las cifras de la inflación minorista y una muy probable baja de las tasas de interés. Las primeras desde el colapso que generó la pandemia.

Los aumentos de precios al por mayor registraron un 0,1 por ciento de junio a julio, la mitad exacta de lo que estimaban los analistas. El dato fue también menos que el alza del 0,2 % obtenido un mes antes. Y en comparación con el año anterior, los precios subieron un 2,2% en julio.

La Bolsa de Nueva York terminó en fuerte alza de 2,43% en el Nasdaq y 1,04% en el Dow Jones luego de lo que se considera una primera señal positiva de inflación en EE.UU. Los analistas señalaron que estas cifras de los precios al por mayor reflejan una desaceleración amplia y constante en los aumentos de precios, que alcanzó su punto máximo de cuatro décadas a mediados de 2022, pero que ahora se están moviendo hacia el objetivo de inflación del 2% fijado por la Reserva Federal.

Hoy miércoles, las autoridades publicarán las medidas correspon-



Protagonista. Todas las miradas sobre el titular de la FED, Jerome Powell, y el futuro de las tasas. AP

dientes a la inflación de precios al consumidor. Un dato clave además por el peso que los costos domésticos implican para los electores con vistas a las presidenciales de noviembre.

El dato positivo se advierte en

que, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, que tienden a fluctuar bruscamente de un mes a otro, los llamados precios básicos al por mayor se mantuvieron sin cambios a partir de junio y aumentaron un 2,4% desde julio de 2023.

Los aumentos fueron más leves de lo que los pronosticadores habían esperado y es lo que lleva a una perspectiva optimista sobre la inflación general.

El índice de precios al productor puede proporcionar una señal temprana de hacia dónde se dirige la economía. Los analistas también lo observan porque algunos de sus componentes, en particular los servicios sanitarios y financieros, fluyen en el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal: el índice de gastos de consumo personal o PCE.

A medida que los estadounidenses se preparan para votar en las elecciones presidenciales de noviembre, muchos todavía siguen descontentos con los precios al consumidor, que son casi un 19% más altos que antes de que comenzara el aumento inflacionario en la primavera de 2021.

La pandemia generó una crisis económica con caída de la producción y alza de los precios. Muchos han culpado al presidente Joe Biden. Ahora la candidata demócrata aparece, sin embargo, con buenos sondeos en economía a su favor por encima del republicano Donald Trump (Ver aparte).

En su lucha contra la alta inflación, la Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia 11 veces en 2022 y 2023, llevándola a un máximo en 23 años. Desde el 9,1% en junio de 2022, la inflación de los precios al consumidor año tras año ha disminuido al 3%.

Esta moderación de precios mayoristas se agrega a otras señales que "ayudarán a contener la inflación durante el segundo semestre de 2024", afirmó Oren Klachkin, economista de Nationwide Financial Markets. "La tendencia de la inflación va en buena dirección y la evolución de los precios mayoristas es una buena noticia, ya que el índice PPI generalmente anticipa lo que pasará luego con los precios al consumo", indicó Tom Cahill, de Ventura Wealth Management. Todo "esto sugiere que la Fed va muy probablemente a bajar las tasas", añadió el analista. ■

# Economía: Harris sorprende y supera a Trump en los sondeos

NUEVA YORK, ANSA, APY CLARIN

Por primera vez, la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, supera a su rival, el republicano Donald Trump, en uno de los dos temas en los que el magnate siempre ha estado adelante: la marcha de la economía. Así lo indica una encuesta del diario Financial Times y la Ross School of Business de la Universidad de Michigan.

El 42% de los estadounidenses dice confiar más en la candidata presidencial demócrata por la gestión de la economía frente al 41% obtenido por el republicano. Si bien el porcentaje del magnate se mantuvo sin cambios respecto al mes pasado, Harris ganó 7 puntos tando de manera abrumadora la in- Figura. La vice Kamala Harris.

en comparación con las cifras del presidente Joe Biden en julio.

"El hecho de que los votantes fueran más positivos acerca de Harris que de Biden dice mucho sobre lo mal que le estaba yendo al actual presidente y lo bien que le está yendo a Harris", dijo Erik Gordon, profesor de la Escuela Ross de la Universidad de Michigan.

A pesar de los sólidos datos de crecimiento y empleo de Estados Unidos, Biden tuvo dificultades para convencer a los votantes de que sus políticas económicas los estaban beneficiando, una tendencia que continuó después de que se retiró de la campaña presidencial.

Los estadounidenses siguen ci-



flación como su principal preocupación antes de las elecciones de noviembre, y las encuestas mostraron que solo el 19% de los votantes cree que están mejor hoy que cuando Joe Biden asumió el cargo en 2021.

Pero la nueva encuesta de FT-Michigan Ross también mostró que Harris podría distanciarse de Biden en cuestiones económicas. Hasta el 60% de los encuestados dijo que debería romper con las políticas económicas del presidente o "hacer grandes cambios" en su plataforma. Harris también disfrutó de un índice de aprobación más alto que Biden, con el 46% de los votantes registrados diciendo que aprobaban el trabajo que estaba haciendo como vicepresidenta, en comparación con el 41% de aprobación del trabajo del presidente.

En tanto, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, organizó un evento de recaudación de The Washington Post. ■

fondos en San Francisco para Harris, y obtuvo más de 12 millones de dólares en apenas unas horas, según reportó el diario The Wall Street Journal.

Más de 700 personas asistieron al exclusivo evento en el hotel Fairmont, pagando una entrada que oscilaba entre un mínimo de 3.300 dólares y un máximo de 500.000 dólares por una foto con el candidato. Entre los invitados se encontraban muchos peces gordos de Silicon Valley y Hollywood, incluido el cofundador y capitalista de riesgo de LinkedIn, Reid Hoffman, y el ex presidente de Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg.

Por otra parte, la convención demócrata invitó a Chicago a más de 200 personas influyentes populares en TikTok, YouTube y otras plataformas para aumentar aún más el número de seguidores que Harris y Tim Walz ya tienen entre los jóvenes y la Generación Z, informó

# Opinión

### ¿Que vengan dólares para levantar el cepo o levantar el cepo para que lleguen dólares?





Daniel Fernández Canedo

dfcanedo@clarin.com



l título forma parte de una de las preguntas del millón del momento económico. Y el Gobierno podría preguntarse a qué viene esa inquietud cuando el mercado cambiario refleja una estabilidad persistente como consecuencia del esquema instrumentado por el ministro de Economía.

Luis Caputo logra cerrar el círculo cambiario de corto plazo **basándose en tres medidas**: 1) Los dólares que el Banco Central compre en el mercado único de cambios (por exportaciones, por ejemplo) serán vendidos para aumentar la oferta en el dólar contado con liquidación.

Esa medida, cuyo trasfondo es recapturar los pesos que emita al Banco Central por la compra de dólares, se suma a 2) Que es la extensión del tipo de cambio "blend" creado para mejorarle el dólar a los exportadores permitiéndoles liquidar 80% al oficial de \$ 941 y 20% al contado con liquidación de \$1.272.

Así, el 20% va a aumentar la oferta en el mercado libre, limitando, simultáneamente, la posibilidad de recomponer las reservas del Banco Central. De hecho, entre junio y julio el BCRA terminó empatado entre las compras y ventas de divisas.

El tercero de los pilares, y fundamental, es que el Gobierno aplicó un fuerte ajuste fiscal en el primer semestre, eliminando las principales fuentes de emisión monetaria.

Para dimensionar el cambio fiscal de la actualidad resulta interesante la conclusión el último informe de la Fundación Mediterránea: "Considerando los últimos 64 años, la mejora más importante del resultado financiero del sector público nacional se dio en el primer semestre de 2024 con un ajuste equivalente a 5,6 puntos del PBI".

El ajuste fiscal, el cierre de las fuentes de emisión (déficit del Tesoro, pasivos del BCRA, puts comprados por los bancos) y la mayor oferta en el contado con liquidación posibilitaron que la brecha cambiaria baje al 35%, pero cierta tensión cambiaria sigue presente. La foto incluye también la tasa de riesgo país en 1.556 puntos como indicador de las dificultades del Gobierno para acceder a financiamiento externo.

Y esas dificultades alimentan las expectativas de los operadores financieros respecto a que, en algún momento, el Gobierno deberá volver a devaluar el peso para salir del sendero de atraso cambiario que transita.

### El Gobierno mantiene el cepo porque resiste devaluar. Pero el cepo limita la entrada de los dólares.

El tipo de cambio real multilateral actual se ubica un 46% por debajo del nivel del salto cambiario de diciembre, aún cuando es 9% superior al dólar previo a la devaluación.

Más allá de los cálculos técnicos sobre el nivel del dólar oficial, hay dos indicadores claros de que **el mercado considera que ese tipo de cambio no es sostenible**.

Uno de ellos es que el Banco Central tiene problemas para comprar divisas y aumentar las reservas, y que la caída del precio internacional de la soja (está en US\$ 356 la tonelada) le agrega un dato negativo.

Otro resultado claro de que en el circuito oficial prevalece la demanda sobre la oferta es que las reservas netas del Central profundizan su caída.

En la primera parte del año habían llegado a cero, pero en estos días vuelven a ser negativas en más de US\$ 3.500 millones.

Tener reservas netas negativas por US\$ 11.000 millones le sirvió a Alberto Fernández y Sergio Massa para llegar al fin de su mandato. El cuadro es difícil para un Gobierno que arranca.

La estrategia de hacer subir el dólar oficial un 2% por mes se corresponde con la búsqueda de una baja rápida de la inflación, pero no ayuda para pensar un levantamiento inminente del cepo cambiario.

Los operadores financieros saben que el Gobierno necesitará mostrar más dólares para cumplir con los compromisos de deuda de este año y de principios del año próximo.

Un dato que miran son los vencimientos de deuda privada del primer semestre del año próximo, que **rondan US\$ 10.000 millones**, una cifra difícil de obtener para el Tesoro vía las compras de las divisas de exportación.

El Gobierno, en parte, apuesta a los dólares del blanqueo, pero es difícil que esas divisas tengan como destino final la intervención en el mercado cambiario.

La idea de que el Gobierno necesita 10.000 o 15.000 millones de dólares para levantar el cepo cambiario introdujo al Gobierno en un túnel en el que no se visualiza la salida.

Mantiene el cepo porque se resiste a devaluar, pero a la vez, es el cepo el que limita la entrada de dólares que podrían actuar como moderador de una eventual suba del tipo de cambio.

En ese círculo entraron a jugar las expectativas políticas sobre si el Gobierno intentará llegar con el dólar subiendo al 2% mensual hasta finales de 2025 para encarar las elecciones legislativas con un tipo de cambio bajo que permita una recomposición salarial en dólares y una mejora del consumo.

Esa opción necesitaría de un ingreso considerable de divisas para financiarse que no resulta compatible con la vigencia del cepo cambiario.

Si se profundiza la idea de que eliminar el cepo conlleva un salto cambiario, tal vez habría que **esperar movimientos antes de fin de año**, apostando a que ese salto permita diluir en el tiempo el impacto en los índices de precios.

Enamorarse del dólar quieto requiere de divisas para financiar la aventura y los mercados buscan señales que le permitan creer en que los dólares llegarán.■

# BUENO, YA SE PUEDE IR A SU CASA! NO, ES QUE CIERRA ESTE HOSPITAL TODOS A CASA!

### **MIRADAS**

Débora Campos decampos@clarin.com

### La viralización de un clásico

"Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir", explica Ítalo Calvino en "Por qué leer los clásicos". Un clásico fue noticia días atrás en la Argentina de una manera un poco insólita: toda la edición de la novela "Orgullo y prejuicio", de Jane Austen que inicia una colección de libros importados desde España, se agotó en menos de 24 horas.

¿Qué pasó? Son necesarios tres elementos para entender la rareza. Primero, la buena calidad del libro en cuestión. La novela es un clásico entre los clásicos. Publicada por primera vez hace 211 años, su primera frase hoy podría resultar demodé: "Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa". O podría resultar muy actual...

La edición de la empresa RBA recupera una antigua colección inglesa del siglo XIX y además actualiza aquellas bellísimas portadas, ahora modernizadas por la artista Cristina Serrat con detalles en dorado y altísima calidad de materiales.

Un libro de esa hechura (literaria y física) no cuesta menos de \$50 mil en una librería, pero el lanzamiento de la colección tenía un precio casi inverosímil: tres mil pesos. El segundo elemento, entonces, podrían ser la oferta, pero en realidad es la crisis que impide a la mayor parte de los lectores argentinos comprar un libro. Dos caras de la misma (triste) moneda. Por último, una campaña en redes alentó el efecto codicia o contagio. Quienes lo conseguían lucían su logro. Quienes no, se quejaban. Ya pasó en otros países antes: España, Perú, Chile y México.

Un cuarto punto, tal vez el más poderoso, es el valor de la propia obra. Unas páginas más allá en "Por qué leer los clásicos", Ítalo Calvino explica: "Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado".

¿De qué presente habla este desencuentro entre la joven Elizabeth
Bennet y el caballero Fitzwilliam
Darcy? ¿Cuán actual es la dificultad
que les impide acercarse dejando
atrás los prejuicios que cada uno
siente una persona distinta? El universo masculino, que agobia a la señora Bennet, excluye a sus hijas de
ciertos privilegios que tienen los varones. La sociedad del 1800 sigue diciendo lo que tiene que decir aunque
el ruido de nuestras pantallas nos
impida escucharlo..

CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 Opinión

# Izquierdas y derechas: el juego de las semejanzas

DEBATE

**Diana Sperling** Filósofa y ensayista

oy una zurda contrariada. Cuando era chica me obligaron a escribir con la mano derecha, a pesar de que mi tendencia natural era la opuesta. En esas lejanas épocas, ni Piaget ni la psicología moderna habían llegado a las aulas. La escuela de mi barrio no se regía por criterios de respeto a la singularidad de los alumnos o la consideración de sus características particulares. Era lo mismo para todos, y el que no entraba en la norma se quedaba atrás...

A pesar de mi esfuerzo y del sufrimiento que tal "pedagogía" me produjo, seguí siendo zurda. Aprendí, sí, a escribir con la derecha, pero la fuerza y la habilidad de mi mano izquierda superan por lejos a la otra. Paradójicamente, soy más diestra con la siniestra. De ahí que mi letra siempre fue horrible y mi escritura a mano, torpe y desprolija.

Con ese handicap entré a la secundaria, también pública, de alto nivel educativo pero de clara orientación conservadora. Eran épocas de efervescencia y sueños revolucionarios. Fui una alumna revoltosa, militante de los movimientos juveniles de izquierda, convencida de la necesidad de promover un mundo más justo y equitativo, que esa tendencia representaba. Como adolescente rebelde e idealista, creí en sus promesas.

La realidad fue golpeando mis buenas intenciones y mis anhelos de justicia. El destino de la URSS y de los demás países que decían encarnar esa ideología mostraban, cada vez más, un rostro monstruoso detrás de su máscara brillante. Los regímenes identificados como de izquierda declamaban altos ideales pero, en los hechos, desarrollaban (lo siguen haciendo) políticas de opresión, corrupción y crímenes contra sus ciudadanos, acciones tradicionalmente atribuidas a las derechas tiránicas cuyo fin se pretendía. El "hombre nuevo" postulado por el socialismo y el comunismo vendría a terminar con ese mundo opresivo y despótico para abrir el horizonte de la libertad, aunque de hecho lo imitaba, corregido y aumentado.

Aceptar que nada de lo esperado ocurrió ni ocurre, que las izquierdas que en el mundo

han sido y son resultan la contracara monstruosa y, a la vez, la réplica siniestra de lo que decían combatir, no es tarea fácil. Los humanos tendemos a aferrarnos a nuestros ideales, más allá de que la realidad nos pegue varios sopapos, tanto en la vida personal como social.

Es durísimo dar de baja ilusiones que nos sostenían y nos ofrecían un motor para la acción, una esperanza para construir el futuro, un norte de pensamiento y afecto. Renunciar a los ideales es un trabajo de duelo que requiere de toda nuestra honestidad y nuestra fortaleza.

Venezuela es, en estos momentos, ese espejo deformante que grita una verdad insoportable. Si eso es la izquierda, no queda otra que hacer un mea culpa y revisar, con crítica sincera, mis convicciones

del pasado. No es el único caso, pero sí el más estridente y, por eso, apto para tal revisión.

Hannah Arendt puede ser de gran ayuda: su obra clave Orígenes del totalitarismo aporta elementos útiles. Para la pensadora, nazismo y estalinismo eran mucho más similares de lo que se podía creer en un principio. En ambos se verificaban los mismos rasgos totalitarios: censura, persecución a los disidentes, eliminación de la libertad de prensa y de opinión, detenciones arbitrarias, secuestros y asesinatos, juicios sumarios y condenas sin apelación, criminalización de la protesta, encierro y aislamiento del régimen, ruptura de relaciones con regimenes democráticos, arrasamiento de libertades individuales... La lista es penosamente infinita.

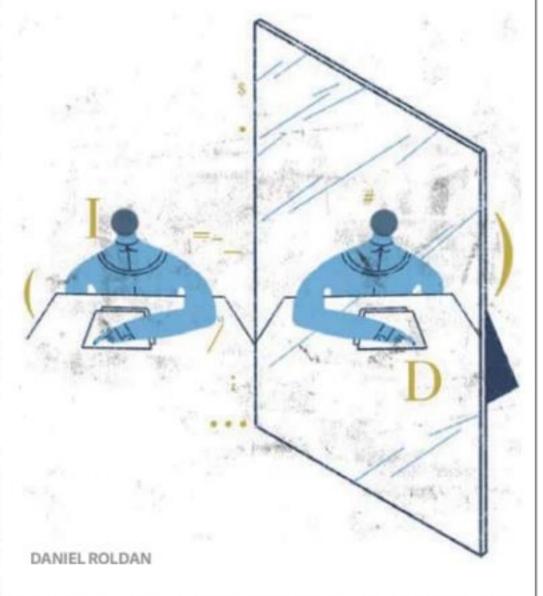

En suma: los términos "derecha" e "izquierda" parecen haber perdido por completo su significado. Como gemelos satánicos en una película de terror, enarbolan discursos que parecen contrarios pero ejercen despotismos idénticos.

Las diferencias son anecdóticas, la semejanza es de estructura. Al fin de cuentas parece que la única distinción realmente válida es entre autocracia y democracia. Así de simple. De un lado, opresión, concentración y verticalidad de poder y eliminación de la disidencia. Los totalitarismos de cualquier signo vociferan una enunciación teológica y una moralización de la política. Hablan en nombre de valores absolutos y monolíticos.

Se presentan como la representación exclusiva y excluyente del Bien; lo que no adhiere a ese dogma es inmediatamente considerado el Mal. Tal formulación ejerce, sobre muchos, un atractivo poderoso: no hay que dudar, el Gran Otro ya decidió por todos y solo nos resta sumarnos a su férreo mandato. No hay individuos sino masa, no hay sociedad sino magma. Sea que en su escudo brillen la hoz y el martillo o la svástica, en esos regímenes la relación del soberano con su gente es idéntica.

Del otro lado, la posibilidad de expresar posiciones divergentes, de tramitar los conflictos en conversaciones públicas, respeto a la ley y a las instituciones, independencia de poderes. La democracia no es un jardín de rosas ni un paraíso ordenado y pacífico, pero sí un terreno apto para el crecimiento individual, cultural y social. Si superamos la nostalgia y dejamos de creer ciegamente en etiquetas prefijadas, en discursos redentores y mesiánicos y nos atenemos a esos parámetros elementales, resulta más sencillo ver de qué lado estar.

Tardíamente pero con claridad, advertí que la pretendida seda de la izquierda no hacía que la mona de la dictadura fuera más presentable.

Sí, también en política soy una zurda contrariada.

### TRIBUNA

### La violencia digital necesita de la Justicia

coso, insultos, amenazas o divulgación de imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual sin consentimiento. Estos actos son formas de violencia digital que cualquier persona puede sufrir, pero se trata de una problemática que afecta, principalmente, a mujeres, diversidades, adolescentes y niñas.

Esta modalidad de violencia es continua y sistemática, y perdura en el tiempo indefinidamente, por la imposibilidad de borrar por completo la huella digital, con consecuencias que pueden ser devastadoras.

En Argentina, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en las redes sociales y el 59% recibió mensajes sexuales y misóginos, conforme una investigación de Amnistía Internacional. Asimismo, el 70% que sufrieron abuso o acoso online hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas y el 36% de ellas dejaron de publicar o compartir contenidos que expresaban su posición sobre ciertos temas.

Estos ataques, además de limitar la libertad de expresión, disciplinar y silenciar el debate público, impactan en la salud y seguridad de las personas afectadas.

En este contexto, según la UNESCO, las mujeres con voz pública suelen ser el principal foco de estas agresiones. A nivel global, el 73% de las periodistas reconoce haber sufrido violencia en línea, mientras que en América Latina y el Caribe, según ONU Mujeres y Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, el 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato.

A nivel normativo, Argentina se convirtió en uno de los 5 países de la región que logró avances legislativos con la sanción de la Ley Olimpia en octubre de 2023, al incorporar la violencia digital a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres como una modalidad de violencia de género. Asimismo, el proyecto de la Ley Belén busca incorporar esta problemática al Código Penal como delito.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, ONU Mujeres, Amnistía Internacional y la Embajada de Canadá se unen junto a actores clave en el evento "Hackeá la violencia digital", para reflexionar sobre distintas experiencias y promover estrategias de acción con el fin de abordar los ataques digita- de nuestra democracia. ■

les a personas y organizaciones que promueven la agenda de género y diversidades.

Estos espacios de trabajo e instrumentos son fundamentales para impulsar acciones de prevención, protección y empoderamiento de las mujeres, diversidades y niñas en entornos digitales, mientras que también es prioritario garantizar un acceso efectivo a la justicia. Esto incluye la sensibilización y capacitación de las autoridades y operadores/as judiciales y la implementación de mecanismos de denuncia.

Otro aspecto imprescindible es focalizar en cómo las empresas a cargo de redes sociales pueden mejorar sus políticas para prevenir, denunciar y responder a la violencia de género en línea en las mismas plataformas. Asimismo, es vital trabajar con adolescentes y jóvenes en estrategias educativas y alfabetización digital.

La implementación de estas medidas debe ser un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, los organismos internacionales, el Sistema de Naciones Unidas y la sociedad civil, con el objetivo de garantizar espacios digitales seguros e inclusivos y, también, la libertad de expresión y la calidad

### Mariana Isasi, Magdalena Furtado y Mariela Belski

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina / ONU Mujeres / Amnistía Internacional

### Sociedad

### Educación

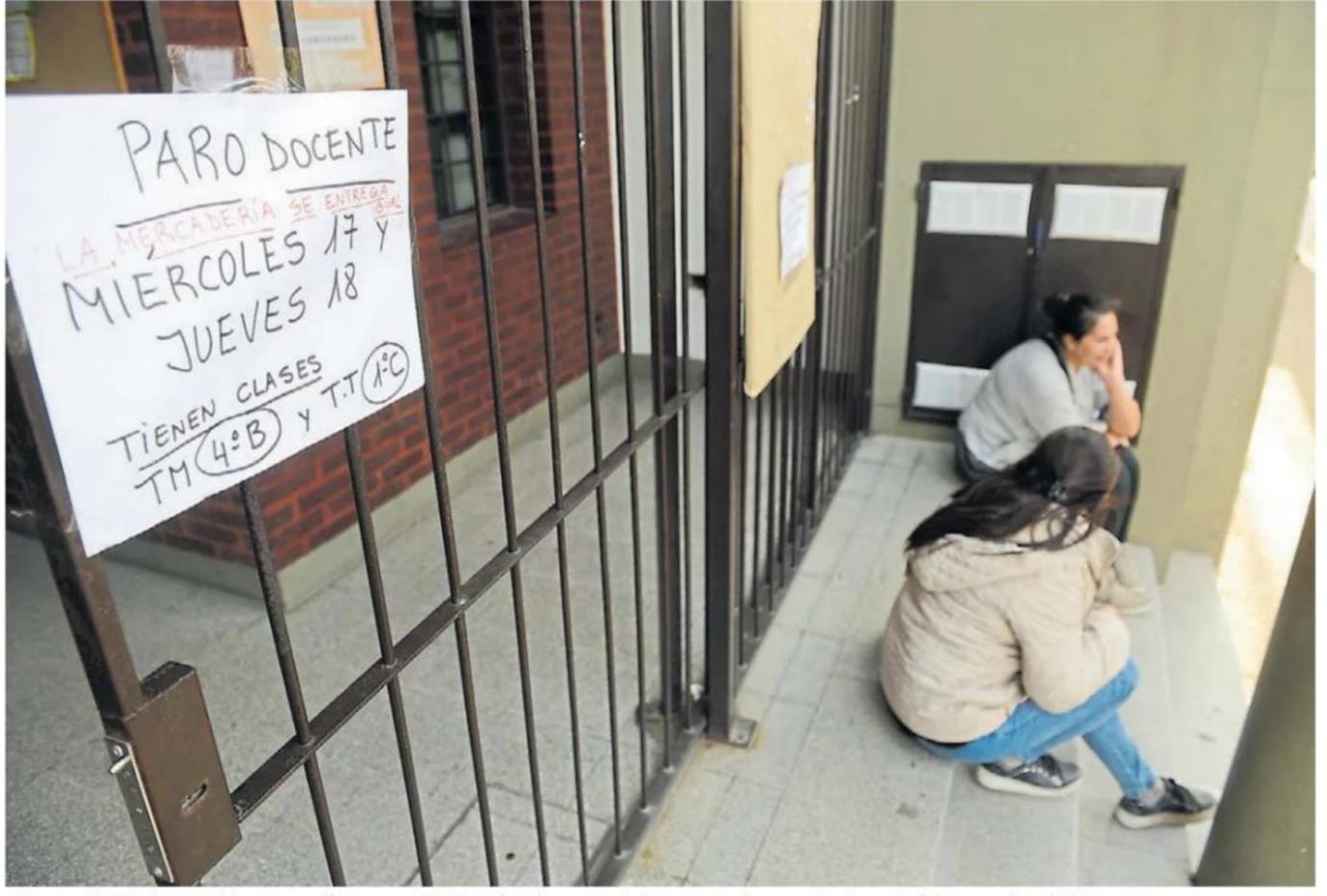

¿No va más? La ley establece que si hay paro el 30% de los docentes debe estar en la escuela. A partir del tercer día, el 50%. LUCIANO THIEBERGER

# Arranca en el Congreso el debate para que las escuelas estén abiertas si hay paro

El proyecto declara a la educación como un derecho esencial. Establece que en el caso de huelga, los colegios deberán disponer de una guardia mínima.

### Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

El Congreso empezará a debatir hoy un proyecto de ley que puede terminar con una de las principales preocupaciones educativas que atravesaron a las familias argentinas en las últimas décadas: los paros que interrumpen las clases.

El proyecto busca declarar a la educación como un "servicio estratégico esencial", lo que obligará a que, en días de paro-tanto docente como no docente-, las escuelas estén abiertas con una guardia mínima.

La ley establece que en los primeros dos días de paro, el 30% del personal del colegio deberá estar en su puesto garantizando las clases. A partir del tercer día consecutivo, el 50%. De este modo, la huelga podrá hacerse, pero bajo esas condiciones.

Otro de los artículos define que, para lograr esos objetivos, a principios de año el equipo de conducción de cada escuela deberá informar a las autoridades "la nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento" de la medida.

El texto de la ley fue escrito por Alejandro Finocchiaro (PRO), y suma aportes de proyectos similares de otros legisladores. Llega al recinto, tras su paso por la Comisión de Educación, con un amplio consenso de diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Según estimaciones tendría unos 135 votos, con lo cual pasaría al Senado.

Como era de esperar, la iniciati- se regula su ejercicio".

va ya fue rechazada por los gremios docentes. Ctera convocó para hoy a una "Jornada nacional de lucha", con una movilización desde las 11 frente al Congreso. Y anticipó una "gran Marcha Federal Educativa" para septiembre.

Mientras que los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro "persona no grata". "No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro", le dijo a Clarín Sergio Romero, dirigente de ese sector, quien no descartó una medida de fuerza por esta cuestión

Para Finocchiaro, "lo fundamental del proyecto es que los chicos tienen que estar en la escuela todos los días. Si por algún motivo, por ejemplo, climático, no hay clases, se recupera. Y si hay huelga, se regula su ejercicio".

"Buscamos que la mayoría de los docentes, que quieren dar clases, **puedan hacerlo**, bajo las condiciones que establece la ley. Y si los gremios obligan a cerrar las escuelas, los padres podrán presentar un amparo y los jueces obligar a que las escuelas se abran".

"esta ley no apunta a situaciones como las que hubo en Chubut o Santa Cruz, donde a los docentes no se les paga el salario y por eso paran durante muchos días. Es contra los paros políticos, como los que hace Ctera, que más que un sindicato se convirtió en un movimiento político sindical".

### Carrera de obstáculos

Finocchiaro ya había presentado en 2022 un primer proyecto de ley de educación esencial. Fue cuan-

do terminaba la pandemia y crecía el temor de que, tras el cierre de escuelas, volviese la conflictividad que también cierra las aulas.

El tema luego tuvo visibilidad durante la campaña electoral del año pasado. Diversas organizaciones, como la Academia Nacional de Educación, lo reclamaron y los dos candidatos de Juntos por el Cambio (Bullrich y Larreta) lo incluyeron como propuesta para sus futuras gestiones.

Llegado Javier Milei al Gobierno, Federico Sturzenegger lo introdujo en el primer DNU: establecía que las escuelas debían garantizar el 75% de cobertura escolar en días de paro. Pero como la medida formaba parte de las regulaciones laborales, esa parte del DNU quedó frenada por la Justicia.

### Los gremios docentes ya lo rechazaron y no descartan un paro.

Caído del DNU, los diputados introdujeron la cuestión en la ley Ómnibus, que también cayó. Después, cuando el Gobierno lo reemplazó por la ley Bases, todo el capítulo educativo quedó al margen, con lo cual también la educación esencial quedó postergada.

Ahora los diputados de la Comisión de Educación volvieron con la regulación de la huelga docente, con el dictamen que será debatido hoy en el recinto.

### Cómo es en otros países

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), servicio esencial es aquel cuya interrupción implica una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. Algunos de los servicios considerados esenciales son: hospitales, provisión de electricidad y control de tráfico aéreo.

Para la OIT, entonces, la educación no es esencial. Sin embargo, en los últimos años varios países han legislado la esencialidad de la educación, como una forma de limitar la huelga de los docentes. Y aunque parezca extraño, gobiernos vinculados al progresismo.

En la región, por ejemplo, Rafael Correa le dio carácter constitucional en 2007 a la educación como servicio esencial. Perú, liderado por Alan García, y Uruguay también aprobaron legislación que restringe la huelga docente. Hay antecedentes también en Italia y Alemania, señala el especialista en gestión educativa Flavio Buccino.

Sin embargo, la mayoría de los países sigue los lineamientos de la OIT. Frente a este señalamiento, Finocchiaro se defiende: "Es que donde no hay legislación es porque no tienen el problema que tenemos nosotros. Acá Baradel empezó con la lógica del paro político y eso es lo que tiene que ser regulado".

Sociedad 31 CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### El costo de la vivienda

# La suba de las expensas empuja la morosidad en los consorcios

En julio, los gastos mensuales subieron entre 5,1% y 7,5% en la Ciudad, por encima de lo que marcaría la inflación.

### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Al ritmo de los aumentos que impactan todos los meses en el bolsillo, el costo de las expensas en los edificios de la Ciudad está incrementando el nivel de morosidad.

Solo en julio, estos gastos mensuales a cargo de propietarios e inquilinos de departamentos y también en barrios cerrados aumentaron entre 5,1% y 7,5%. Es decir, en línea con la inflación porteña de 5,1% pero por encima del IPC nacional, que se estima rondará el 4%. En tanto, la variación acumulada



Peso distinto. Los aumentos les pegan más a los jubilados e inquilinos.

de las expensas este año se ubicó cerca del 100%, según distintos informes privados.

En una de las plataformas que analizan estos datos, Octopus Prop-Tech, informaron que las expensas de julio aumentaron un 5,12%, registrando un acumulado del 99,76% en 2024.

El valor promedio de julio de las expensas para los hogares del ámbito porteño fue de \$133.087. Estas cifras reflejan el promedio de todos los gastos del consorcio: salarios, abono de servicios, compras, servicios públicos, seguridad, limpieza, mantenimiento, honorarios profesionales, entre otros costos.

¿Qué sucede con la cobrabilidad de las expensas? Del total de hogares que forman parte del ecosistema de Octopus, un 88,01% pudo afrontar el pago el mes pasado.

Durante el 2023, de enero a octubre, la cobrabilidad estuvo por encima del 90%. Solo decayó en noviembre, al 89,59% y en diciembre (cuando el pico de inflación llegó al 25,5% mensual), al 89,41%. Esto demuestra la tendencia al aumento de la morosidad.

Con todo, según este relevamiento, -en términos generales- casi nueve de cada diez unidades funcionales pagan las expensas todos los meses. El otro dato destacable

es que quienes no pagan suelen ser siempre las mismas personas.

"Están quienes dejan de pagar por su situación económica, ya que el pago de expensas está entre los primeros gastos que se recortan, o quienes ponen en venta sus inmuebles y una vez realizada la operación abonan todo lo adeudado", explican en Octopus.

Según Nicolás Baccigalupo, CEO de la plataforma, cuando las unidades entran en mora "es crucial cambiar de un modelo de cobranzas reactivo a uno proactivo. No debemos esperar a que se genere la deuda; hay que anticiparse", comenta.

Según los datos de los más de 10.000 consorcios que liquidan expensas con el software ConsorcioAbierto.com, las expensas subieron 101,6% en edificios en CA-BA entre enero y julio.

Según esta fuente, el valor promedio de las expensas en la Ciudad en julio fue de \$ 188.919 y en junio era \$ 175.727, por lo que el **incre**mento es del 7,5%.

Si se compara con las expensas de julio del 2023, de \$ 51.628, el incremento interanual es del 265,92%. En tanto, en los edificios en la Provincia de Buenos Aires, las expensas subieron 96,52% desde que empezó este año. ■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉







CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. BEBER CON MODERACIÓN, PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

32 Sociedad

# Aumentó la detección de casos de hepatitis C en el país

Se triplicaron en una décadas, según fuentes oficiales. Expertos explican que hay más métodos de diagnóstico. El avance en los tratamientos.

### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

"Estamos en el **mejor momento** histórico para tratar y curar la hepatitis C. Sobran los tratamientos. Lo que faltan son los pacientes", dice Rubén Cantelmi, ex paciente curado, hoy al frente de la Asociación Buena Vida. Esa falta de pacientes, poco a poco, está empezando a revertirse. Así lo refleja un flamante informe del Ministerio de Salud, que indica que la cantidad de casos registrados **más que se triplicó** en una década.

El Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 31, publicado ayer, suma un informe especial sobre el tema e indica que la cantidad de casos de hepatitis C pasó de 392, en 2013 a 1.481 en 2023.

Cuando Cantelmi empezó con problemas, en 1978, la hepatitis C ni existía. "Me dijeron que era 'no A' y 'no B'. Recién en 1994 me dio positivo la Cy me empezaron a tratar con interferón. Al cuarto intento me curé. Pero hoy el tratamiento es más amigable y eficaz".

Efectivamente, aquel que hoy reciba un diagnóstico positivo de hepatitis C no debería dramatizarlo sino agradecer la oportunidad que tendrá de recibir un tratamiento (cubierto al 100% por el Estado o los seguros médicos) que en 8 o 12 semanas (según el antiviral) tendrá entre 95% y 98% de chances de curarse. Ese "agradecimiento" tiene que ver con que la enfermedad no da síntomas e ignorar que se padece puede hasta llevar a la muerte. Avanza silenciosa y cuando se ma-



Test. Una prueba rápida de hepatitis C, uno de los factores que ayudó a mejorar la detección. SHUTTERSTOCK

nifiesta puede ser tarde. Hay pacientes que **viven décadas con el virus** en su cuerpo y lo descubren cuando el patógeno ya ha hecho cirrosis y otros estragos.

Los síntómas pueden tardar hasta 30 años. Piden incluir el análisis en chequeos de rutina.

Según la información oficial, la hepatitis C "se transmite por **contacto directo con sangre** infectada "al compartir agujas, jeringas, canutos o elementos cortopunzantes con personas infectadas, al hacerse un tatuaje o piercing con material no descartable o debidamente esterilizado, al tener relaciones sexuales sin preservativo u otro método de barrera".

El Ministerio de Salud añade que "las personas que recibieron **transfusiones antes de 1994** también pudieron haber estado expuestas al virus, ya que se desconocía". Y que "también existe la transmisión durante el embarazo, aunque es una vía poco frecuente".

En julio de 2020, **Clarín** contaba que la Alianza Mundial contra las Hepatitis se había propuesto "encontrar a los millones que faltan" y que la OMS había hecho un llamado para eliminar la hepatitis C para 2030. En Argentina, según Cantelmi, se vienen haciendo importantes avances . "Se está saliendo a buscar al paciente, porque en mucha gente quedó la idea del tratamiento con interferón, o que la enfermedad no tiene cura", explica.

Parte de ese trabajo "es la **revin culación de pacientes**. Hemos descubierto pacientes diagnosticados hace 20 años que nunca habían recibido medicación". Se hizo en el Hospital de Clínicas, en el Ramos Mejía y en el Muñiz. "Nos llevamos la triste sorpresa de que **el 20%** de los pacientes había muerto", cuenta. Y según una encuesta con 300 pacientes, el 60% había tardado más de diez años en tratarse.

A ese trabajo se suman otros elementos. "Por un lado los testeos rápidos, que en 15 minutos permiten detectar si hay anticuerpos contra la hepatitis C, prueba que de ser positiva llevará a una segunda instancia de rastreo por PCR. Además, el Ministerio de Salud está trabajando con clínicos para que empiecen a incluir el análisis en los chequeos de rutina. Y hay mayor detección en los bancos de sangre", enumera.

Ante la pregunta de si la mayor cantidad de casos se debe a un mayor volumen de detección o al hecho de que los contagios hayan aumentado, los expertos se vuelcan claramente por la primera opción. Esteban González Ballerga, presidente de la Sociedad Argentina de Hepatología, confirmó que "hay más reportes, más diagnósticos y más curación. No hay una epidemia de infecciones nuevas, sino más toma de conciencia".

Miguel Pedrola, director científico de AHF para Latinoamérica y el Caribe, coincidió en que "esta suba se da por el **aumento de la detección**, impulsado por la posibilidad de tener tratamientos curativos. No hay más cantidad de infecciones. Más bien, casos de hepatitis C nuevos..., la impresión es que **deben ir bajando** porque hay menos drogadicción endovenosa".

Los **síntomas** de la Hepatitis C crónica pueden tardar **hasta 30 años en manifestarse**. Cuando finalmente se manifiestan, pueden incluir cansancio y fatiga, náuseas o vómitos, fiebre y escalofríos, orina de color oscuro y materia fecal de color más claro, coloración amarilla en la piel y mucosas, problemas de coagulación de la sangre, vómitos de sangre o materia fecal negra, y distensión abdominal con líquido dentro del abdomen.

Contra el virus de la hepatitis C hay tratamientos pero no vacunas, dado que es un virus con una alta capacidad para mutar. ■

# Más riesgos de ACV e infarto por una cardiopatía "olvidada"

"La enfermedad de las aurículas ha estado un poco olvidada. Siempre se hablaba del sector de bombas del corazón, de los ventrículos. Lo que más se ha estudiado es el infarto, la muerte súbita, el aneurisma de aorta. Pero en la actualidad hay más conciencia de que toda la patología que puede abarcar la zona de arriba, las aurículas, puede traer muchísimos problemas ", dice a Clarín Luis Aguinaga, presidente de la Sociedad de Cardiología de

Tucumán y director de relaciones internacionales de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco (LAHRS en inglés).

Aguinaga es uno de los autores de un consenso internacional sobre miocardiopatía auricular (MA), recién publicado en la revista EP Europace, de la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco (EHRA).

muchísimos problemas ", dice a Clarín Luis Aguinaga, presidente de la Sociedad de Cardiología de complejo estructural, de la arqui-

tectura, contráctil o electrofisiológico de la aurícula, con potencial para producir manifestaciones clínicamente relevantes". Si bien no es la única, la que más preocupa es la fibrilación auricular (FA), la arritmia más frecuente, muy común después de los 60 (aunque está apareciendo cada vez en forma más temprana), que quintuplica el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), triplica el de un infarto y se asocia a deterioro

cognitivo."Cuando la aurícula no se contrae bien, tiende a almacenar sangre, forma coagulitos, y cuando migran, son los grandes productores del ACV. Muchos de los pacientes no están diagnosticados ni tratados. Tienen el problema, no sienten nada, son asintomáticos y lo descubren cuando ya vienen con un ACV, con el problema neurológico. Lo ideal es llegar mucho antes", subrayó.

Se estima que en una de cada tres personas no produce síntomas. En el resto, se suele manifestar con palpitaciones, falta de aire, pulsaciones o latidos fuertes, rápidos e irregulares en el pecho o en el cuello, disminución de la capacidad física (al subir escaleras o caminar

rápido, por ejemplo) y, en algunos casos, mareos.

¿Cómo se llega a la detección temprana? "Los pacientes con factores de riesgo, como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares, tabaquismo, apnea del sueño, sobre todo si son mayores de 50, deberían hacerse un control rutinario de electrocardiograma, aparte del clínico y la toma del pulso. ¿Cómo se trata? "El anticoagulante es la medicación que más ha demostrado protegerlos. Por otra parte, hoy se sabe que hay que revertir la arritmia. Es decir, normalizar el ritmo cardíaco a través de medicamentos y/o intervenciones".■

Florencia Cunzolo

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 33



Siguen imputados. Hugo Auradou (21) y Oscar Jegou (21) estaban detenidos desde hacía 34 días. REUTERS

Siguen en Mendoza. Trascendió un audio en el que la denunciante cuenta en tono jocoso cómo pasó esa noche

# El primer día en libertad de los rugbiers franceses acusados de violación

MENDOZA, CORRESPONSAL

Roxana Badaloni

mendoza@clarin.com

Hugo Auradou (21) y Oscar Jegou (21), jugadores del seleccionado de rugby de Francia, pasaron su primer día en libertad en la vivienda de la ciudad de Mendoza donde cumplieron la prisión domiciliaria, acusados por la violación de una mujer de 39 años, a quien conocieron en el boliche Wabi.

Después de 34 días detenidos, más de veinte de ellos en prisión domiciliaria, la tarde del lunes, el fiscal adjunto Gonzalo Nazar les otorgó la libertad. Pero siguen imputados y no pueden volver a Francia porque deben responder a la requisitoria de la Justicia.

Personal penitenciario y judicial les quitó las tobilleras electrónicas, con las que los rugbiers eran monitoreados en una casa alquilada por sus familias en la calle Olegario Víctor Andrade, plena Quinta Sección, una de las zonas gastronómicas y residenciales más concurridas de la capital mendocina.

El fiscal accedió al pedido de libertad de los rugbiers, pero no devolvió sus pasaportes y no podrán volver a su país, como pedía la defensa. "Estamos muy contentos, satisfechos. Expliqué a los rugbiers que falta poco para que vuelvan a Francia con honores y dejen atrás inocentes", afirmó su abogado defensor, Mariano Cúneo Libarona.

La defensa adelantó que, después de la pericia psiquiátrica y psicológica realizada ayer a la denunciante, "podremos saber si se trata de una personalidad fabuladora, que dice que ocurrió lo que no ocurrió". El resultado se conocerá una vez que se incorpore al expediente.

En la resolución judicial que otorgó la libertad a los rugbiers, el fiscal Nora señaló: "la primera versión de la denunciante se vio debilitada. Hay contradicciones, zonas grises y explicaciones insuficientes, como el motivo para ir al hotel, la conducta observada al salir de allí y el tono jocoso en la conversación con su amiga tras el hecho".

La denunciante declaró que Auradou la quería llevar al baño del boliche y que ella se negaba. Pero Cúneo Libarona aseguró que ni las cámaras de seguridad ni el personal de la discoteca acreditaron esos dichos. Lo mismo ocurrió cuando dijo que había aceptado ir a la habitación para tomar unos tragos, pero se ve cómo se besan en el ascensor y, cuando él no tenía la tarjeta para entrar a la habitación, ella lo espera para poder ingresar juntos, describió el abogado defensor.

Natacha Romano, abogada de la víctima, dijo que la investigación no puede justificar las quince lesiones que presentaba la mujer la esta acusación injusta porque son tarde que hizo la denuncia: "esas

lesiones están totalmente constatadas. Las pueden llegar a minimizar con supuestos agarres que dicen y que no fueron golpes, pero un perito del cuerpo médico forense entiende que estas lesiones fueron generadas por traumatismos".

Con respecto a los audios de la denunciante, se la escucha contar a su amiga: "conocí a un rugbier francés, altísimo el chabón, relindo. Llegué a mi casa a las 9 de la mañana. Me cagó a palos, me agarró del cachete y me ha dejado unos machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda. Tremendo el pendejito".

La abogada dijo que fueron aportados por la amiga como parte de la prueba, "del contexto de cómo una víctima va tomando razón y conciencia de lo que le ocurrió en una charla íntima con una de sus mejores amigas. Desde la querella no quisimos ocultar ningún audio porque así se debe tomar en perspectiva de género. Estamos hablando de un abuso a una mujer".

La abogada denunció que la Federación de Rugby de Francia solventa los gastos de la defensa y sospechó sobre intereses políticos para que la causa se caiga y termine en un sobreseimiento: "si estaban tan interesados en otorgar la libertad a los jugadores y ellos no tienen los medios para poder pagar esta defensa hay un interés político y diplomático de por medio".■

## Investigan el pasado laboral del piloto que se estrelló con un avión en Rosario

Juan Manuel Medina habría trabajado 15 años en la empresa Air Liquide. Este año fue despedido.

Penélope Canónico

pcanonico@clarin.com

Juan Manuel Medina habría trabajado en la empresa Air Liquide durante quince años, pero este año lo despidieron por reducción de personal, aunque la causa todavía debe ser corroborada con la empresa en las próximas testimoniales que ordenó la Justicia.

El piloto, que estrelló una avioneta contra un depósito de la firma Air Liquide, que comercializa los materiales explosivos oxígeno, hidrógeno y nitrógeno había despegado desde la pista de la localidad de Alvear, propiedad del Aeroclub de Rosario. Pero no estaba autorizado a volar por la zona urbana en la que impactó y se desencadenó la tragedia.

Medina era un socio antiguo del Aeroclub de Rosario donde participaba activamente. Solía visitarlo los días de semana. Iba, volaba y se retiraba. Aunque se desvinculó de la entidad en 2019 se volvió a asociar este año.

"Esto suele pasar en los clubes de vuelo. Hay personas que dejan de volar por un tiempo, a veces, motivadas por cuestiones laborales, ya que las regulaciones exigen una experiencia de vuelo reciente. En el medio hubo una pandemia y la actividad se vio reducida. Suponemos que Medina regresó para hacer lo que le gustaba o para trabajar en lo que estaba profesionalmente capacitado", señaló un socio del club.

Medina se había separado hace diez años y no tenía hijos. Era un piloto comercial de avión experimentado y aeroaplicador, dedicado a lanzar productos químicos desde un avión. Sumaba 500 horas de vuelo con licencia Clase 1, para volar aeronaves de hasta 5.900 kilos. La única observación que tenía en su documento era que debía circular con lentes.

Había superado el chequeo sin inconvenientes. Tenía su psicofísico, de renovación anual, vigente hasta abril 2025. Además había cumplimentado todos los reglamentos del club y de ANAC.

"No obstante, cuando uno regresa a la actividad nuevamente,

el club exige un protocolo a seguir. Independientemente de la experiencia se lo hace volar con instructor en diferentes días, horarios y condiciones meteorológicas. Todo esto queda asentado en los respectivos libros de vuelo", explicó otro socio del club.

Sus compañeros lo describen como una persona prolija, respetuosa, predispuesta y sin ansiedad. Incluso voló varias veces solo después del chequeo. "El viernes nos encontramos con lo sucedido y nos sorprendimos. Personalmente no lo vi ese día, pero, por las cámaras de seguridad que fueron entregadas a la fiscal, parecía totalmente normal y, por las personas que ese día tuvieron contacto con él, también", aseguró un socio del Aeroclub Rosario, en diálogo con Clarín.

### Medina era un piloto de avión comercial experimentado.

Respecto al avión con que protagonizó la tragedia, Un Cessna 152 perteneciente a la flota del Aeroclub Rosario que lo empleaba para instrucción y vuelos de los socios, se encontraba con su certificado de aeronavegabilidad vigente, inspecciones de 50 y cien horas cumplidas, tal como indica el fabricante. Tuvo un vuelo previo sin inconvenientes y se le hizo mantenimiento preventivo, conforme lo indican los talleres aeronáuticos habilitados.

La Fiscalía a cargo de la instrucción, cuya titular es Mariela Oliva, tomó ayer declaraciones testimoniales a familiares del piloto. En los próximos días será el turno del personal de la empresa y del aeroclub. Por otro lado, en siete días estaría concluido un informe preliminar de la Junta de Seguridad en el Transporte. También se esperan las conclusiones de los informes que la Justicia pidió al aeroclub de donde partió la avioneta y el aporte de la documentación de la empresa en relación a la versión e información informal que hay en relación a la vinculación de Medina. ■

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 34



Sanar las heridas. "Bailar es nuestra terapia, es nuestra forma de sobrevivir y de ayudarnos", dicen los tres jóvenes israelíes. MAXI FAILLA

Yagil Rimoni, Naama Gal y Omri Kochavi salvaron sus vidas de milagro en el golpe terrorista a Israel el 7 de octubre. Traerán el evento a Buenos Aires.

# Sobrevivieron en el festival que atacó Hamas y vinieron al país para que la gente vuelva a bailar

### **Emilia Vexler**

evexler@clarin.com

"Cuando la música dejó de sonar", dice el cartel en letras blancas con el fondo estilo flyer de una fiesta electrónica. Adelante hay una mesa y tres sobrevivientes del festival de música Nova que Hamas atacó en Israel.

El 7 de octubre todo el país se sintió vulnerado. Pero ellos tres, y 3.000 personas más, después de las 6 de la mañana seguían bailando sin parar cerca de la Franja de Gaza, hasta que vieron caer los primeros cuerpos. Y la música se detuvo. Y se escucharon las alarmas.

No eran público. Eran parte de la organización de uno de los festivales más grandes del mundo y ahora van a ser los guías de una muestra que, después de una exitosa temporada de dos meses en Nueva York y ahora en Los Angeles, en octubre va a recrear en Buenos Aires el espíritu que se quebró cuando quedaron rodeados de terroristas.

Más de 370 jóvenes fueron asesi-

bién golpeados o quemados. Otros 40 fueron tomados como rehenes.

El ataque en el Festival Nova se convirtió en la masacre más grande en la historia de la música y ellos tres eligieron que Argentina sea el primer país de habla hispana donde había que viajar a contarlo.

Yagil Rimoni es el socio principal y el fundador del festival. El 7 de octubre también era el dueño de la empresa de seguridad de ese evento. A las 6.29, cuando sonó la sirena -una cámara que grababa la cabina del DJ muestra el momento exacto en el que tuvo que parar la música para que se escuche el aviso del peligro de ataque- estuvo ahí.

"Combatí a los terroristas desde que empezó el ataque, con mis compañeros (de la compañía de seguridad). Once de ellos también fueron asesinados", cuenta Yagil. Al mediodía ya habían "recuperado -dice- toda la zona" y volvieron al lugar con "armas más grandes y potentes" para intentar buscar a más asistentes que siguieran vivos.

"Uno de los primeros heridos con los que me encontré es esta chica, nados, la mayoría a tiros pero tamque ahora está al lado mío". Lo dice bre sí mismos. Uno arriba del otro". que estábamos ahí".

y le pasa la mano por la espalda a Naama Gal. Tiene 26 años, trabajaba como jefa de Equipo en el Nova y, con frases en español, sabe transmitirle a Clarín el horror que vivió.

"Gracias a Dios pude salvarla. Y desde ese momento me empezaron a llegar más ubicaciones de WhatsApp, para poder encontrar a más heridos", recuerda un hombre que **salvó a más de 150 personas** y que cuando ya nadie más respiraba, comenzó a revisar los cuerpos buscando identificaciones "para avisarle a sus familias".

Correr no siempre fue una opción. Si había terroristas a pocos metros, había que esconderse. Hasta en la basura. Naama no eligió ninguna de las dos. En medio de las corridas, alguien la empujó y quedó en un container de residuos.

Describe que no era un contenedor como el de la calles sino "grande como una habitación, con puerta y sin techo, lleno de bolsas de basura. Ahí me encontré a mí misma junto con 20 personas más. Como nadie podía moverse, durante seis horas, hicieron sus necesidades so-

"A las 11.45, una de las chicas que estaba en el container movió su pie y las bolsas de basura hicieron ruido. Los terroristas que estaban alrededor escucharon. Uno entró y disparó sin mirar. Mató a 10 de las 20 personas que estaban conmigo".

"Mandé mi ubicación al grupo de mis compañeros de trabajo en Nova y ahí es que Tagil lo vio y vino a rescatarme", explica. Rom Breslav, que también trabajaba como guardia en el evento, corrió hacia ella junto con Yagil. En un mensaje le dijeron que "como sea" tenía que arrastrarse hasta la apertura del contenedor, porque los disparos seguían. Naama, que todavía no se había desmayado, dio "vueltas y

### Naama Gal Sobreviviente

"Una chica hizo ruido, uno de ellos entró al contenedor y disparó. Mataron a 10 de los 20

vueltas" sobre varios cadáveres. hasta que llegó a los brazos de su salvador.

En medio de tiros y con Yagil de vuelta en combate, un chico (que no conocía y nunca supo quién fue) la trasladó hasta una ambulancia. Los paramédicos le salvaron la vida, "mientras veía pasar a los terroristas con armas largas en las motos", y la operaron en el Hospital Assuta, en Ashdod, donde estuvo internada una semana.

Después de dos días en coma, Naama se despertó. "Podía mover mi cuerpo herido. Vi a mis padres emocionados por el milagro y me di cuenta de que estaba viva", dice. Hoy va dos veces por semana a terapia y cuenta que "no podría trabajar en otro lado que no sea en Nova". Ya es la encargada de la oficina central de la empresa.

Ese 7 de octubre, Omri Kochavi, de 36 años, siendo fundador y uno de los productores principales del festival, también estaba en plan de disfrute. Decidió quedarse hasta el final. "Cuando sonó la alarma yo estaba en el medio de la pista de baile, con mi esposa. En el momento pensé que era una estrella cayendo. Pero al segundo me di cuenta de que eran millones de misiles. Al principio, con el equipo nos quedamos, para cerrar el evento como se debe. No pensamos que había terroristas alrededor", cuenta Omri.

Pero, además de su rol como responsable del evento (por ejemplo, se encargó del montaje de todos los escenarios), hubo un "sentido de obligación" extra.

"Por mi buen oído, al escuchar los tiros supe que no eran de armas israelíes, porque las conozco, y un policía herido me dijo: 'Váyanse cuanto antes, está lleno de terroristas'. Corrimos al este. Encontré a la primera herida, la ayudé, estaba sangrando mucho y con otro chico pudimos moverla hacia una ambulancia en la que había 14 heridos más. Pero todos ellos, y el chofer también, fueron asesinados".

Volvieron a correr. Durante siete horas. Sin agua ni sombra y "sin tener idea de a dónde ir ni cómo llegar". Pero él estaba con su mujer. "Me había casado un mesl. En un momento, el padre de ella me llamó y me dijo 'Mirá Omri, traéme a mi hija viva a casa'. Ahí le dije a ella que corra con otras chicas y yo me quedé atrás para ver de dónde venían los terroristas. Ahí veía las balas que pegaban en la tierra y yo corría en el medio. Por suerte ella corre muy rápido porque hace deporte. Tuve la suerte de que no me haya tocado ninguna bala".

En la Exhibición Nova, que todavía no tiene fecha, durará 15 días y aún no se comunicó dónde será la instalación en la Ciudad. Omri, Yagil y Naama se moverán otra vez. ¿Cómo es posible bailar de nuevo? "Bailar es nuestra terapia. Bailamos cuando estamos tristes, bailamos cuando estamos contentos. Esa es nuestro modo de sobrevivir y de ayudarnos", cierra Omri.

# ESTRENO LUNES 22:15



36 Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

Está en Entre Ríos al 1000. La edificó el italiano Virginio Colombo en 1922. Tiene protección patrimonial. Riesgos.

# Casa Anda: una joya porteña abandonada, con peligro de derrumbe



En ruinas. Un balcón de la Casa Anda, sobre Entre Ríos al 1000. Una leyenda dice que allí se ahorcó un joven.

### Silvia Gómez

sgomez@clarin.com

Se estima que en poco más de 20 años, el italiano Virginio Colombo construyó unas 50 obras en la Ciudad de Buenos Aires. Profusamente ornamentadas con motivos florales y animales, con cariátides, atlantes, obras de arte, balcones y puertas de hierro forjado; la destreza de este milanés dejó una huella.

Algunas de sus construcciones son icónicas: Casa Calise, Casa de los Pavos Reales, Casa Grimoldi o la Societá Unione Operale Italiane. Y pese a que una parte muy importante de su catálogo se conserva, una de las más intrigantes se encuentra en peligro. Se trata de Casa Anda, en Entre Ríos al 1000, en el límite entre Constitución y San Cristóbal.

Colombo construyó en 1922 para los Anda una residencia familiar y un edificio de rentas en la misma parcela. Los Anda eran maestros zapateros y Colombo, el arquitecto de moda entre las familias italianas que hacían fortunas. Además de la fama que le otorga su autor, el



Colombo. Era milanés y diseñó edificios clave de la Ciudad.

gundo nombre: "la casa del ahorcado". Después de los Anda, habría vivido un Roccatagliata, con su esposa e hijos mellizos adolescentes. Ambos se habrían enamorado de una vecina. Uno de los mellizos toma ventaja, la besa y su hermano lo asesina. Luego éste se ahorca en el palomar. El padre, al ver lo ocurrido, muere infartado. Y la madre, desamparada por la situación, enloquece. Aún quedaba un giro más en esta fábula: los hechos habrían edificio tiene una leyenda y un se- ocurrido en una noche de tormen-

ta. Y por este motivo se dice que con climas tormentosos se puede ver la figura del ahorcado.

Volviendo a la realidad patrimonial, los detalles ornamentales de la fachada se adivinan, porque una parte clave se perdió. Se colocó un andamio de protección -debido a desprendimientos-y un vallado para que los peatones bajen a la calle en vez de ir por la vereda. Tres locales linderos fueron clausurados por peligro de derrumbe.

Según informaron desde la Ciu-

dad, el andamio y el vallado fueron colocados por los propietarios; la clausura de los locales fue realizada por la Guardia de Auxilio y Emergencias. Desde septiembre de 2010 (Ley 3508) posee una protección cautelar, lo que implica que protege la fachada pero permite intervenir los interiores. En algunos inmuebles la protección cautelar permite ampliaciones del volumen.

Matías Garbino es abogado de la dueña de los locales lindantes, ahora clausurados. En un breve recuento, explica a Clarín: "Mi representada compró los locales hace 15 años. El edificio se encontraba usurpado y semi tapiado. Ya estaba muy deteriorado. Luego quedó vacío y se puso a la venta. En ese momento un grupo de vecinos logra que la Ciudad lo catalogue (lo que ocurrió en 2010, como se dijo). Después de esta protección, los propietarios lo sacaron de la venta. Quedó abandonado hasta llegar a este momento de deterioro total".

A lo largo de estos años, según Garbino, los techos de los locales sufrieron roturas por la caída de escombros. Con el agravamiento del estado del edificio, la dueña de los locales decidió contratar un ingeniero para que chequeara la estructura: concluyó que podría derrumbarse en cualquier momento. "Mi clienta inició una demanda judicial por daño temido. La Justicia designó un perito que determinó exactamente lo mismo", contó el abogado.

Cuando se informó a la Ciudad, se dio intervención a la Guardia de Auxilio, que clausuró los locales. "Hoy sentimos que el edificio está en un limbo. Nadie quiere tomar decisiones. La Justicia ya cesó su intervención; la Ciudad podría autorizar su demolición (lo puede descatalogar al encontrarse en riesgo de derrumbe); las áreas de Guardia de Auxilio y Patrimonio se pasan la pelota; los propietarios del edificio dejaron que avance el deterioro. Y así estamos, sin soluciones a la vista", detalla Garbino.

La dueña de los locales recurrió a la Justicia e interpuso un amparo; ahora los propietarios del edificio deberían presentar un plan de contingencia. Clarín contactó a los herederos de los últimos dueños -Emilio Santiago Nager y Luisa Nager de Baranzelli- pero no obtuvo respuesta sobre la situación.

Detrás del descuido, la ONG Basta de Demoler entiende que hay una "ruina inducida". "El sistema normativo que, en la teoría, debería dar protección, no funciona. Por un lado, el propietario puede solicitar la descatalogación. En el mientras tanto, descuidan el inmueble, entonces quienes revisan la catalogación dan luz verde al pedido para descatalogar. El inmueble perdió valor patrimonial, dicen. Es decir que con la connivencia de particulares y el poder público, la normativa de protección termina siendo una burla".

La situación de los propietarios las sobre Colombo. ■

de este tipo de bienes puede ser tan variada como diversa. Están quienes se encuentran enfrascados en una maraña judicial debido a los trámites sucesorios (podría ser la situación de Casa Anda); hay quienes no tienen recursos para sostener el mantenimiento, y quienes especulan con la destrucción como un método de posible venta de la parcela.

¿Quién fue Colombo? "Fue el arquitecto del pueblo", describe Alejandro Machado, investigador del patrimonio porteño (@cronistadetuciudad). "Era despreciado por el establishment de la época, que por otra parte tenía la preeminencia de los contratos con el Estado. Colombo llega al país y comienza a trabajar para su comunidad, la italiana, y nunca para el Estado. Así logra construir unas 50 obras en 21 años".

El Fondo Documental y Fotográfico Virginio Colombo logró registrar que, como los arquitectos del movimiento moderno, diseñaba todo, desde el proyecto del edificio hasta los vitrales, muebles y luminarias, además de los diseños de la herrería de balcones y ventanas, tan característicos de sus obras. Este Fondo contiene 400 fotos, más de 1.000 postales, telegramas y dibujos de Colombo. Por el momento no se encuentra publicado, pero la cuenta de Instagram @fondodocumentalvirginiocolombo comparte información.

Colombo llegó a Argentina en 1906. Muchos aspectos de su vida

### "Un perito judicial determinó que podría desmoronarse", advierten.

fueron un misterio. Uno, su título universitario. "Siempre se repite que estudió en la Academia de Arte de Brera, Milán. Pero una historiadora del arte alemana no logró hallar su analítico. Por supuesto no invalida lo que Colombo sabía", remarca Machado. Otro misterio fue su muerte. Murió el mismo día que nació, un 22 de julio pero de 1927, a los 43 años. La prensa decía que sufrió una "larga y penosa enfermedad". Sin embargo, Ana Di Césare y Margarita Paroli investigaron y descubrieron otra versión. Accedieron al libro de inhumaciones del Cementerio de la Chacarita, en donde pudieron leer: "herida de bala en la cabeza". ¿Suicidio o asesinato?

Dice Machado que al momento de su muerte se encontraba ocupado: "Muchas casas con su estilo aparecen firmadas por sus constructores habituales, pero no por él, ¿estaban en ejecución cuando dejó este mundo y ante su desaparición, no estamparon su firma?". Es decir, podría haber más obras aún del italiano.

Este mes, en la Manzana de las Luces, se realiza un ciclo de char-

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 37

# Loan: una multitud marchó en Goya a 2 meses de su desaparición

Mañana será indagado el juez correntino José Fernández Codazzi, quien había llevado a Laudelina a declarar que el chico de 5 años fue atropellado.

MISIONES, CORRESPONSAL

**Ernesto Azarkevich** misiones@clarin.com

El abogado correntino José Fernández Codazzi (45) será indagado mañana en una causa vinculada a la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña (5). Se lo acusa de haber sobornado y amenazado a Laudelina Peña (45), tía de Loan, para que declarara que el chico había muerto atropellado. Anoche, una multitud volvió a concentrarse con velas y antorchas en la plaza Mitre, frente al Juzgado Federal de Goya. Participaron de la marcha los padres y hermanos del chico. También se sumó la monja Martha Pelloni. "Con vida lo llevaron, con vida lo queremos" fue el reclamo.

Hoy desde las 16, habrá otra manifestación que partirá de la casa de la familia Peña y finalizará en la plaza principal de 9 de Julio. También allí estará Pelloni.

Fernández Codazzi, de fluidos vínculos con el poder político de Corrientes, ingresó en la causa como defensor de Bernardino Antonio Benítez (37, esposo de Laudelina) cuando el expediente todavía estaba en poder de los fiscales ordinarios de Goya, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry.

Cuando el caso pasó a la Justicia Federal gestionó su matriculación en ese fuero para poder continuar siendo parte de la investigación de lo que ocurrió el 13 de junio en el paraje Algarrobal, en una zona rural de 9 de Julio, Corrientes.



Reclamo. La monja Marta Pelloni participó de la marcha en Goya. Atrás se ve al abogado Fernando Burlando.

### Hoy se realizará otra movilización, esta vez en 9 de Julio.

El abogado oriundo de Esquina generó un fluido contacto con la familia de Benítez, especialmente con Laudelina. Cuando el caso Loan ganaba espacio en los medios, el defensor llegó a 9 de Julio a la noche. Ese viernes 28 de junio, a bordo de un Volkswagen Passat gris del senador Diego Pellegrini tras-

ladó a la mujer y su hija Macarena (21), con destino desconocido.

Laudelina fue llevada a la capital provincial tras un cambio de vehículos en el paraje Desmochado, junto a la ruta 27. Le devolvió el auto a Pellegrini y éste le dio su camioneta, que había quedado en un lavadero de autos de Esquina.

A la madrugada, la tía de Loan denunciaría ante el fiscal Gustavo Robineau que el nene no había sido secuestrado ni se había perdido en el campo del Algarrobal, sino que había sido impactado por la camio-

neta Ford Ranger blanca del marino Carlos Guido Pérez cuando se retiraba del lugar junto a su esposa, la funcionaria municipal y empleada provincial, María Victoria Caillava. Laudelina aseguró que la pareja la había amenazado para que no revelara nada y que al día siguiente le entregaron el botín izquierdo del chico para que lo plantara en la zona para sostener la hipótesis del extravío. Algunos interpretaron un intento por devolver la causa al fuero ordinario.

Unas horas después, el goberna-

dor de Corrientes, Gustavo Valdés, se sumó a la operación judicial. A través de su cuenta de X sostuvo "se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan", dejando en claro que estaba al tanto de la versión que había dado Laudelina.

Una semana después, cuando fue indagada por la jueza federal de Goya por la desaparición de Loan, Laudelina, dijo que había sido amenazada y sobornada por Fernández Codazzi para hacer esa denuncia. Cuando ingresó al Penal de Mujeres de Ezeiza, las guardiacárceles le secuestraron 50 mil pesos que guardaba entre sus ropas.

Su hija Macarena también negó la versión del accidente y admitió que su madre fue presionada para hacer la denuncia. Sostuvo que Fernández Codazzi les dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, iba a pedir la detención de las dos. "Tuvimos mucho miedo", sostuvo la joven.

Fernando Burlando, abogado de la madre y los hermanos de Loan, pidió la inmediata detención de Codazzi, un allanamiento a su estudio y el secuestro de sus celulares. La jueza sólo accedió a decomisar su teléfono a fines de julio y ahora dispuso que sea indagado.

Fernández Codazzi será indagado esta mañana por el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, en un expediente distinto del que investiga la desaparición de Loan. Codazzi tiene fuertes vínculos con el poder político de Corrientes a partir de su relación con el senador Pellegrini, mientras que su ex esposa fue secretaria de Buenaventura Duarte, el ministro de Seguridad que tuvo que renunciar por la desaparición de Loan.

Loan había ido con su papá al paraje Algarrobal para visitar a su abuela Catalina Peña. Almorzó con otras personas y a las 14 salió junto a su tío Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi rumbo a una plantación de naranjas que está a unos 600 metros de la casa de Catalina.■

### Lo matan a martillazos para robarle un televisor y el celular

Sentado en una silla, con su cabeza ensangrentada, golpeado y muerto fue hallado Oscar Clutet (64) por su hijo Juan Manuel en su casa de Mariano Acosta. Por el crimen hay una pareja detenida, que registraron cámaras de seguridad del municipio de Merlo. Los investigadores aseguran que conocían a la víctima y que lo atacaron "pensando que tenía mucho dinero".

La vivienda -en San Fernando al 800- estaba muy sucia, con chapas y colchones -entre otros elementos- y faltaban un televisor de 32 bordeadora eléctrica.

Al hijo de Clutet, que había intentado comunicarse por WhatsApp, le llamaron la atención el portón de rejas abierto y la puerta principal semientornada con las llaves del lado de adentro. El cuerpo de su padre estaba en el comedor, cubierto de sangre. Según las primeras pericias, el hombre recibió al menos ocho heridas cortantes en la cabeza, fracturas en su cráneo y el rostro. La víctima, que había sido taxista, vivía solo, "en pésimas condiciones habitacionales y de aseo". pulgadas, un teléfono celular y una Según testigos, el hombre acumu- manija de prensa de hierro.■

laba desechos en su casa.

Se cree que la víctima conocía a sus atacantes y que éstos lo golpearon. "Los aguantaba en la casa. Los sospechosos tenían problemas de adicción de drogas", añadió la fuente. Tras un allanamiento ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Morón, a cargo de Paula Salevsky, la DDI de Morón detuvo a Leandro García (40) y Nancy Prado (38) en su vivienda, a unas veinte cuadras de la escena del crimen, y secuestró los objetos robados y el arma homicida, una



### Detienen al patovica de los Moyano

Gonzalo "El Patón" Basile, habitual patovica del gremio de Camioneros, fue detenido ayer en Constitución luego de golpear a policías de la Ciudad tras denunciar en la vía pública que ladrones merodeaban su auto Mercedes-Benz con intenciones de robo. El tatuado boxeador y un acompañante fueron sorprendidos por los agentes cuando intentaban pegarles a los dos supuestos ladrones.

### **Deportes**

### **Copa Libertadores**

# San Lorenzo cambió la cara y dejó el alma, pero cometió un error fatal que fue un regalo grande a Mineiro

Mejoró claramente el nivel de los últimos partidos de la Liga y se había puesto en ventaja muy rápido. Presionó hasta que pudo y mantenía la diferencia cuando llegó la falla de Altamirano.

#### **Análisis**

### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

San Lorenzo estaba dispuesto a rendirse el mejor homenaje en el décimo aniversario de la primera y única Copa Libertadores del club de Boedo consiguiendo un triunfo en la ida de los octavos de final en su estadio. Y casi lo logra: ganaba bien y estaba haciendo un partido perfecto ante el Atlético Mineiro de Gabriel Milito, que demostró no ser ningún cuco, pero el arquero Altamirano pifió y lo pagó con el 1-1 que lo obliga a ir a Brasil el martes próximo a buscar la victoria. En el medio visitará a Boca este domingo.

En poquitos días, Romagnoli logró construir una burbuja para aislar a sus muchachos de un presente institucional y deportivo complicado. Del sábado al martes, San Lorenzo pareció otro equipo y entregó todo lo que no había entregado hasta ahora. Un arranque demoledor. Una presión desesperante. Y el aprovechamiento del momento a favor del partido para marcar la diferencia en el arco de enfrente.

El Ciclón le hizo honor a su apodo y arremolinó a un Mineiro terrenal que, sin Hulk ni Vargas (lesionados) quedó mareado por la persecución asfixiante del conjunto local. Entendió, San Lorenzo, que era ahora, acá, en el Bajo Flores, el tiempo y el lugar para tomar las riendas y lanzarse al triunfo. Pipi diagramó un 4-1-4-1 para cubrir el ancho del campo y no darles cabida a los carrileros brasileños. Con Iván Leguizamón por la derecha y con Matías Reali por la izquierda pudo cortar el poder de ataque por los costados. Mientras le duró el combustible, San Lorenzo ganó cada pelota, anticipó, sorprendió y lastimó al Mineiro del Mariscal.

Hizo sacrificios este Ciclón herido en su orgullo. Eric Remedi apresuró su vuelta luego del esguince de rodilla sufrido ante Vélez por Copa Argentina para decir presente en el círculo central. Elian Irala se desdobló para colaborar en la recuperación y, a su vez, acoplarse a los de arriba. Y Alexis Cuello se vistió de gladiador para luchar contra los tres centrales visitantes. Y les ga-

#### LOS OTROS PARTIDOS

Gremio le ganó 2-1 a Fluminense, de local. De esa serie saldrá el rival de San Lorenzo- Mineiro. Además Colo Colo 1 Junior 0 cuyo ganador enfrentará al vencedor de River-Talleres en cuartos de final.

nó. Recogió de cabeza un buen centro de Matías Reali y puso el grito en el cielo en ese primer tiempo favorable al dueño de casa.

Un remate de Paulinho que rebotó en el pecho de Facundo Altamirano había sido el único tiro bajo los tres postes de los brasileños, que con el correr de los minutos empezaron a ganar terreno y a controlar más la pelota. El gran desgaste inicial le pasaba factura a San Lorenzo. La pregunta que preocupaba a esa altura de la noche era ¿cuánto aguantará el Ciclón?

El entretiempo fue más que oportuno. Cuando parecía que se pinchaba la burbuja azulgrana, recargó energías y respiró. Remedi llegó hasta ahí. Cumplió con su sacrificio, que valió la pena. El pibe Santiago Sosa lo reemplazó en el complemento. Reali casi incrementa con un derechazo cruzado.

San Lorenzo inflaba su confianza hasta que Altamirano pinchó la burbuja con un error grave al regalarle un rebote corto a Paulinho, que no perdonó. El empate fue un golpe al hígado del autoestima local. Más allá de una leve reacción final, no le alcanzó para ganar y deberá jugársela de visitante.



Protagonistas. Romagnoli le cambió la cara al equipo y no tuvo premio. Reali y Cuello, protagonistas. Un centro del primero se hizo gol con el cabezazo del otro. FOTOBAIRES



CALIFICACION DEL PARTIDO REGULAR ARBITRO: Gustavo Tejera (Uruguay)

#### En detalle

Cancha: San Lorenzo. Goles: PT, 17m Alexis Cuello (de cabeza); y ST, 13m Paulinho.

Cambios: ST, Santiago Sosa (5) por Remedi, 27m Nahuel Barrios por Leguizamón, Alan Franco por Otavio, Carlos Eduardo por Deyverson, 35m Nahuel Bustos por Reali, 37m Matías Zaracho por Bernard y Alisson Santana por Scarpa.

Amonestados: Cuello y Báez.

#### LLEGA UN DELANTERO

Francisco Fydriszewski, delantero, se sumó tras una conflictiva salida de Barcelona de Ecuador y no integra la lista de buena fe de la Copa. En Guayaquil avisan que iniciarán acciones legales. En Boedo confían que están en regla.

### **POLÉMICO CUARTETO**

### Más enfrentamientos en Boedo con la nueva Secretaría de Fútbol

La conformación de la nueva Secretaría de Fútbol ya genera polémica interna en este San Lorenzo que no goza de buen clima institucional. Tras la decisión del presidente Marcelo Moretti de correr a Néstor Ortigoza de las decisiones futbolísticas, se nombró a Julio Lopardo y Alejandro Tamer, dos vocales de Comisión Directiva, al frente de la nueva estructura junto con Angel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez.

Estos nombres causaron ruido interno. Lopardo fue vicepresidente en la gestión de Fernando Miele, señalado por muchos como quien intentó privatizar el club con la empresa ISL. En tanto, Tamer fue cofundador de la empresa Despegar y actualmente es subsecretario de Reforma Estatal en la secretaría de Transformación del Estado, cuya cabeza es Federico Sturzenegger, ministro de Desrregulación que intenta reglamentar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol.

# El primer gran desafío de Gallardo en su nueva etapa

El Muñeco tiene una altísima efectividad en cruces de eliminación directa, pero River no superó los octavos en las últimas dos Copas Libertadores.

### Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

La adrenalina ya se siente. Acelera los corazones y sube la tensión. Es el momento de los mano a mano en la Copa Libertadores. River afrontará el primer duelo ante Talleres por los octavos de final en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, que lucirá repleto esta noche desde las 21.30, con hinchas de los dos equipos en las tribunas. Y con Marcelo Gallardo, especialista en la materia, en el banco de suplentes de River, otra vez.

Después de haber sido el mejor de los primeros en la fase de grupos con Martín Demichelis, ahora, bajo el mando del Muñeco, River intentará imponer su historia para avanzar de ronda con el aliciente de definir de local. Y también tendrá un desafío: volver a atravesar la barrea de los octavos, algo que no pudo hacer en las últimas dos ediciones, en las que se quedó afuera tras caer con Vélez (en 2022, con Gallardo) y ante Inter de Porto Alegre (en 2023, con Demichelis).

El Muñeco tiene una estadística favorable en el mata-mata. En su primer ciclo como entrenador de River, entre copas locales e internacionales, el Millonario disputó 82 cruces de eliminación directa (a uno o dos partidos) y salió victorioso en 63, lo que marca una altísima efectividad del 77.7%. De esos triunfos, nada menos que cinco fueron frente a Boca, dos de ellos en finales (Supercopa Argentina y Copa Libertadores, ambas en 2018).

En lo que refiere exclusivamente a encuentros eliminatorios por competencias internacionales, los números del entrenador son también altos: de los 38 mano a mano que completó, superó 29, para un 78,38% de eficacia. Y también tiene una racha a favor contra equipos argentinos en cruces de eliminación internacionales: de trece disputados, pasó diez y cayó en 3.

De esos 13 enfrentamientos, 8 fueron por Copa Libertadores, de los que ganó 6 y perdió 2. Y si se contabiliza sólo en octavos de final, hubo 4 duelos contra argentinos, de los que superó 3 (a Boca, en 2015; a Racing en 2018 y a Argentinos en 2021) y cayó en 1 (con Vélez, en 2022).



Muñeco. Con los hinchas en Córdoba. Segundo partido de Gallardo, ahora por la Copa. ARIEL CARRERAS

De todos modos, más allá de los números favorables, Gallardo sabe que este cruce será muy difícil. "Contra Talleres va a ser una batalla", afirmó el sábado en la conferencia de prensa posterior al 1-1 con Huracán por la Liga Profesional, en su retorno al club. Y le agregó dos características: "física y de cabeza".

### En su primer ciclo, el Muñeco afrontó 82 cruces y ganó 63.

Para el Muñeco, además, hay una preocupación: el escaso tiempo de trabajo que tuvo con su plantel antes de este duelo. Por eso, también comentó: "Hay que tener mucha precisión para que los jugadores asimilen rápidamente el concepto".

Y, con respecto a estos 180 minutos que se vienen, agregó: "Es un gran desafío para mí, para todo el cuerpo técnico, para los jugadores, para los dirigentes porque el tren ya está en marcha y nosotros nos subimos a ese tren y en pocos días tenés que intentar preparar el mejor equipo posible para la competencia que ya se está jugando y se aproxima a un partido de

| Talleres             | River                  |
|----------------------|------------------------|
| Guido Herrera        | Franco Armani          |
| Gastón Benavídez     | Fabricio Bustos        |
| Matías Catalán       | Germán Pezzella        |
| Lucas Suárez         | Paulo Díaz             |
| Blas Riveros         | Enzo Díaz o Casco      |
| Marcos Portillo      | Rodrigo Aliendro       |
| Franco Moyano        | Matías Kranevitter     |
| Matías Galarza       | Pablo Solari o Simón   |
| Alejandro Martínez   | Franco Mastantuono     |
| Bruno Barticciotto   | C. Echeverri o Lanzini |
| Federico Girotti     | Adam Bareiro           |
| DT: Walter Ribonetto | DT: Marcelo Gallardo   |
|                      |                        |

Cancha: Mario Kempes (Córdoba). Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).



Copa, con lo que eso significa. Un partido de ida y vuelta, donde tenés que tener mucha lucidez para jugarlo, tenés que prepararlo de muy buena manera, con la cabeza, hay que estar enfocado en esta eliminación de partido de 180 minutos. Entonces, listo, ya sabemos a dónde nos íbamos a subir. E intentamos darle la información a los jugadores de cómo queremos jugar, de qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir".

equipo, Gallardo esperará por Claudio Echeverri hasta último momento. El Diablito arrastra molestias físicas y su presencia en el Kempes está en duda. Si no llega, su lugar podría ser ocupado por Manuel Lanzini. En tanto, Fabricio Bustos (en el lateral derecho) haría su debut, tras llegar del Inter de Porto Alegre, y Matías Kranevitter sería el volante central.

Por su parte, Talleres no llega en las mejores condiciones. Tras el receso, todavía no ganó. De los cinco partidos que jugó por la Liga Profesional, empató 4 y perdió 1. A su vez, no contará con el paraguayo Ramón Sosa, quien entró en conflicto con la dirigencia luego de no ser transferido al Nottingham Forest de Inglaterra ni con Rubén Botta, quien está desgarrado. Dos de sus figuras más importantes.

Eso sí, la "T" cuenta con su estadística a favor ante el River de Gallardo. El conjunto cordobés es uno de los poquitos que está arriba en el historial en el primer ciclo del Muñeco. Tiene cuatro triunfos contra tres del Millonario, en siete partidos jugados.

Ese dato, para el hombre de la estatua, también implica un desafío en este duelo por los octavos de fi-En cuanto a la definición del nal de la Copa Libertadores.■

CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 40 **Deportes** 

### Copa Sudamericana



Abrió el camino. Maravilla Martínez sale gritando su gol en Viña del Mar luego de un gran desborde de Carbonero. Fue el 1-0. El colombiano hizo un gran primer tiempo.

# Racing pisó fuerte en Chile y se trae media clasificación en el bolsillo

Ganó sin discusión a Huachipato y define el pase en el Cilindro. Maravilla Martínez volvió al gol y le hicieron el penal que convirtió Juanfer Quintero.

### **Análisis**

### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Necesitaba un triunfo, claro. Pero también, una actuación convincente. Sobre todo, después de tantos desniveles y la derrota ante Gimnasia de local. Y en el torneo que Gustavo Costas se fijó como prioridad, Racing se impuso con autoridad en Viña del Mar y dio un gran paso de cara a los cuartos de final de la Sudamericana.

La victoria ante Huachipato se empezó a gestar en el primer tiempo y se confirmó cerca del epílogo, cuando el grupo de hinchas que viajó a la costa del Pacífico sufría por las oportunidades desperdiciadas. Esta vez, Racing pegó primero y Gabriel Arias casi no pasó sustos en el complemento. La revancha será el próximo martes en Avellaneda.

Costas, que había guardado demasiado frente a los platenses, esta vez apostó a sus mejores jugadores. Hubo cambios nominales y uno táctico. La línea de cuatro se impuso del otro lado de la Cordillera con la presencia de Facundo Mura en el lateral derecho, el ingreso de Leonardo Sigali y Santiago Sosa en el puesto que más conoce, sobre la mitad de la cancha.

El ex volante de River y Atlanta United fue clave. No sólo porque fue salida y conectó con Agustín Almendra en la zona neurálgica; también, porque retrocedió como un tercer central entre Sigali y Santiago Quirós cuando el partido lo ameritó.

Hubo otro futbolista que le modificó la cara al equipo. De Baltasar Rodríguez se trata. Con mayor ma- Martínez abrió para Gabriel Rojas,

nejo y dinámica, articuló las líneas. Sin embargo, en este contexto, el más desequilibrante resultó Johan Carbonero, especialmente en la etapa inicial. El colombiano es un puñal cuando el rival ofrece espacios.

### Costas usó línea de cuatro y tuvo una defensa más sólida.

Ya había mostrado su destreza y velocidad en la jugada previa al primer grito celeste y blanco cuando encaró mano a mano y asistió a Maravilla. El disparo de Martínez reventó el travesaño. Un ratito después, Carbonero tuvo una participación vital en la apertura del marcador.

Baltasar recuperó, Maravilla

el lateral filtró para Carbonero y el desborde y centro atrás del colombiano encontró al "9" de frente al arco de Fabián Cerda para definir con una arremetida.

El equipo se mostró más ordenado con la línea de cuatro, pero no renegó de su habitual protagonismo. En la recuperación y el juego directo comprometió a los chilenos. Sobre todo, con los lanzamientos para Carbonero, Maravilla y, en menor medida, Maximiliano Salas.

Huachipato se hizo cargo de la tenencia, acumuló una mayor cantidad de pases y tuvo en Gonzalo Montes a su estratega. El uruguayo, justamente, fue quien fabricó la mejor jugada de su equipo cuando recién arrancaba el partido. Jugó una pared con su compatriota Thiago Vecino, pero su tiro cruzado, al segundo palo, se perdió desviado.

Hasta que se acomodó Racing,

claro, y empezó a llegar más seguido hasta los dominios de Cerda, una situación que se acentuó en el complemento, cuando el equipo argentino dominó, fundamentalmente desde el ingreso de Juan Fernando Quintero.

Costas prescindió de Carbonero, el más incisivo, pero brilló el talento de otro producto de la tierra del café. Juanfer es cerebral y empezó a gestionar el fútbol que le había faltado a Racing, más allá de la explosión en el ataque.

Creció Rojas, punzante por la izquierda. Se soltó Almendra. Y si fallaba alguno en el medio, Sosa aparecía para abortar cualquier situación de peligro.

Pero le faltaba rematarlo a la Academia. Cerda tapó un tiro de media distancia de Sosa, de un desborde de Rojas casi llega un gol en contra y Almendra sacudió el travesaño.

Hasta que llegó el penal, un error del árbitro Roberto Pérez que corrigió el VAR. Maravilla quedó mano a mano y Cerda lo derribó. El peruano dijo "siga, siga", pero la tecnología no falló. Tampoco Quintero, que definió de zurda.

Racing ahora espera más tranquilo el duelo en el Cilindro, justo cuando más cuestionado estaba su entrenador. Sí, justo Costas, un emblema celeste y blanco que supo ser campeón internacional. Su meta es repetir aquella inolvidable gesta de 1988. ■

#### Huachipato Racing 24 Fabián Cerda 21 Gabriel Arias 28 Maxi Gutiérrez 34 Facundo Mura 4 Benjamín Gazzolo 5 30 Leonardo Sigali 13 Renzo Malanca 35 Santiago Quirós 2 Antonio Castillo 27 Gabriel Rojas 32 Agustín Almendra 6 26 Leandro Díaz 11 Sebastián Sáez 13 Santiago Sosa 8 Gonzalo Montes 22 Baltasar Rodriguez 6 6 Claudio Sepúlveda 5 7 Maximiliano Salas 5 23 Cris Martinez 9 Adrián Martínez 7 36 Thiago Vecino 17 Johan Carbonero 7 DT: Igor Oca DT: Gustavo Costas

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: REGULAR ARBITRO: Roberto Pérez (Perú)

#### En detalle

Estadio: Sausalito (Viña del Mar). Goles: PT, 32m Adrián Martinez; ST, 44m Juan Fernando Quintero (penal). Cambios: ST, 15m Carlo Villanueva (4) y Maxi Rodríguez (4) por Vecino y Sáez; 16m Quintero (7) por Carbonero; 30m Mario Briceño por Gutiérrez; 31m Nazareno Colombo por Baltasar Rodríguez; 38m Santiago Silva y Julián Brea por Sepúlveda y Díaz; 45m (+3) Santiago Solari y Bruno Zuculini por Salas y Almendra. Amonestados: Cerda y Baltasar Rodríguez.

#### **EL OTRO PARTIDO**

Corinthians le ganó 2-1 de visitante a Bragantino el partido de ida. Giovane y Magno marcaron para el equipo de Ramón Díaz y descontó Júnio.

### **AUTORIZACIÓN**

### Conmebol permitió el partido de vuelta se juegue en el Cilindro

Finalmente, la Conmebol confirmó que Racing podrá jugar en su estadio la revancha ante Huachipato, el próximo martes.

Se había puesto en duda la localía por el pésimo estado del campo de juego. Y había un antecedente preocupante. A fin de cuentas, en la fase de grupos no pudo utilizar el Cilindro ante Sportivo Luqueño por las condiciones del terreno. La mudanza a la cancha de Lanús generó críticas entre los socios, especialmente.

Desde hace dos semanas, muy a pesar del partido que Racing tuvo que jugar en su casa ante Gimnasia, se trabajó a fondo para acondicionar el césped.

En ese sentido, el supervisor de campos de la AFA, Gerardo Albornoz, mandó dos cancheros que colaboraron con Walter Aciar, a cargo del pasto en la Academia.

El lunes, los inspectores del organismo continental revisaron el campo y terminaron dando el okey. El comunicado oficial se conoció anoche, un rato antes de la victoria de la Academia ante los chilenos.

# Alarma en Boca: Cavani no se entrenó y es duda ante Cruzeiro

El uruguayo sufre un estado gripal y su presencia mañana ante los brasileños es una incógnita.

### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Cuando parecía que Boca recuperaba soldados para afrontar la serie de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro, el ensayo de ayer por la mañana encontró una mala noticia para Diego Martínez. Edinson Cavani no pudo trabajar con normalidad y su presencia es una incógnita. El uruguayo padece un estado gripal, ni siquiera llegó a cambiarse en el vestuario y regresó a su casa. En el caso de que no se recupere a tiempo, su lugar será ocupado por Milton Giménez.

Cavani se corporizó en un futbolista clave en el ciclo de Martínez. Sólo en 2024, el año en que se destapó, marcó 16 goles. El mes pasado sufrió una lesión muscular que lo marginó del primer choque ante Independiente del Valle correspondiente al repechaje. En la vuelta, disputada en la Bombonera, marcó el gol que le posibilitó



Hay que esperar. Cavani "volaba de fiebre", según explicaron.

llegar a esta instancia.

Según confiaron desde el predio de Ezeiza, Cavani volaba de fiebre. Por eso el Departamento Médico decidió que haga reposo. En el ensayo futbolístico, Giménez se mo-

### **COPA ARGENTINA**

Esta noche, desde las 19 en Independiente, Argentinos y Huracán jugarán por los 8vos de final. vió al lado de Miguel Merentiel. No obstante, el técnico no quedó conforme con lo que observó ayer.

Cristian Lema, que arrastraba una sobrecarga, fue el primer marcador central y Gary Medel, el segundo. Durante el entrenamiento, Martínez rotó sus posiciones disconforme con el retroceso. Marcos Rojo jugó para los suplentes, un buen indicio tras su desgarro en el gemelo izquierdo. El capitán estará en el nómina de concentrados. ¿Será titular?

El cambio más significativo, más allá del regreso de Lema, se dio en la mitad de la cancha. Jabes Saralegui estuvo en el banco ante Independiente Rivadavia y ocupó el lugar de Brian Aguirre. Se trata, en definitiva, de un volante puro. Aunque no está definido que vaya a ser de la partida.

Martínez ayer paró a Sergio Romero; Luis Advíncula, Lema, Medel, Lautaro Blanco; Saralegui, Pol Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Giménez y Merentiel.

Enfrente hubo un equipo conformado por suplentes en el que se destacó Ignacio Miramón. Por fin, el volante de 21 años pudo entrar en acción tras firmar los papeles que se demoraron por una serie de trámites burocráticos con Lille. A tal punto que no pudo ser inscripto en la lista de buena fe. Tampoco, Aaron Anselmino, inscripto en Chelsea, a pesar de que se quedará un año más en el club.

El ex volante de Gimnasia La Plata, que llegó a préstamo en 18 meses con una opción de 3 millones por el 50% del pase, ocupará el lugar de Equi Fernández, que ayer fue presentado en el Al Qadsiah. ■

### Central en el Gigante y Lanús va a Quito

Central y Lanús, ambos de discretas campañas en la Liga local juegan sus partidos de ida de los octavos. Los rosarinos abrirán el Gigante para recibir a Fortaleza y el Granate va a Quito a luchar con la Liga y con la altura.

Aunque en el torneo doméstico no destacan, Central vuelve al escenario donde el fin de semana le ganó 1-0 a Newell's. Y eso significa mucho para cargar el tanque de combustible de lo emotivo. Lanús, tras aquel golazo de Walter Bou a Tigre, perdió 3-1 en la última fecha con Riestra en Soldati.

El Canalla no la tendrá fácil. Fortaleza es escolta a un punto de Botafogo en el Brasileirao, con un partido menos y cuando se está por disputar la fecha 23.

En la LigaPro de Ecuador, disputadas dos fechas, la Liga lidera con puntaje ideal, 6 goles a favor y uno en contra.

En los 16 avos, Central le ganó a Inter de Porto Alegre por 1-0 con

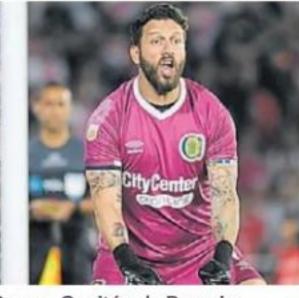

Broun. Capitán de Rosario.

Rosario Central **Fortaleza** 

Impulsado por la victoria en el clásico rosarino, Central será local de Fortaleza, que ganó el Grupo Dy así salteó los 16 avos. Su DT es Vojvoda, un ex Newell's.

Cancha: Rosario Central. Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela).





Bou. Esperanza de gol granate.

Liga de Quito Lanús

Liga viene de eliminar a Always Ready. El equipo del argentino Pablo "Vitamina" Sánchez ganó los dos partidos. Lanús fue primero de su zona.

Cancha: Paz Delgado (Quito). Arbitro: Juan Gabriel Benitez (Paraguay).



gol de Campaz y se clasificó al igualar 1-1 en el Beira Río. Fortaleza logró el acceso directo a octavos al ser primero del Grupo D que compartió con Boca, Trinidense y Potosí.

En el equipo brasileño juegan los argentinos Tomás Cardona, Emanuel Britez, Tomás Pochettino, Emmanuel Martínez, Imanol Machuca, Juan Martín Lucero y Eros Mancuso, que está lesionado.

En el otro partido, Liga fue tercero de su grupo de la Libertadores y "bajó" a la Sudamericana donde eliminó a Always Ready. Lanús, en cambio, entró directo a octavos por haber sido primero en el Grupo G. En el equipo de Vitamina Sánchez juegan los argentinos Lisandro Alzugaray, Ezequiel Piovi y Andrés Zanini.

Matías Lequi, interino de Central, y Ricardo Zielinski, técnico de Lanús, hasta anoche no habían 21.30 DSport confirmado a sus once. ■

42 **Deportes** CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### **Fútbol internacional**







Mateo Retegui. Dio el salto desde Genoa a Atalanta. REUTERS

# Debuta Mbappé y Real Madrid-Atalanta definen la Supercopa

El esperado estreno del francés con la camiseta blanca es lo más destacado del choque entre el ganador de la Champions y el de la Europa League.

### VARSOVIA, POLONIA. ESPECIAL

La lucha entre Goliat, el gigante filisteo de casi tres metros, y David, el modesto pastor de ovejas israelí, es un recurso clásico al que se echa mano para hacer referencia a un enfrentamiento deportivo a priori desigual. Esa batalla bíblica se reeditará hoy, cuando Real Madrid y Atalanta se enfrenten en el Estadio Nacional de Varsovia, a orillas del río Vístula, para definir al ganador de la Supercopa de Europa. El encuentro que tradicionalmente abre la temporada de competencias internacionales en el Viejo Continente comenzará a las 16 (transmitirá ESPN) y marcará el debut del francés Kylian Mbappé en el conjunto español.

La historia traza una brecha enorme entre los dos conjuntos que pelearán por la 49ª edición de un torneo que comenzó a jugarse en 1974 y que tuvo como primer vencedor al Ajax. Real Madrid accedió a este encuentro por haber ganado el 1 de junio en Wembley su 15ª Champions League, un récord que parece inigualable, y peleará por su sexta Supercopa. En caso de lograrla, se convertiría en el más ganador en la historia (comparte la cima con Milan y Barcelona).

En cambio, Atalanta competirá por primera vez por este trofeo tras

continental, la Europa League, al derrotar sorpresivamente a Bayer Leverkusen en la final disputada el 22 de mayo en Dublín (esa fue la única derrota del conjunto alemán en toda la temporada). Este será el cuarto año consecutivo en que habrá un debutante en este duelo: Villarreal en 2021 (perdió con Chelsea), Eintracht Frankfurt en 2022 (cayó ante Real Madrid) y Manchester City en 2023 (venció a Sevilla).

### Vinicius rechazó una oferta de mil millones de euros de Arabia.

Pero no solo la historia dibuja un abismo entre los dos contendientes. En estos días, el Madrid cuenta, según el sitio especializado Transfermarkt, con el plantel más caro del planeta: está valuado en 1.360 millones de euros. A una dotación galáctica, que ya contaba con un seleccionado planetario (el inglés Jude Bellingham, el brasileño Vinicius, el croata Luka Modric, el uruguayo Federico Valverde, el belga Thibaut Courtois y los franceses Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, que se lesionó ayer, entre otros), se sumó Mbappé.

Después de años de chichoneo, el francés finalmente se incorporó haber conseguido su primer título al Merengue tras dar por cerrado central Caleb Okoli, los mediocam- fueron clave en su decisión.

su tenso vínculo con Paris Saint-Germain. Firmó un contrato hasta 2029, vivió una presentación estelar en el Santiago Bernabéu y hoy vestirá por primera vez de blanco, ya que tras disputar la Eurocopa con su seleccionado, gozó de un descanso extra y no jugó ninguno de los amistosos de su nuevo equipo en Estados Unidos. Se presume que Carlo Ancelotti lo incluirá como titular en el ataque junto a los brasileños Vinicius y Rodrygo.

La otra compra del gigante español, que le demandó una inversión de 72 millones de euros, fue la de otro brasileño, el joven Endrick, cuyo traspaso estaba acordado con Palmeiras desde hacía un año y medio, pero que recién se hizo efectivo el mes pasado, cuando el delantero alcanzó la mayoría de edad. Como contrapartida, el vigente campeón de la Liga y la Supercopa de España ya no cuenta con el alemán Toni Kroos, quien se retiró tras la Euro, y con Nacho Fernández, capitán hasta la pasada temporada, quien partió al Al-Qadsiah saudí.

Muy lejos de las contrataciones siderales de su rival y con un plantel valuado en 433,6 millones de euros, Atalanta ha vivido un rompedero de cabeza después haber festejado el título de la Europa League, el más importante en su corto palmarés. Las ventas del zaguero

### **PRIMERAS DECLARACIONES**

### Sigue la fiebre por Julián Álvarez, recién llegado al Atlético de Madrid

Sigue la fiebre por Julián Álvarez. En España aseguran que se trata de un fichaje histórico para el Atlético de Madrid. Un jugador de 24 años "en plenitud", dice Marca. Y"con un palmarés histórico". Así, con la llegada del Araña el Aleti parece haber aplacado el "efecto Mbappé", y presentó a su flamante fichajecon un video utilizando el apodo del delantero, que habló por primera vez. "Si hay algo que puedo prometer es que siempre voy a esforzarme al máximo y dar lo mejor dentro del campo para ganar con esta camiseta y ayudar al equipo", expresó el delantero en un video difundido por el club donde afirmó que se encuentra "muy contento e ilusionado" y con "las expectativas muy altas".

Julián subrayó la gran relación que tiene con Diego Simeone, DT del equipo, y con sus hijos ya que coincidió con Gianluca en las inferiores de River, con Giovanni en la Selección y con Giuliano en los recientes Juegos Olímpicos. También contó que De Paul y Molina

pistas Aleksey Miranchuk y Nadir Zortea, y los delanteros Nicolò Cambiaghi y Duván Zapata (cinco hombres con buena participación en el equipo la temporada pasada) fueron el menor de los problemas con los que cohabita el veterano entrenador Gian Piero Gasperini.

Dos pilares de este conjunto, el defensor Giorgio Scalvini y el atacante Gianluca Scamacca (ambos integrantes del seleccionado italiano) sufrieron roturas en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderán gran parte de la temporada. Ante Real Madrid, tampoco podrán jugar por lesiones el zaguero Rafael Toloi y el talentoso mediocampista Nicolò Zaniolo, cedido hace 40 días por el Galatasaray turco luego de una irregular temporada en el Aston Villa inglés.

Pero los problemas de Gasperini no se limitan a las lesiones. El mejor jugador de este equipo, el mediocampista neerlandés Teun Koopmeiners, se declaró en rebeldía a fin de forzar su traspaso a Juventus. "Todo iba bien hasta hace una semana, cuando decidió no jugar ni entrenarse más con nosotros. Está agobiado y con esta actitud no puede ser útil ni al club ni a sus compañeros", explicó el DT. Un camino similar eligió el delantero maliense El Bilal Touré, quien tampoco forma parte de la delegación que viajó a la capital polaca.

Ante tantas dificultades, Atalanta se reforzó como su presupuesto le permitió. La mayor inversión (22 millones de euros) la hizo para sumar a Mateo Retegui, quien probablemente será titular. Una buena primera temporada en Europa, con la casaca de Genoa (hizo 9 goles en 31 partidos) le abrió esta puerta al exdelantero de Tigre, Boca, Estudiantes y Talleres. Además de Zaniolo, también llegaron el zaguero central inglés Ben Godfrey (Everton) y el mediocampista ghanés Ibrahim Sulemana (Cagliari).

Sin victorias en los tres amistosos que disputó durante la pretemporada y con su plantel diezmado, La Dea apelará a un recurso conocido en el exitoso ciclo de Gasperini, que comenzó en junio de 2016: sus divisiones inferiores. De los 24 jugadores convocados para el duelo con Real Madrid, 11 se formaron en la cantera bergamasca (una de las más fecundas de Europa en los últimos años) y siete son menores de 20 años.

No es necesaria una mirada extremadamente perspicaz para detectar que Real Madrid es favorito para salir victorioso del Estadio Nacional de Varsovia. Si así sucede, dos hombres reescribirán los libros de récords: Luka Modric, ahora capitán, logrará su 27° título con el Merengue y se convertirá, en solitario, en el jugador más ganador (hasta ahora, iguala con Nacho) y Carlo Ancelotti llegará a 14 consagraciones y alcanzará a Miguel Muñoz como el entrenador más exitoso en la historia del club.■



Deportes

CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### **Automovilismo**

Franco Colapinto compartió un paseo en auto con Clarín por Palermo, espera su gran chance y avisa: "El plan para 2025 es ganar la Fórmula 2".

# "Estoy listo para subir a un Fórmula 1 y quiero llegar lo antes posible"



### Roberto Berasategui

Especial para Clarín

"Se me puso la piel de gallina cuando los chicos me gritaron", comentó Franco Colapinto casi tímidamente frente al Planetario, cuando un grupo de pequeños descendió de un micro escolar y lo aclamó. Suele suponerse a la distancia que los partícipes del exclusivo mundo de la Fórmula 1 están saturados con vivencias que anulan la capacidad de asombro. Sin embargo, hay algunas situaciones que los sacuden y los quitan del eje al que están acostumbrados.

Colapinto es el argentino que más cerca está de competir en la Fórmula 1. Piloto en la Fórmula 2, la previa de la máxima categoría, protagonizó una tanda de entrenamientos oficiales en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico circuito de Silverstone, donde aceleró uno de los monoplazas de Williams.

Y acá está Colapinto en Palermo, casi como un chico más de ese grupo que lo vitoreó. El piloto que coquetea con la Fórmula 1 aceleraba un Ford Cobra Shelby rabioso, con los míticos colores de Gulf, los que hicieron historia en Le Mans y en tantas pistas del mundo. "No puedo creer que esos chicos me saluden con tanto fervor: es muy fuerte", se sinceró Franco ante Clarín, que lo acompañó en la butaca derecha del exclusivo vehículo.

Fue un día distinto para Colapinto en Buenos Aires. La empresa petrolera le propuso realizar una recorrida por la capital con ese vehículo que roncaba tan fuerte que no podía pasar inadvertido. A tal punto que en su paseo el tránsito se bloqueó ante la curiosidad y el saludo permanente de los automovilistas, que no podían creer que el que estaba parado al lado en el semáforo fuese el piloto argentino.

"Hacía mucho que no pasaba días de invierno en la Argentina. Yo me fui a los 14 años a Europa y mis regresos siempre son en verano", recordó.



De paseo por Palermo. El piloto Franco Colapinto, al volante, durante la entrevista con Clarín.

### -¿Qué se siente cuando recibís tanto cariño del público?

-Uno necesita el apoyo de la gente. La F1 es muy política. Y cuando ves que en un circuito lejano hay una bandera argentina colgada o con tu nombre, te llena de energía. Y vivir tanto cariño acá es increíble. Los argentinos somos muy pasionales en todos los deportes. Mis rivales me miran porque no tienen ni un cuarto de las reacciones que yo logro en las redes y eso obedece a que los argentinos somos muy sanguíneos. Supongo que ellos estarán celosos, pero no me dicen nada.

### -Ahora te subiste a un Fórmula 1. ¿Hubo un quiebre?

-Sí, se notó. Yo soñé con llegar a la F1. Haberlo conseguido a esta edad hace que el resto de los objetivos estén a la vuelta de la esquina. La chance que me dio Williams es única: en su casa y siendo argentino, es histórico. Por suerte dejé de lado otras cosas y lo disfruté.

### -¿Qué se viene?

-El siguiente paso es la F2. Es mi trabajo. Sé que si hago las cosas bien, el resto llegará.

# -¿Qué es lo más duro del trabajo? -Estoy lejos de mi casa y es muy duro estar sin nadie cuando las cosas no te salen por un abandono o una mala carrera. El plano físico es muy



### Hamilton y Alonso son mis ídolos, pero debo perderles el respeto porque si comparto circuito con ellos debo intentar ganarles".

importante, porque un auto de Fórmula 1 te exige tremendamente. Y el aspecto mental y psicológico es fundamental. Si no estás fuerte ahí, el resto no avanza.

### -¿Cómo trabajás ese aspecto?

-Le meto duro. Yo tengo en claro cuál es mi objetivo. Y sé que debo darlo todo. Un ejemplo concreto de cómo trabaja la cabeza es Max Verstappen. Se baja del auto casi sin transpirar y no se entrena. No hay nadie con una mentalidad como la de él: es muy fuerte. Hay que tener la cabeza fría.

Colapinto repite a cada rato que es uno de los mejores días que pasó en la Argentina. "¡Qué ganas de acelerar este bicho, por Dios! Deberíamos irnos al autódromo", bromea en medio de la avenida Figueroa Alcorta, donde parece retumbar el abrumador ronquido del motor. Sin embargo, "peina" el acelerador para que el Cobra se deslice con parsimonia por la vía pública.

### -¿Hay muchas presiones en la Fórmula 1 o en la Fórmula 2?

-Distintas presiones. Hace muchos años no sabía si iba a correr el fin de semana siguiente porque no tenía presupuesto. Eso es presión de verdad. Hoy sé que estoy en Williams en F2 y es un orgullo enorme más que una presión. Fui muy feliz con ese test en Silverstone, no sólo porque me fue muy bien sino porque disfruté cada minuto. Nunca se sabe cuándo se repetirá.

-¿Cuál es tu plan para 2025?

-Mi plan para 2025 es ganar la Fórmula 2, pero hay que preguntarles a mis managers qué sucederá. Hay un tema de necesidades y de presupuestos. Por ejemplo, ahora llegó Carlos Sainz a Williams. Eso me gusta. Sainz y Alex son dos grandes pilotos y llevarán a Williams al lugar que merece. Es un proceso largo. Y ojalá que cuando llegue yo esté en condiciones para estar competitivo. Pero ahora debo concentrarme en pelear por la corona de la Fórmula 2 desde la primera carrera. Este año tuve las tres primeras de adaptación y allí perdí el tren para luchar por el título.

### -¿Qué pasó por tu cabeza cuando te subiste al Williams?

-Pasan muchas cosas por la cabeza cuando te subís a un Fórmula 1. Mucho sacrificio, muchos momentos buenos y malos que quedan atrás y que te permitieron llegar allí. El sueño se va cumpliendo y eso es lo mejor.

#### -¿Cómo es el trabajo con los simuladores de la Fórmula 1?

-El simulador consiste en manejar mucho. No puedo hablar porque es confidencial: los equipos invierten mucho dinero en ese instrumento. El simulador es igual a la vida real. Se prueban muchos tipos de viento, que influyen muchísimo en el rendimiento del auto. Todo se entrena. Y si chocás, es gratis (risas). Un volante de F1 tiene muchísimas opciones. Todo eso hay que aprenderlo. Uno maneja a 350 kilómetros por hora y por la radio te piden que cambies configuraciones del auto. Nos dan 8 horas por día para el simulador. Cortamos un rato al mediodía para almorzar. Sólo bajamos para analizar la data. Amo hacer todo esto, pero son muchas horas mirando pantallas y estudiando datos.

### -Si mañana te llaman de Williams y te dicen que por cualquier causa tenés que correr en la próxima fecha de la Fórmula 1, ¿estás listo?

-Estoy más que listo para subirme a la Fórmula 1. Cuando me subí al Williams en Silverstone fue complejo porque es un circuito muy difícil, con curvas complejas, muchos cambios de dirección, mucha fuerza G. Sin embargo, creo que anduve muy bien. Trabajo mucho en el simulador. Pero sé que estoy listo y que cuando se dé, estoy para subirme.

### -¿Hay un límite para subirse a la Fórmula 1?

-No tengo un límite para llegar a la F1. Quiero llegar lo antes posible. Las oportunidades deben aprovecharse, como la que se dio hace poco para la práctica. Hoy hay pilotos de 40 años, como Hamilton y Alonso, que están súper competitivos.

Fin del recorrido. El Ford Cobra se estaciona en el complejo de Costa Salguero. Algunos chicos y chicas corren detrás del auto, intentando obtener una foto o un autógrafo de Colapinto. Franco le agradece a cada uno y de verdad disfruta. Se despide del auto deportivo como si fuese una persona y respetuosamente saluda a un acompañante que, al igual que el piloto, vivió una jornada inolvidable a bordo de un auto único y del manejo de quien sueña con concretar el viejo anhelo de competir en la máxima categoría del automovilismo internacional.

CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 **Deportes** 45

### **Polideportivo**

# Canapino vuelve al TC en el Gálvez y completará la temporada en un Camaro

Manejará un Chevrolet del equipo de Gustavo Lema y este fin de semana será compañero de Guillermo Ortelli.



De regreso. Agustín Canapino fue tetracampeón del Turismo Carretera con Chevrolet. TONY BOSCO

Agustín Canapino confirmó lo que se sospechaba desde que el equipo Juncos Hollinger Racing lo desvinculó en la mitad de la temporada de la IndyCar estadounidense: correrá en el Turismo Carretera. El arrecifeño volverá a la categoría que ganó cuatro veces y que dejó hace un año y medio, cuando emprendió su aventura en Estados Unidos.

Veinticuatro días después de su último posteo - la P10 en la clasificación de la carrera en Toronto-. el Titán abrió su cuenta de Instagram y escribió: "A partir de este fin de semana en Buenos Aires. vuelvo a correr en el Turismo Carretera, en el equipo Canning Motorsports. Voy a estar corriendo con una Chevy y a partir de la próxima ya vamos a estar a bordo de un Camaro, usando el #86", confirmó sobre la decisión de no tomarse un tiempo sabático y seguir en competencia en el automovilismo nacional.

"Muchas gracias a quienes lo hicieron posible: Gustavo Lema, Walter Perez y Sergio Vagnoni, todos los integrantes del equipo y a cada uno de los sponsors que forman parte del proyecto. Vamos a dar el máximo en cada fecha, como siempre lo hemos hecho, pero con el desafío de vivir en carne propia esta transformación histórica que está viviendo la categoría", agregó.

El piloto argentino escribió el comunicado en el que no hizo referencia a su alejamiento de la Indy-Car desde Estados Unidos, donde pasó unos días de vacaciones en Miami y Orlando.

Hoy llegará a Buenos Aires y mañana se irá al autódromo Oscar y Juan Gálvez para readaptarse tras

estos ocho meses enfocados en autos de fórmula.

Aunque en diferentes circunstancias -la temporada de la Indy-Car ya había concluido-, Canapino también disputó el tramo final del TC el año pasado, cuando compitió en las últimas seis carreras con el Chevrolet campeón 2019, el último armado por su papá Alberto, atendido por el JP Carrera de Gustavo Lema.

En el Canning Motorsports, el piloto de 34 años tendrá como compañeros a Santiago Mangoni, Santiago Álvarez, Valentín Aguirre y Diego Ciantini. Y en Buenos Aires, también a Guillermo Ortelli, quien justamente correrá con el Chevrolet Camaro que luego le cederá al multicampeón argentino en San Luis, donde comenzará la Copa de Oro. "¡Bienvenido a casa! Que lindo poder seguir disfrutando juntos", lo recibió el séptuple campeón del TC.

Si bien se destacan la presencia de Canapino y Ortelli, el otro gran regreso en el cierre de la etapa regular del TC es el del Gurí Martínez, a bordo de un Ford Mustang. Es que entre los 51 autos inscriptos, 35 son de nueva generación, más del triple que en el inicio del campeonato, en El Calafate, donde hubo diez.■

### **EL NÚMERO**

son los títulos conseguidos por Agustín Canapino en el Turismo Carretera, todos con Chevrolet: 2010 (a los 20 años), 2017, 2018 y 2019.

### Popyrin, campeón para la historia en Montreal

MONTREAL, CANADÁ. ESPECIAL

Alexei Popyrin conquistó el Masters 1000 de Montreal al vencer por 6-2 y 6-4 al ruso Andrey Rublev y se convirtió en el primer tenista australiano en ganar un torneo de esta categoría en 21 años, porque el último había sido Lleyton Hewitt en Indian Wells 2003.

"Significa mucho para mí, por todo el trabajo duro que he realizado a lo largo de los años y todos los sacrificios", dijo el australiano de 25 años, quien logró tres victorias ante jugadores que están en el top ten del ranking para ganar el trofeo.

Popyrin subió de esta manera al 23° puesto del ranking y sumó esta consagración a las conseguidas en Singapur en 2021 y en Umag en 2023. Salvó tres puntos de partido para derrotar al número 10 del mundo, Grigor Dimitrov, en la ter- Lehecka por 7-6 (7-3) y 6-3.

cera ronda. Después derrotó al número 6, Hubert Hurkacz, en cuartos de final. Y en la final hizo lo propio con Rublev, quinto.

Es el segundo campeón con peor ranking de la historia del torneo, detrás del sueco Mikael Pernfors, que era 95° en 1993. Y es el primer tenista en ganarle a cinco top 20 en un torneo desde que Novak Djokovic lo hiciera en las ATP Finals de 2022.

### VICTORIA DE BÁEZ

En el Masters 1000 de Cincinnati, Sebastián Báez venció a Marcos Girón por 6-4, 5-7 y 7-6 (8-6). Francisco Cerúndolo perdió con Karen Kachanov por 6-0 y 6-3 y Mariano Navone cayó ante Jiri

### Daley anunció su retiro tras su quinta medalla

LONDRES, INGLATERRA. ESPECIAL

El británico Tom Daley anunció su retiro de los clavados pocos días después de competir en quintos Juegos Olímpicos. Debutó en Beijing 2008, ganó oro y bronce en Tokio 2020, una plata en París 2024 y dos bronces en Londres 2012 y en Río 2016.

Daley, quien obtuvo su quinta medalla olímpica en la prueba de 10 metros sincronizados en París, dio una entrevista a la revista Vogue. "Se siente muy surrealista. Me sentí increíblemente nervioso, sabiendo que eran mis últimos Juegos Olímpicos. Había mucha presión, pero cuando vi a mi esposo y a mis hijos, pensé que esa era la razón por la que hacía eso y fue emotivo", declaró. ■



### Tebogo, el nuevo rey de Botswana

Letsile Tebogo fue recibido con un auténtico héroe en Botswana tras ganar la primera medalla de oro olímpica para ese país en los 200 metros de atletismo. El joven de 21 años llegó al aeropuerto de Gaborone, donde lo esperaban centenares de fanáticos vestidos con camisetas azul cielo y negras, los colores de la bandera del país, y grupos de danzas tradicionales.

### Música



Inspiración. Admite que los 94 días que pasó encerrado en 2023 lo motivaron a mejorar sus letras y enfocarse como padre y artista. ARIEL GRINBERG



lian volvió a elegir la creatividad para escapar de los barrotes. Lo hizo cuando en la quietud de la pandemia salió a escena con su L-Gante 420 RKT. Lo hizo cuando peleó con el destino en un barrio que parece atornillarse en las mismas realidades; y lo hace ahora, en la presentación de su primer álbum Celda 4, hecho cuando estuvo preso en junio del 2023 acusado de privación ilegal de la libertad y amenazas. "Te podes sentir preso hasta afuera de la celda. A veces pensás que tu mundo es esa cuadra, esa esquina, esa parte del barrio. El ambiente en el que te movés desde siempre. Pero si buscas salir, recorrer y perseguir tus metas, ves muchas celdas abrirse, y está en vos salir", define Elian Angel "L-Gante" Valenzuela en charla con Clarín.

De frases cortas, pero precisas. Oídos atentos y sonrisa constante, parece mentira que este chico de 24 años que escucha más de lo que habla (aunque dice mucho), sea el mismo que en cataratas de tinta, larga borbotones de imágenes urbanas y crudas realidades, vestidas de RKT, cumbia 420, rap, trap o reguetón clásico. Quizá sea como él mismo dice en su canción: "Los más callados hacen las mejores jugadas".

El comienzo del disco con MVP, va directo al grano, sobre una base que recuerda a In da Club de 50 Cents, Elian se saca la ropa de L-Gante y se muestra tal y como quiere. "Nací un 5 de abril por General Rodriguez, año 2000. Fui creciendo remando mares. De guachín mi papá me abandonó y mi vieja me educó. La cabida con los giles caducó. En el camino me hice solo, no te voy a decir que no, no todos van a ser así de piolas como yo".

Más adelante pregunta: "¿Por qué no lo dejas y te vienes con el turro", una frase que se supone está está dirigida a Wanda Nara. Pero él no quiere largar prenda. ¿Cómo es, entonces, el disco inaugural del máximo representante de la cumbia 420, en el qué transita por nuevos sonidos, letras más comprometidas y promete ser el Álbum Blanco de un género emergente?

L-Gante cuenta hoy con 5 millones oyentes mensuales en Spotify,
3,5 millones de suscriptores en
YouTube y 5,2 millones de seguidores en Instagram. En su carrera colaboró con artistas como Tini, Dillom, Santana, Damas Gratis, La
Joaqui,Abraham Mateo, Alejandro
Lerner, Emilia Mernes y Sebastián
Yatra, además de contar con una de
las Bizarrap Sessions más exitosas
que ya suma 350 millones de reproducciones en YouTube.



Si hiciera un álbum de colaboraciones, los llamaría al Indio, a Pity Alvarez, a Daddy Yankee y a Lescano".

El encierro, un papel, una birome, un parlante con bases y un grabador de voz fueron para él la materia prima necesaria para volver a agitar el avispero. No necesitó más que una forma de registrar sus ganas de romper cadenas y de gritar verdades. "No son para siempre las rejas", canta en *En Nana*, como quien busca una esperanza, o una profecía auto cumplida.

La estrofa completa que quizá mejor retrata esos más de tres meses de parate obligado es: "Fumando una seca, mirando la puerta, pensando a ver si la dejaron abierta. Escribiendo cartas, sacando las cuentas, haciendo la nota y bajando la teca. Escondiendo las cosas si llega requisa, la bolsita rosa y pedazo de tiza. Las luces apagadas y la luna que brilla, extraño mi familia y los guachos de la villa. Este lugar ya parece mi pieza, y mi compi que se queja, sumando experiencia. No son para siempre las rejas".

Con influencias de **Tego Calde ron, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Pablo Lezcano y 50 Cents** (acá se escucha el Indio Pablito y el Calde, la calle no se hizo pa cobardes", canta en *Pidelo*), el álbum *Celda 4* muestra un L-Gante que gana en poesía sin perder crudeza.

Es un disco de producción propia que, aunque se muestra muy natural, no tiene nada librado al azar. De hech,o la fecha original de estreno era 24 de junio, que tenía que ver con las 24 horas y los 7 días a la semana en las que estaba encerrado. Pero luego los tiempos de estreno se alargaron.

Son 35 minutos de verdades ex-

plícitas sin el menor maquillaje, al mejor estilo Roberto Arlt. Pero lo cierto es que entre bases para bailar bien orilleras conviven el Conurbano, Europa, el dinero, la pobreza, la noche, el día, la filosofía y el perreo. Los barrotes y la libertad. Pero mejor que lo cuente él.

### -¿Cómo estás, a pocos días del estreno?

-Bien. Esta etapa es bastante piola para mi. Es algo nuevo a pesar de todo lo que pasé. Pero vamos por más. Seguimos muy enfocados, listos para lo que se viene que es mi primer disco, mi primer álbum: Celda 4, que escribí casi completo cuando estuve en cana. Además me animo a salir de mis lugares conocidos, de mi hábitat, y probar que la gente me escuche en ritmos diferentes, con sonidos nuevos, tipo reggaeton de la vieja escuela, otro tipo de trap, de RKT. Es un disco en el que soy 100% sincero, en las letras, en el sonido donde hay otra búsqueda. Y obvio también está la cumbia 420 "pa los negros".

-Recién dijiste que lo escribiste "casi por completo" en cana, es decir que hay ideas que te estaban dando vueltas en la cabeza antes. ¿Eran ideas que tenían que ver con la libertad y las rejas que alguna vez se van abrir?

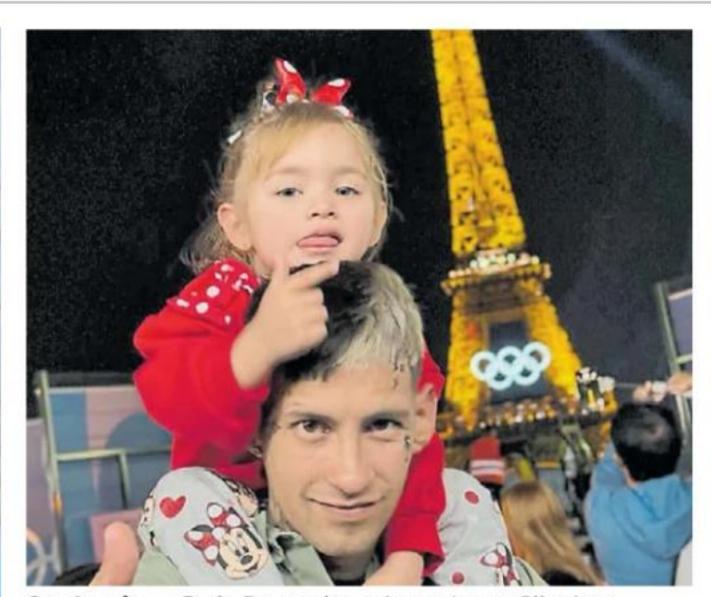

Con Jamaica en París. Durante los recientes Juegos Olímpicos.

-Sí, sin duda. A veces pensás que tu mundo es esa cuadra, ese ambiente en el que te movés, pero si buscas salir, recorrer y perseguir tus metas se descubre un montón de cosas más, de celdas que se abren. -¿La creatividad te ayuda a abrir

### -¿La creatividad te ayuda a abrir la cabeza y atravesar esas celdas abiertas de las que hablás?

-Si. Eso es exactamente la creatividad para mi. Terminar de explorar todo ese mundo. La soledad del encierro me ayudó a encontrarme conmigo mismo, después de la vorágine de los últimos años. Y hacer canciones es lo que me ayuda a no comerme la cabeza.

### -Es un disco conceptual, de canciones que van a través de una idea.¿Por qué tomaste esa decisión en un momento donde todas son canciones separadas en busca de un like?

-La verdad que salió inocentemente. Creo que por los distintos ritmos y géneros que hice en el álbum fueron llevando a eso. Los distintos flashees que hay, en las distintas canciones del disco, quizá algunas suenan más a RKT o reggaeton de la vieja escuela, o un estilo hiphopero de 50 Cent, algo medio trap.

en mi mente se habrá entendido que son los que más movimientos de masa y de gente de barrio provocan. Pero no es que sea algo muy pensado. Es orgánico. Es mi verdad.

-Este disco tiene otra característica: no tiene colaboraciones. Sos sólo vos en 13 canciones, algo muy raro en la actualidad.

-Es verdad. Quería que sea puramente mío . En el que destaca la sinceridad y lo que me pasaba. Hay muchos artistas buenísimos con los que trabajar, pero esta vez quería ser yo y mis canciones. No es algo común, lo sé. Pero quería que reciban algo que sea nada más y nada menos que solo de mi parte

### -¿Y si tuvieras que hacer un disco con colaboraciones?

-¡Un montón! El Indio Solari, Pity Álvarez, Daddy Yankee, 50 Cent... y ni hablar de Pablo Lezcano, con quien ya hicimos un par de temas, y si pinta hacer un par más también, siempre va a ser una máquina para mí. Todos ellos son parte de lo que me crió. Pero es un abanico de artistas bien distintos, de un lado al otro. Es todo lo que fui adquiriendo en toda mi vida.

### -Cuando te presentas en MVP decís "Fui creciendo remando mares". ¿Qué quisiste contar?

-Hay que ir avanzando brazada a brazada, aunque esté la corriente en contra. Siempre en algún momento vas a llegar a la costa y te tendrás que poner firme, para plantarse al que se venga. Habla de eso.

### -¿Veías lejos la costa en esos 100 días que te tocó estar adentro?

-Si, pero más lejos la veía antes. Por ejemplo en pandemia, en un primer momento, cuando solo tenia una compu chiquita y había que tomar decisiones difíciles, de abandonar la escuela para ir a trabajar, de buscar el mango y después renunciar al trabajo para pelear por lo que uno quiere, en este caso pegarla en la música.

Y con esas decisiones te tenés que poner firme porque como están las cosas no es para nada fácil encontrar trabajo para mantener la casa o la familia. Son decisiones muy difíciles, y si salía mal me quedaba sin nada, pero creo que hay que arriesgarse siempre.

### -¿En qué momento sentiste que estaba presente en el disco lo que te estaba pasando por tu cabeza en esos cien días?

-Te entiendo. Todo lo que me pasó y me imagine, lo busqué, lo encontré y pasó. Nunca lo diagramé demasiado. En realidad me distraje haciendo lo que me gusta, como una forma de liberar la mente, y cuando me di cuenta tenía todo para armar un proyecto.

Fue raro, sin darme cuenta, al analizarlo después me di cuenta que tenía un álbum entero. Al salir de estar detenido tenía todo grabado, masterizado, ordenado. Entonces cuando estuve tranquilo en mi casa le dije a Maxi (Maxi Brother,su representante y productor): "¡Mirá este es el primer álbum del L-Gante!".

No es que tenía claro lo que

quería contar. Uno lo hace inocentemente, lo que estas flasheando ahí, va teniendo forma. Nace porque nace. Es lo que pienso en ese día, en ese momento. Es sinceridad pura, no hay una postura, es lo que se me ocurrió.

-En este disco tenés letras de mayor compromiso social. Cantás: "Solo a los que no pasaron hambre les molesta una olla po-

pular" o "Yo nací en un barrio

donde te prometen puñaladas".

-Sí, eso siempre. Se trata de valorar lo que conseguiste, lo que no te falta. Te pongo un ejemplo: en L-Gante RKT, el video del 2020/21, yo aparecía revoleando un arma, había millones de pibitos. Había menores y todo. Y en ese momento ni yo ni mis amigos tomábamos conciencia de lo que estábamos haciendo. Lo canté en una canción, no era del todo consciente de lo que estábamos contando

ni lo que estabas haciendo.

Hoy entendí muchas cosas, maduré y salí un poco de ese mundo y conocí otros lugares, otras visiones. Sé respetar, se ubicarme y creo que todas esas cosas es lo principal. Lo que te quiero decir es que, en ese momento quizá yo era un ignorante, pero no deja de ser una realidad, algo que pasa en los barrios bajos, y más carenciados todo el tiempo. Son cosas que se ven normales, y ése es el problema. Que parezca común y que nadie diga nada y que yo en algún momento llegué a pensar: "Uf, somos re piolas, estamos acá con un fierro en la mano y nadie nos dice nada". Tuve la suerte de aprender que eso no es lo bueno, pero hay gente que no se da cuenta nunca de que es una realidad que tratan de esconder.

### -¿Mostrar eso que como decis algunos quieren esconder es parte de lo que querés contar, es mostrar esa realidad como una manera de liberarte?

-Sí, eso es así. Siempre uno está buscando su mejor versión, siempre estamos aprendiendo. Aparte, hoy somos la mayoría artistas muy jóvenes y algunos hasta van a la escuela. Entonces hay un camino a la madurez, y es algo totalmente sincero lo que cantan, lo que crean. Es lo que les pasa y después van creciendo y contando otras cosas.

### -¿Qué te gustaría que Jamaica, tu hija, aprenda de esto que te tocó vivir?

-A no olvidarse de la gente que la acompaña en las dificiles. Y que aprenda a ser siempre quien quiera ser, que que para mí es uno de los valores más importantes de la vida. ■

### Rating

### "Survivor", en una noche peleada

Superó los 10 puntos, apenas por encima de "Escape perfecto".



Cruce de participantes. En el programa que conduce Marley.

De un día para el otro, el escenario mejoró algo: de un domingo con todos los programas por debajo de los diez puntos, este lunes se pasó a dos que superaron esa barrera de mínima. Y, en líneas generales, se ve una mejora en los principales ciclos de los siete canales. Lo más visto de este lunes 12 de agosto fue Survivor, el reality de supervivencia de Telefe, que **promedió 10,5** puntos, con una emisión en la que se dio cruce de participantes de un equipo al otro, entre el amarillo y el rojo, ubicados en dos lugares bien distintos de la isla colombiana.

Tres décimas más atrás se ubicó *Escape perfecto*, el ciclo de entretenimientos que comanda **Iván de Pineda**, por Telefe, y que la semana pasada estrenó jaula y juegos. Este segundo lunes de agosto, el programa que va a las 21.45, antes de *Survivor*, **promedió 10,2 puntos**, fortaleciendo el tándem del *prime time* del canal.

El tercer escalón fue para el otro hombre convocante de la noche: Guido Kaczka. A una semana de debutar con The Floor -el lunes 19 llegará el formato holandés que tiene a cien participantes en competencia-, sigue dando pelea con el caballito de batalla de El Trece, Los 8 escalones, que esta vez subió sus cifras habituales para escalar a 9,1 puntos. El Top Five del día se cerró con los dos noticieros centrales de los canales líderes: Telefe noticias, con 8,4 puntos, y Telenoche, con 7,9. Ya sin los Juegos Olímpicos de París 2024, la Televisión Pública descendió en todas sus marcas, aunque el deporte volvió a darle un poquito de aire, esta vez con el futbol local.

En Elnueve, lo más visto resultó Bendita, con 5 puntos, una cifra altísima para sus estadísticas. Es que del otro lado de la pantalla había mucha expectativa por ver si Tamara Pettinato, panelista del ciclo de Beto Casella, volvía a ocupar su silla, luego de que el jueves se hiciera público un video suyo "chichoneando" con el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Casa de Gobierno. Pero este lunes, la hija de Roberto Pettinato no apareció.

En América se impuso *LAM*, con 3,9 puntos. Y en la pantalla estatal ganó el partido que disputaron Tigre y Godoy Cruz, por la Liga profesional, con 0,9. En Net TV, lideró la lata *El señor de los cielos* con 0,5 y, en Bravo, *Esmeralda* logró 0,4.

En promedios, **Telefe ganó el día con 7,8 puntos** de marca general, seguido por El Trece con 6,2,
que sigue achicando la distancia
con el líder. Elnueve se ubicó tercero con 2,7, cuatro décimas más
que América. **La TV Pública que- dó en el quinto puesto con 0,4**, delante de un empate entre los dos
últimos canales: Net y Bravo con
0,2 para cada uno.

Este martes, Telefe intentará mejorar aún más su *prime time* logrando transmitir la adrenalina de la supervivencia (cosa que hasta ahora no ha logrado). En el canal ya se habla de la vuelta de Susana Giménez después de la entrega de los Martín Fierro, que se realizará el lunes 9 de septiembre y que televisará en directo.

El canal ya confirmó que la fiesta de APTRA **será conducida por Santiago del Moro**, que probablemente también reciba estatuillas por el programa que por ahora es el más visto del 2024: **GH**. ■

### Cultura

### Pese a la crisis y la recesión, arteba busca tener "una edición memorable"

Así lo dijo Larissa Andreani, presidenta de la muestra, en la presentación de la edición que se desarrollará del viernes 30 al domingo 1 de septiembre.

#### Susana Reinoso

Especial para Clarín

La bulliciosa presentación de la edición 2024 de arteba -tendrá lugar entre el viernes 30 a las 12 y el domingo 1 de septiembre a las 20-contrasta con el clima de estupor e incertidumbre que acompaña a las noticias del país. El lunes, en el Hotel Casa Lucía de calle Arroyo se dio cita la escena artística a pleno. Mecenas, coleccionistas, galeristas, artistas, curadores, directores de museos, sponsors y periodistas degustaron el catering y se pusieron al día con las novedades.

¿Qué nos dice esta edición de arteba? Que el arte y la cultura en todas sus expresiones sigue siendo en la Argentina le coin de résistance o le bouillon de culture porque, contra viento y marea, persevera. Y el que persevera, triunfa.

Todos los consultados por Clarín recuerdan que "en los peores años de recesión es cuando mejor vendimos" porque "el arte es siempre una muy buena inversión". Y lo dijo luego la presidenta de arteba, Larissa Andreani.

Este año son 65 las galerías y espacios participantes que fueron elegidos por un comité que integraron las curadoras Florencia Malbrán y Carla Barbero, y los directores de las galerías Ruth Benzacar, Mora Bacal; de Cosmocosa, Amparo Discoli, y de W-Galería, Ricardo Ocampo. Los artistas que estarán presentes con sus obras son 400.

Las galerías proceden de 16 ciudades diferentes y vendrán, además, representantes de cinco museos internacionales. Son la curadora Tania Pardo, del Centro de Arte 2 de Mayo, de Madrid, ciudad de la que también vendrá Manuel Segade, director del Museo Nacional Reina Sofía. También estarán la curadora Claudia Segura del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, así como sus pares Sharon Lerner del Museo de Arte de Lima, Perú, y Pablo León de la Barra, del Museo Guggenheim de Nueva York, Pablo León de la Barra.

Siempre con el ojo puesto en fortalecer un mercado artístico más sólido y hacer sostenible un ecosistema muy diverso, este año también habrá programas que incluirán obras de gran formato, performances, producciones editoriales,



Colores. Una postal de la edición 2023 de arteba. Este año habrá 65 galerías y obras de unos 400 artistas.

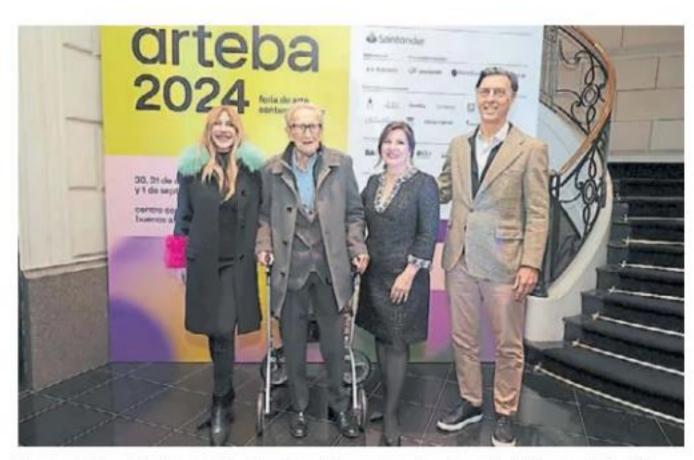

Popes. Amalia Amoedo, Jacobo Fiterman, Andreani y Gómez Minujín.

y los ya conocidos programas para coleccionistas y profesionales.

La categoría Sección Principal de arteba albergará, como cada año, a galerías establecidas y reconocidas por su trayectoria, mientras que Utopía estará dedicada a las producciones más recientes e incluirá espacios gestionados por artistas, organizaciones con y sin fines de lucro y otras plataformas experimentales de comercialización.

valente a 215 dólares para los espacios más pequeños y 400 dólares para los más grandes, más el 21% del IVA. Así, los stands más amplios –de entre 120 y 130 metros– que son los de las galerías Del Infinito, Barro, W Galería, Ruth Benzacar y Roldán pagaron entre 48 mil y 53 mil dólares. Los stands más pequeños se cotizaron entre 12 mil y 15 mil dólares.

La Feria tendrá dos días especiales para compradores: el miércoles 28 -exclusivo para clientes del Santander-, con una preapertura VIP a la tarde; el jueves 29, a las 12, será la preapertura para invitados.

Lo nuevo de este año, según dijo Larissa Andreani, será el polo gastronómico con música en vivo en el espacio exterior del predio de Costa Salguero. Se suma a la programación artística el comedor gourmet Belleza y Felicidad Fiorito, un proyecto dedicado a que las personas de Villa Fiorito puedan comer de manera nutritiva y participar de los talleres de cerámica y otras artesanías.

En diálogo con Clarín, Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de arteba, comentó que la selección de galerías fue "exhaustiva" este año y destacó que habrá una programación de performances "muy importante, cuyo tema será tender un puente entre el underground de fines de los '80 y la cultura popular televisiva de los '90".

Palacios contó que entre los expositores del exterior en el Sector Principal estarán, "de Uruguay, Piero Atchugarry Gallery (Garzón), que también tiene sede en Miami y en Italia, así como Galería Sur, de Punta del Este. Además vuelve Tomás Redrado Art, de Miami; también estará Jocelyn Wolf, de París, que compartirá stand con Isla Flotante, y Revolver, de Lima". A este conjunto se sumará Vigil Gonzales, de Buenos Aires-Cusco (Perú).

En **Utopía** detectamos dos extranjeras: Salón Comunal, de Bogotá (Colombia), y TM, de Guayaquil (Ecuador). Pero las galerías de otras provincias han crecido y, según explicó Palacios, llegan por lo menos a un 30 % de las seleccionadas.

"Como está pasando en todas las ferias internacionales, las galerías están viajando menos y se están fortaleciendo más los mercados locales", subrayó Palacios. Santa Fe, Rosario, Córdoba y la región norte del país está creciendo en número de galerías y artistas, agregó. Fue una sorpresa gratísima para muchos ver a Jacobo Fiterman, fundador de arteba, acompañado por su hija Valeria, atento a las novedades que anunciaba Andreani.

El director de Meridiano (Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo), Diego Obligado, comentó con humor a Clarín: "La Argentina siempre es una sorpresa. En las peores recesiones es cuanto más se vende. Pero sobre todo, creo que la gente viene a buscar buen gusto y alegría. Quiere darse el privilegio de pasarlo bien".

Sebastián Boccazzi, dueño de Roldán -la galería que más vendió en la edición pasada- anticipa parte de su seleccionado: obras de Del Prete, Yente, Grippo, Benedit, Martha Boto y su pareja Gregorio Vardanega, entre otros. Dice: "La gente viene y compra en arteba porque el arte es una inversión muy atractiva. Creemos que va a ser una muy buena edición". Y subraya que "arteba genera una burbuja donde la gente decide darse un gusto y se abstrae por unos días de las pálidas del país". Interesante.

Florencia Giordana Braun, de Rolf Art, nos brinda un dato interesante para tomar en consideración: "Recorriendo ferias de arte en Colombia, México y Miami, arteba ofrece el precio más competitivo". Junto con José Emilio Burucúa, Rolf Art prepara una muestra sobre Marcelo Brodsky. En la Feria tendrá un conjunto de artistas que "repiensan la biopolítica".

El stand del Ministerio de Cultura porteño estará representado por la red de MuseosBA y el Museo Moderno. En este espacio se mostrarán los museos públicos que forman parte de la Ciudad. Desde aquí, el ciclo de visitas guiadas ofrecerá un recorrido temático a lo largo de los tres sectores de la Feria: la sección principal, Stage y Utopía.

Andreani dijo que arteba se propone dejar este año "una edición memorable". Y desarrolló: "Siempre es difícil planificar cada edición, pero es una oportunidad para actualizar nuestras estrategias. El arte es siempre una buena inversión y un refugio emocional". Dicho lo cual, si no se puede comprar, habrá siempre ocasión de ver, disfrutar, conocer artistas y galeristas. No olvidarse de pasar por el polo gastronómico y degustar una copa apropiada para este frío invierno.

### COORDENADAS

Arteba estará en Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA) del viernes 30 al domingo 1 de septiembre de 12 a 20. Las entradas se pueden comprar en www.arteba.org a \$6.000 en preventa, ya que luego su precio será de \$8.000. Jubilados y estudiantes pagarán \$4.000 (presentando constancia).

### Música

# "La lógica del escorpión": cómo es lo nuevo de Charly

El álbum verá la luz el miércoles 11 de septiembre. Está compuesto por 13 canciones, entre inéditas y versiones.

Hace años que Charly García viene prometiendo un nuevo álbum, pero recién en abril contó que había firmado contrato y que saldría "a mediados de septiembre". La demora tenía que ver con su pedido de lanzar en simultáneo la versión en vinilo. Ahora definió todo: La lógica del escorpión verá la luz el 11 de septiembre. Ese día, la obra de Charly finalmente estará disponible tanto en plataformas digitales como en vinilo, con una edición de lujo limitada y numerada.

Cuenta con arte realizado por Renata Schussheim, la artista plástica que le hizo las tapas de Bicicleta y Música del alma, además del video de No me dejan salir en 1983 y la puesta de legendarios shows en Obras y Luna Park.

El escorpión está basado en una idea de Charly, y el vinilo tendrá una portada doble, impresiones en dorado con relieves y sobre interno que incluye las letras de las canciones, más ficha técnica.

Son 13 canciones, entre temas inéditos y nuevas versiones de composiciones propias y de grandes artistas como Lennon, Spinetta y Roger McGuinn. Incluye colaboraciones especiales de David Lebón, Pedro Aznar y Fito Paez, más la voz de Luis Alberto Spinetta.

En este nuevo álbum habría algunas sesiones realizadas en la época de Random (2017), pero luego García hizo más grabaciones en Happy Together, un estudio ubicado cerca de Parque Centenario.

El músico también trabajó con su arsenal de iPads en su casa de Coronel Díaz y Santa Fe, donde preparó algunas bases y sampleó recortes de canciones ajenas.

Para esta nueva aventura convocó a músicos como Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Rosario Ortega, Fernando Kabusacki, Hilda Lizarazu y Roberto Pettinato, además de sus fieles laderos chilenos Kiuge Hayashida (guitarra) y Toño Silva (batería), que declaró que el sonido es "rockero y moderno".

La lista es la siguiente: Rompela, Yo ya sé, El club de los 27, La medicina n°9, Te recuerdo invierno, Autofemicidio, América, Juan Represión, Estrellas al caer, La pelicana y el androide, Watching the Wheels, La lógica del escorpión y Rock and Roll Strar(sic).

Se incluye una nueva versión de Te recuerdo invierno, una canción de la época inicial de Sui Generis, recién grabada por primera vez en Estaba en llamas cuando me acosté, en 1995. Otro tema de la época

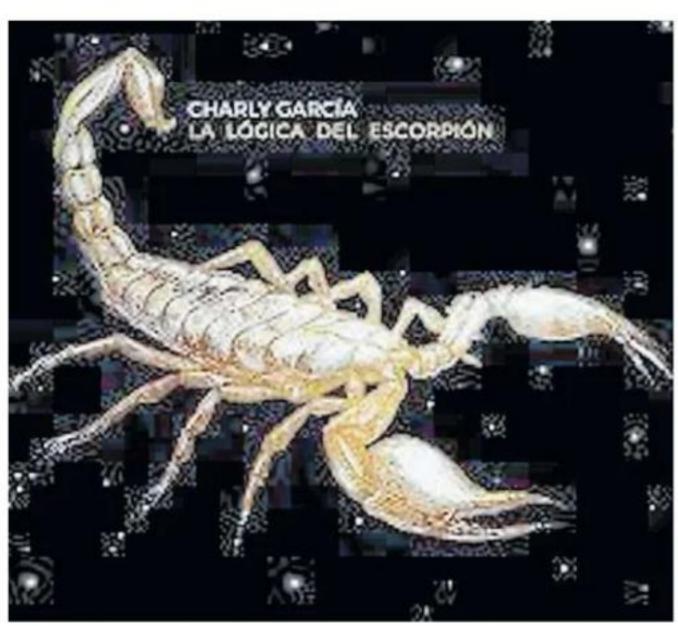

Tapa. Con arte de Renata Schussheim, estará disponible en vinilo.

del dúo con Nito Mestre es Juan Represión, que iba a integrar el álbum Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (1974), pero fue censurado. Se desquitó en 2001 y lo grabó en la reunión de Sui Generis, Sinfonía para adolescentes.

Además está Watching the Wheels, de John Lennon. Otro tema es Rock and Roll Strar (sic), versión

en castellano de Do You Want to Be a Rock 'N' Roll Star, de The Byrds, que Charly tocó en vivo 2006 en un programa de Juan Alberto Badía.

La pelicana y el androide pertenece al proyecto inconcluso con Luis Alberto Spinetta, del cual solo quedaron algunas canciones, como Rezo por vos y este tema que grabó Spinetta en 1986 en Privé. ■





MES DE LAS INFANCIAS

# #EsperoTuRegalo



Más de 1500 niños con cáncer esperan tu regalo en el Día de las Infancias.

¡Regalá felicidad!

www.fundacionflexer.org/regalo



 Esta campaña fue realizada con imágenes generadas con Inteligencia Artificial para preservar la identidad de





Spot Spot

### Cine

El director de "Metegol" está trabajando en una nueva adaptación audiovisual del mítico personaje de Quino.

# Campanella y los detalles de "Mafalda", la serie animada que desarrolla para Netflix



Clásico. La historieta se publicó de 1964 a 1973: un desafío para Campanella fue traerla a la actualidad.



### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

uan José Campanella volverá a la animación. Después de Metegol (2013), el realizador de El hijo de la novia y El secreto de sus ojos va a producir y dirigir una serie sobre Mafalda, el mítico personaje de Quino, que se verá por Netflix.

### -¿Cómo venís con Mafalda?

-Venimos muy bien. Mirá, estamos en la etapa del desarrollo. Queremos hacer la prueba de animación, así está prácticamente definido, porque nos está gustando a todos. Imaginate, hicimos un montón de estilos de animación. Yo no quería hacer CGI (imágenes generadas por computadora) volumétrico, no quería sentir como cuando hicieron a Bugs Bunny en CGI en la película *Space Jam*, que se

sentía como traicionado. Es la clave, entonces, encontrar alguna cosa un poco más moderna que la animación chata. Y creo que encontramos algo muy lindo trabajando con luces.

Desde su departamento de Nueva York, Campanella detalla: "Vos sabés que, curiosamente, Quino se inspiró mucho en Charlie Brown, y Peanuts, para el dibujo de Mafalda. Él mismo lo dijo muchas veces. Y entonces tenemos los mismos desafíos de pasar a la animación que tenían las historietas de Charles Schulz. Así que estuvimos viendo algunas cosas de ahí, de la última película, y fueron en la dirección en la que íbamos nosotros, que era poner un poquito volumétrica, mínimamente, la cara, que sean nada más las luces y las líneas de la boca. Y que sean dibujadas con tinta, como si fuera animación. Queda muy bien. Felipe es el único que tiene mandíbulas. Entonces esto es un desafío técnico, pero está muy lindo".

-¿Y la historia va a ser en viñetas, como las tiras, o habrá un eje? -Claro. El humor de Quino es buenísimo, pero tiene el timing de la tira. Que es pa-pa-pa, remate. Y en el cine o en una serie es un timing distinto. Entonces lo que pensaba que todavía tenía-



Por ahora pensamos diez capítulos de 20 o 22 minutos. De cien gags, habrá unos 20 o 25 de Quino".

mos que encontrar era una historia en la que ese humor se pueda "decir", pero como parte del diálogo. Y que pase de una manera más dinámica.

### -¿Cuántos capítulos van a ser?

-Por ahora pensamos diez capítulos de 20, 22 minutos, como si fuera un episodio de media hora de tele con esa estructura, y va a tener una historia basada siempre. tirando del piolín, en algunas cosas de Quino. De cien gags, habrá unos 20 o 25 de Quino. Y después los otros van a seguir los guiones escritos.

#### -¿Y la acción la mantenés en la década del '60?

-No. La acción transcurre ahora, es otro de los desafíos. La cosa era cómo no hacer una cosa totalmente alienígena a Mafalda. Y por suerte, los chicos tienen siete años, así que no usan celular ni nada. Son chicos chiquitos. Así que tenemos un problema menos.

### -Los chicos hoy tienen celular a cualquier edad.

-Bueno, pero estos no tienen (risas). Y en vez de escuchar la radio, los noticieros los ven en la tele o los podrán ver en YouTube. Y temáticamente no hay ningún problema. Todo lo contrario: es increíble. Vos sabés que las tiras yo me las leí mil veces, pero hacía como quince años que no las leía. Y los problemas de Mafalda, en las primeras 20 tiras, son sobre irse al extranjero. Y la preocupación eterna de Mafalda son los chinos.

#### -Es verdad.

-Geopolíticamente estamos casi prácticamente igual. Volvimos a estar igual.

### -¿Y algún otro desafío?

-El desafío más grande de guion eran las traslaciones. No queríamos perder el Citroën 2CV del papá (Nde R: característico de la clase media argentina de los años '60 y '70). Entonces encontramos algo muy lindo, que yo creo que el público lo va a recontracomprar. Es que Alberto, como se llama el papá, lo tiene hace 30 años y es uno de esos fanáticos que cree que es un tesoro. No tiene un mango para cambiarlo, va a buscar el repuesto a cualquier lado. Y todos le piden que por favor lo cambie. Pero el tipo no. Para el papá de Mafalda, es su tesoro. Así que...

### -Así que el cambio de época no se siente.

-No se siente, por lo menos en los primeros dos capítulos. No se siente para nada el cambio de época.

#### -¿Hay alguna fecha de estreno en Netflix?

-No. La animación está especialmente en la etapa de desarrollo. Cuando vengan las próximas temporadas lo podremos planear mucho mejor, pero en la etapa de desarrollo, en donde hay mucho ida y vuelta sobre qué nos gusta y qué no, es mucho prueba y error. Una vez que uno tiene los personajes y los decorados armados, el estilo buscado y todo eso, ahí sí podés empezar a planear, pero esa búsqueda la queremos tener con libertad de tiempos para poder hacerla bien.■

### Horóscopo

#### ARIES

Ajuste algunos temas antes de tomar decisiones que definan un estilo. Las obligaciones ceden con gestos de libertad y desafíos.

#### **TAURO**

Toma decisiones acertadas, el diálogo es importante. Esfuerzo y creatividad serán las premisas para el futuro de sus proyectos.

#### **GÉMINIS**

Situaciones de terceros pueden malograr vínculos de trabajo estables. Llame a las cosas por su nombre y elija nuevos caminos.

### **CÁNCER**

Es momento de hacer conexiones que garanticen el crecimiento personal a largo plazo. Escuche algunas opiniones antes de elegir.

#### LEO

Diálogos esclarecedores con sus colegas. La realidad le indica que debe hacer modificaciones en el campo laboral, sea prudente.

### **VIRGO**

La afectividad diseña el rumbo a seguir. El ingenio marca el estilo, sus intuiciones crearán confianza en nuevos vínculos.

### LIBRA

Temas menores en su economía, pone el acento en lo verdadero. Aléjese de discusiones estériles y exprese sus ideas más audaces.

### **ESCORPIO**

Define responsabilidades en el trabajo actual. Tiempo de cambiar hábitos para realzar la estrategia de comunicación.

### SAGITARIO

Responde a pedidos de amigos con generosidad. Propuestas que lo harán pensar, necesita planificar y poner en orden su economía.

### CAPRICORNIO

Momento de buscar acuerdos para generar los cambios adecuados. Es posible instalar hábitos y rutinas que mejoren la convivencia.

### ACUARIO

Se replantea ideales del pasado y pone en práctica nuevas concepciones. Usa sus recursos con inteligencia y austeridad.

### PISCIS

Cambios que apuntan a lo seguro, espere a que surjan ideas de sus socios para congeniar. Elige frente a un panorama muy amplio.



# Clasificados

1 ALQ.OF

) E

ZE

### Inmuebles

DEPTOS E

ZONA

ABASTO

BOEDO

ONCE

**OFRECIDO** 

**VENTA** 

ZB

**ALQUILER** 

DEPARTAMENTOS

ALMAGRO 1amb amob exc/zona pil

Segui buscando tu propiedad en

clasificados.clarin.com

**DE COMERCIO** 

LAVADERO DE AUTOS s/AvdaCABA 770m2.equipado 1541755793

Seguí buscando tu propiedad en

clasificados.clarin.com

PRÉSTAMOS.

GARANTIA dña cap-pcia II.388844II

HIPOTECAS \$-u\$s TE 1162935152

Countries &

Urbanizaciones

**ENCONTRALO TODOS** 

Clasificados

LOS DOMINGOS EN

**HIPOTECAS Y OTROS** 

NEGOCIOSYFONDOS

laundry 490Mil pag 116-127-5581

ALMAGRO

BALVANERA

clasificados.clarin.com

| DEPTOS B      | 1 ALQ.0 |
|---------------|---------|
| ZONA          | ) в     |
| BOTÁNICO      |         |
| PALERMO       |         |
| PALERMO CHICO |         |
| PALERMO VIEJO |         |



| OFR | ECIDO |     |  |
|-----|-------|-----|--|
| AL  | QUIL  | .ER |  |

DEPARTAMENTOS

PALERMO 3amb amuebl m/lumin

| xterior excel vista 11- | 1100/12 |
|-------------------------|---------|
| ZONA                    | ) D     |
| CABALLITO               |         |
| FLORES                  |         |
| P. CENTENARIO           |         |
| P. CHACABUCO            |         |
| VILLACRESPO             |         |



| OFRECIDO ALQUILER                     | )ZD |
|---------------------------------------|-----|
| Control of the Control of the Control |     |

DEPARTAMENTOS

P.CHACABUCO 2amb Semipiso, dueño directo TE 11-4917-1509

Clarin Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA.





15 VENTA AUTOMOTORES AUTOMOVILES **NACIONALES EIMPORTADOS VENTA** 

FIAT

FIAT Punto 12 Fiat Punto Attractive 1.4 8v 2012 77.000km U\$S 7.300 cel:1168590018

HONDA

16 VENTA AUTOMOTORES

4x4, PICK UPS, VANS, **R16 UTILITARIOS** 

YOTROS

**VENTA** 

HONDA CRV 08 LX autom Serie 09 Serv Ofic impec 11-3520-8507

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com



Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866 www.hondapilar.com.ar

### **Empleos**

clasificados.clarin.com

ADMINISTRACION 24 PEDIDO

**EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

CAJERA medio turno por la tarde. Comunicarse al 11-2817-3099

CAJERA y Repositor super dia% c/s exper CV Av San Juan 3153 Caba

SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS YOTROS

**PEDIDO** 

RECEPCIONISTAS (2) s/necesita, b/prescencia c/sin exp II24872912

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

26 PEDIDO COMERCIAL

EMPLEADOS, **R26** VENDEDORES YOTROS

**PEDIDO** 

EMPLEADO c/moto125 b/pres resp no es mensj cadayema@gmail.com

VENDEDOR /A c/exp Imp.Optica en Recoleta lalunetteriesri@gmail.com

ELECTRÓNICOS, **MECÁNICOS Y OTROS** 

PEDIDO

TECNICO electromecánico con experiencia en mantenimiento de maquinas industriales y conocimiento en PLC. Seleccionara Empresa Hormigonera ubicada en San Fernando. Comunicarse al 1537301792. Enviar Curriculum Vitae al correo rrhh@fenomix.com.ar

30 PEDIDO

TECNICO MECANICO para Industria Metalúrgica Exper min 5años Enviar CV a: mexaco2017@gmail.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**R32 PROFESIONALES** 

PEDIDO

OPTICO /A Contactólogo full time c/ 2 sábados libres al mes, zona Recoleta, lalunetteriesri@gmail.com

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

PEDIDO

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Spin Voyague Siena 11.6403-3783

CHOFER BUSCO TAXI SIENA A CAR-GO ZONA MADERO 1137347280

CHOFER camión volquete 28 a 35 años, resida en Mataderos. Full Time, contratación inmediata. Enviar CV a elevacionmovil@gmail.com

CHOFER Para micro escolar CABA. Referencias comprobables. Registro profesional D22/D3. Hasta 70 años. Lun a Sáb. \$400.000 más monotributo. Enviar curriculum por Whatsapp al 1126965202.

CHOFER taxi \$45000 con jubilacion y obra social 156213-5559

CHOFER Taxi tumo%1157030717

CHOFERES para camiones semis con hidrogrua, experiencia comprobable. Seleccionará Empresa Hormigonera ubicada en San Fernando. Comunicarse al 1537301792. Enviar Curriculum Vitae al correo rrhh@fenomix.com.ar

CHOFERES para Cabify Spin Cronos

REPARTIDOR DISTRIBUIDORA Busca camioneta DUC/BOX/MAST/SPR con chofer, docs al dia p reparto autoservicios AMBA. Tel: autoservicios 1124740013

**R37 OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS** 

PEDIDO

AYUDANTE DE PANADERO PERSO-NAL DE LIMPIEZA PARA LOPE DE VEGA 1864 DE 8 A 14 DIAS

CERRAJERO con exp z/Caba cv: ferreteriaisc@hotmail.com

37 PEDIDO SERVICIOS

COCINERO y AYUD. Cocina. Present. c/CV 9 a 18hs Av Corrientes 4690

CORTADOR Textil c/experiencia Robot Z/ San Martin 114916-0080 rrhh@ryaindumentaria.com.ar

COSTURERO Textil c/Experiencia Zona San Martín 114916-0080 rrhh@ryaindumentaria.com.ar

FIAMBRERA wasap 1131646685

FRANQUERO para Garage Present Camarones 2955 CABA de 15-18h

MECANICO 1135620861

MECANICO PARA LINEA PESADA AVELLANEDA- enviar CV a; recepcion.guseli@gmail.com

MOZO , CAJERO, CAFETERO Y COCI-NERO. Present Av Rivadavia 4732 ó Sdo de la Independencia 1003

OFICIAL carpint v/Cap II53410234

OFICIAL y Ayudante exp trazado y plegado conduct A/Ac II46125204

OPERARIO fábrica de envases plásticos c/experiencia, z/San Martin. CV a marianom@marplast.com.ar

PANADERO panadero amasadora. Un facturero Y un pastelero Con exp Juan Bautista Alberdi 4898

PEON de cocina, mesera, mensajes por whatsapp: 1164322664

PLAYEROS Est Serv ó garage. Tel 21410887 o garagecv@gmail.com

SEÑORITA Msaj c,s exp II66009476

SENORITAS se necesita II4I4I4899

BOMBERO VOLUNTARIO ACTIVO

EMPRESA DE SEGURIDAD INCORPORA Zona C.A.B.A. - Norte - Sur

Secundario completo y Licencia de conducir excluyentes Sueldo minimo en mano \$1.005.000 Mail detallando en ASUNTO localidad de residencia

Enviar CV a: cv.seleccionlaboral01@gmail. com

VIGILADORES Masculinos, de 24 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato Pilar con o sin analítico. CABA con analitico excluvente. Presentarse de lunes a viemes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. WSP 11-3632-1320. Enviar CV cvsvigilancia@gmail.com

### Servicios

clasificados.clarin.com

DECORACION 41 OFREC. CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

DECORACION

Clasificados

LEGALES 44 OFREC.

**PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 1550152499



### Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

**Un Adiós** 

### **Fúnebres**

Recordatorios

CZYZEWSKI, Paola Sara 14-8-72/18-7-94 HOY CUMPLI-RIAS 52 AÑOS SI MANOS ASE-SINAS NO TE HUBIESEN ARRAN-DE NUESTRO LADO.TE QUEREMOS Y TE EXTRAÑAMOS MUCHO PAPI, MAMI, MARCE, ANDRE, ADRIAN, IVAN, LUCILA, MARTINA, FRANCO, JULIANNA, JUAN MANUEL Y AMELIE

Homenajes

RODRIGUEZ, Eduardo Francisco q.e.p.d fallecido 11-08-2024. Estarás en nuestros corazones y te vamos a amar siempre. Tu mujer, tus hijos, tus nietos y todos los que siempre estuvimos a tu lado.



nos acompañarán siempre en nuestros corazones RECEPTORÍA COMO PUBLICAR

**©11-4037-4478** 

Tel. (011) 4240-2675

RECEPTORÍA VILLA LURO © 11-6766-0878 Tel. (011) 4635-7007

**RECEPTORÍA** MARTÍN CORONADO ©11-2855-5654 Tel. (011) 4842-2856

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

76 OFREC

AVISOS FÚNEBRES

para los que

47 OFREC.

SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA 51979018 s.martin

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740

PARAPSICOLOGO Jaime del Rio, 31 años de trayectoria, especialista en trabajos de pareja, pero hago todo tipo de trabajos, estoy con Chiche en Canal 9 y en el Run Run de Crónica los Domingos. 1130872355.

**ESPIRITISTA** DON ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones, Discreción © 011-6450-2473

55 OFREC. **ASTROLOGIA** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENCIA Natural Tarot 4641-0411



CONTACTOS

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS,

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

GRACIAS San La Muerte Silvia

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

# **Legales**

75 OFREC.

**R75** 

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GE-NERAL ORDINARIA En cumplimiento lo dispuesto en los articulos 18º del Estatuto Social, CONVOCASE a los Afiliados Titulares de la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el martes 24 de septiembre de 2024 a las 14:30 horas en la sede central de la Obra Social sita en 25 de mayo 537 1er subsuelo, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día 1) Designación de dos Afiliados Titulares para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Aprobación de la Me-moria, Inventario y Balance General del ejercicio finalizado el 30 de ju-nio de 2024. 3) Aprobación del Presupuesto Anual de Gastos, Inversiones y Cálculo de Recursos, ejercicio 2024/2025. 4) Elección de 5 (cinco) Afiliados Titulares que integrarán la Junta Electoral para el escrutinio definitivo de los votos. 5) Elección de los integrantes de lá Comisión Revisora de Cuentas, 3 (tres) Titulares y 3 (tres) Suplentes por un periodo de 3 (tres) años de acuerdo con el artículo 21º del Estatuto. 6) Elección de los integrantes de la Comisión Directiva, 3 (tres) Directores Titulares y 3 (tres) Directores Suplentes por un periodo de 3 (tres) años de acuerdo con los artículos 8º, 10º y 13º del Estatuto y el Reglamento de las Elecciones. La presentación de las listas se hará hasta el viernes 23 agosto de 2024 a las 16:00 horas en 25 de mayo 537, 1º Subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 7) Au-torización al Comisión Directiva desde el 1º de octubre de 2024 y

el 30 de septiembre de

para ejecutar actos de dis-

piso;

Lavalle

posición respecto de los inmuebles

que a continuación se detallan:

Suipacha 1111 - 2º piso; Lavalle

658/662/666, unidades 313 y 341; 25 de mayo 537/553/555 - 1er subsuelo; Maipú 1270/1300 -

CONVOCATORIAS

y Avda. del Libertador 450/472/498 pisos 9º y 20º, to-dos en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y Güemes 865 en la Ciudad de Campana, Provincia de

75 OFREC.

Buenos Aires. Conforme lo dispuesto por el art. 19º del Estatuto, la documentación que se someterá a aprobación se encuentra a disposi-ción de los Afiliados Titulares en los siguientes domicilios: 25 de mayo 537 - 1º subsuelo, C.A.B.A.; Guemes 865, Campana; Hipólito Yrigoyen 228/230, Bahía Blanca; Aristi-Villanueva 447, ciudad de Mendoza; 25 de mayo 964, Comodoro Rivadavia; Carlos H. Rodríguez 384, ciudad de Neuquén; Perón 119, Caleta Olivia; y Gobernador Gregores 690, Las Heras. En virtud de To dispuesto por el art. 20º del Estatuto, de no reunirse la mitad

más uno de los Afiliados Titulares a

la hora dispuesta, la Asamblea se-

sionará válidamente media hora

después - desde las 15:00 horas -

con los Afiliados Titulares presentes

CONVOCATORIA Asociación Evangélica Mensajeros de Cristo Registro de Personería Jurídica 518 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria De acuerdo con disposiciones estatutarias, convóquese a los asociados a Asamblea General Ordinaria que esta asociación realizará el 07 de septiembre de 2024 a las 15 pm en John Kennedy 2871 Gral. Roca, Rio Negro a los efectos de considerar el siguiente: Orden del día 1. Designar dos socios para refrendar el acta con el Presidente y Secretaria. 2. Lectura del acta antegra 3. Consideración y aprobación rior. 3. Consideración y aprobación de los ejercicios contables y memo-ria cerrados del 01/07/23 al 30/06/24 4. Cuota social 5. Modificación del art. 1 de Estatuto Social Se recuerda a los socios que para participar de la Asamblea deberán tener su cuota social al día. Juan Chambi, Presidente. Claudio Gonzales, Secretario.

CONVOCATORIA CAMPOS EL TALITA CUIT 30-58950739-4.- CON-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a los señores accionistas de "Campos El Talita S.A." a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03/09/2024 15 horas en Perú 277 4 piso oficina 2, CABA en 1º Convocatoria y 16:00 horas en 2º convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dosaccionistas para firmar el acta; 2. Razones del tratamiento de los ejemicios cerrados el miento de los ejercicios cerrados el 31/08/2020, 31/08/2021, 31/08/2022 y 31/08/2023 fuera de término. 3. Consideración de los documentos del artículo 234, inc. de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/08/2020, 31/08/2021, 31/08/2022 y 31/08/2023; 4. Consideración del resultado de los ejercicios objetos del tratamiento; Consideración de la gestión del Directorio;
 Consideración de los Honorarios al Directorio en función del art. 261 Ley 19.550; 7. Consi-

75 OFREC.

catura; 8. Designación de los integrantes del Directorio por el término ción del Sindico Titular y Suplente por el término de un (1) ejercicio. Designado según instrumento priva-ASAMBLEA ORD 14/02/2021 Juan Maria Sagramoso Presidente.

CONVOCATORIAS

MOVIMIENTO Socialista de los Trabajadores - Orden Nacional convoca a elecciones internas de autoridades partidarias el día 12/10/2024 de 10 a 18hs, para elegir: 68 Delegados/as al Congreso Nacional en los sig. distritos: 16 por Buenos Aires, 8 por CABA, 2 por Catamarca, 3 por Chubut, 4 por Jujuy, 2 por La Rioja, 8 por Mendoza, 4 por Rio Negro, 8 por Salta, 3 por San Luis, 2 por Santa Cruz y 8 por Tucumán.; 7 miembros tit. y 3 para el Comité Central, 3 miembros tit. y 2 sup. para la Comi-sión Fiscalizadora 3 miembros tit. y 2 sup. para la Comisión de Discipli-na. Las listas para su oficialización recepcionarán hasta el día 12/9/2024 a las 19hs en la sede de calle 56 nº 915 - La Plata. Se habilitarán sedes con delegados/as de la Junta Electoral en todas las provincias y se habilitará como canal oficial digital para remitir documentación el correo electrónico mstlegales@gmail.com

**EDICTOS** JUDICIALES

disposición del Juzgado Civil, Co-mercial y Laboral Nº1 de Villa Constitución a cargo de la Dra. Agueda Maria Orsaria, Secretaria Unica a cargo del Dr. Alejandro Danino en los caratulados: "PARANA METAL S.A. S/ CONCURSO PRE-VENTIVO HOY QUIEBRA" Expte. Nº 34/09 CUU 21-25567870-9", se intima a aquellos acreedores verificados que à la fecha no han percibido sus dividendos concursales, a gestionar el cobro de los mismos, en el término y bajo apercibimien-tos de ley. Se publica con el listado de acreedores verificados que se encuentra en tal situación: ASBURY, CARBO SAN LUIS S.A., CLAFIL S.A., COMPANIA DE FABRICACIONES Y SERVICIOS, COOPERATIVA DE TRABAJO 20 DE MARZO LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO LA DIG-NIDAD LTDA., DEL MEDICO Y BAR-TOLI, ESTANY CARLOS ALBERTO, FAPCO S.A., FARCA S.R.L., FERRI-DAR S.A., FIANZAS Y CREDITO S.A. CIA. DE SEGUROS, FRANCISCO LENTO S.A., GALENO ASEG. DE RIE-GO DE TRABAJO S.A., G.R. METAL S.A., GESA S.R.L., GLOBE METALES S.A., HIERRO SAN NICOLAS S.A., HIERROBA S.A., HIMEA S.R.L., INDHIMOS, J.G.F.Y CO S.A., LA INTEGRAL SAN NICOLAS S.R.L., LA MUTUAL DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO E IND. DE SAN NICO-LAS, LISI - LENCI S.R.L., MARTINS TRADER S.R.L., MECAF ARGENTINA deración de la gestión de la Sindi- | S.A. EN FORMACION, MEDRAR |

EDICTO AVISO DIARO CLARIN Por

**EDICTOS** 

METALMECANICA DEL PLATA OSDE, O.S.M.M.V.C. OBRA SOCIAL MUTUAL METALURGICA, RA PARI MARIO NAZARENO CONSTAN-RECICLAJES INDUSTRIALES SIGAR S.R.L., TENAX S.A. S.A. Consultas Sindicatura CPN Castiglioni, Cachero, Greco y Esudio Baravalle & Granados (Teléfonos de 4215722/ contacto: /153037719/153027730 Emails: dcastiglioni@cpnconsultores.com.ar mborsini@baravalle-granados.com.ar)

EDICTO El Juzgado Comercial № 20 a cargo del Dr. Eduardo Emilio MALDE, Secretaría Nº 39 a mi cargo y sito en M.T.de Alvear 1840 piso 4º CABA, comunica por 5 días en los autos "SUR MADERO S.A. s/Concurso Preventivo", Expte Nº 9675/24 que con fecha 28/6/2024 se abrió el concurso preventivo de SUR MADERO S.A. (CUIT 30-71677493-3). Síndica: Liliana Beatriz Basualdo, con domicilio en URUGUAY 743 p.4º "406", CABA, donde se deberán presentar los pedidos de verificación de los acreedores de causa o título ante-rior al 3.06.24. Período de verificación hasta el 09/09/24. Presentación de los informes arts. 35 y 39 L.C.: 21/10/24 y 2/12/24 res-pectivamente. Fecha Clausura período exclusividad: 9/06/25. Celebración audiencia informativa: 2/06/25 a las 10,30 hs. en Sala Audiencias del Juzgado. El presente se publicará por 5 días. Buenos Ai-res, 29 de julio de 2024. Ana Amaya. Secretaria.

EDICTO Salta, 23 de julio de 2024.-EDICTO El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de 1º Instancia 4º Nominación del Distrito Judicial Centro de la Provincia de Salta, sito en calle Av. Bolivia Nº4671, Planta Baja, de la localidad de Salta, Departamento Capital, Provincia de Salta cita y emplaza a la SRA. BAIK SUNG WON (DNI 92.839.925) para que dentro del plazo de 9 (nueve) días tome intervención y haga valer sus derechos en los autos caratulados: "LEE, BUM YOUNG CONTRA BAIK, SUNG WONG POR DIVORCIO UNILATERAL (EXPTE. Nº 833840/23)" bajo expreso aperci-bimiento de designársele para que la represente al Sr. Defensor Oficial Civil que por turno corresponda. El presente edicto se publicará por dos días en el Boletín Oficial y otro diario mayor circulación, ambos de la Provincia de Buenos Aires. Fdo. Digitalmente por la Dra. María Mercedes Cabrera, Jueza

EDICTO: El Juzgado de Primera Ins-tancia en lo Civil y Comercial nº 1 de San Isidro, en autos "VELES-QUEN SAENZ Gustavo Enrique C/ DALMASSO Carolina y Otro S/CO-BRO EJECUTIVOS DE ALQUILE-RES-EXTE SI-17053-2021 cita y emplaza a Ceferino Lucas Campusano y a Carolina Dalmasso para que comparezca personalmente a estos autos en el término de cinco días, a fin de efectuar el reconocimiento de firma previsto por el art. 523 del CPCC, bajo apercibimiento de tenerle por reconocida la firma (art. 524 y 525 del CPCC). San Isidro, de julio de 2024.- Dra. Romina N. Bejares. Secretaria

Clarin

EL VALOR Clasificados DE LA PALABRA.



MARIANA DE LA FE





### **Clarín**grilla

Nº 20.195

En las columnas se leerá un pensamiento de Diego de Saavedra Fajardo.

|    | 5-1 | 545 |  | 307 |
|----|-----|-----|--|-----|
| 1  |     |     |  |     |
| 2  |     | 9   |  |     |
| 3  |     |     |  |     |
| 4  |     |     |  |     |
| 5  |     |     |  |     |
| 6  |     |     |  |     |
| 7  | 0 0 |     |  |     |
| 8  |     |     |  |     |
| 9  |     |     |  |     |
| 10 |     |     |  |     |
| 11 |     |     |  |     |
| 12 |     |     |  |     |
| 13 |     |     |  |     |
| 14 |     |     |  |     |
| 15 |     |     |  |     |
| 16 |     |     |  |     |
| 17 |     |     |  |     |
| 18 |     |     |  |     |
| 19 |     |     |  |     |
| 20 |     |     |  |     |

### **Definiciones**

1⊳ Pronombre posesivo de primera persona en número plural en cuanto a los poseedores, y singular en cuanto a la cosa poseída; 2 ▶ Obra teatral ligera, en que los actores cantan y recitan o declaman alternativamente: 3 > Vender efectos en un remate; 4 ► Anticuado, que ha caído en desuso, no adecuado a las condiciones actuales; 5 ▶ Natural de una nación en oposición a extranjero; 6 ▶ Incomodidad, perturbación del bienestar; 7 ▶ Espada angosta, con la cual sólo se puede herir de punta; 8 Parte o lugar en que se juntan y unen dos o más cosas; 9 ▶ Que tiene gran riqueza; 10 ▶ Bordado de realce; 11 ▶ Planta dicotiledónea tropical, como el ébano; 12 ► Continuación ordenada de personas, cosas, sucesos, etc.; 13 ▶ Comunidad autónoma española, situada en el noroeste de la península ibérica; 14 ► Atareado, entregado al trabajo; 15 ► De sonido bélico o marcial; 16 ► Vagabundo, sin domicilio cierto; 17 ▶ Que se ajusta más a la realidad que a la abstracción; 18 ▶ Que tiene grande la nariz; 19 ► (Publio Elio ~) Emperador de Roma de 117 a 138, su reinado marcó el fin de la expansión del Imperio romano (76-138 d.C.); 20 ► Mit. Bebida que los dioses usaban para curarse y que además producía olvido.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - bas - be - be - ca - ce - ce - cia - cio - co - cu - do - do - do - dria - e - e - es - ga - gu - jun - le - len les - li - lí - lis - ma - mo - na - na - ná - nal - ne - no no - nues - o - o - o - ob - pa - pe - pen - pu - que - ra - re - re - re - ri - rrá - sión - so - so - su - su - ta - ta tar - te - ti - tia - to - to - to - tro - tu.

### Sudoku

Nº 6.888

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico<br>6 |   |   |   |   | 4 |   |   | 9 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _          |   |   | 9 |   |   | 7 |   |   |
| 1          |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
|            | 4 |   |   |   |   | 1 | 8 |   |
|            |   | 1 | 6 |   | 3 |   | 4 |   |
| 9          |   |   |   |   | 1 |   |   | 6 |
| 3          |   |   |   |   | 5 |   | 6 |   |
|            |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
|            | 5 | 8 |   | 2 |   |   |   |   |

|   | _ | _ |   |   |   |   | 6 |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   | 3 | 6 |   | 1 | 9 |   | 4 |    |
| 2 |   | 9 |   |   | 8 |   | 5 |    |
|   |   |   |   |   |   |   | 7 | 6  |
|   |   |   | 3 |   |   | 1 |   |    |
|   |   | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 8  |
|   |   | 8 |   |   | 3 |   |   | 17 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 7  |
| 5 | 9 |   |   |   |   | 2 |   |    |

### **Auto**definido

Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

CLARIN - MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

| MEMBRANA<br>DEL 0J0                       | ₹                                     | CHOCARON<br>CON ALGO                     | <b></b>                                  | APÓCOPE<br>DE MAMÁ  | <b>₽</b>                                    | PAPEL DEL<br>ACTOR | ₹                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ESCENO-<br>GRAFÍA                         |                                       | PERRO                                    |                                          | TORBE-<br>LLINO     | 100                                         | NOMBRE<br>DE MUJER |                   |
| L <b>&gt;</b>                             |                                       | +                                        |                                          | +                   |                                             | +                  |                   |
| CUBRA<br>PLAYA<br>ARGENTINA               | *                                     |                                          |                                          |                     | SUFIJO DE<br>ALCOHOLES<br>TAL VEZ,<br>QUIZA | *                  |                   |
| <b>\</b>                                  |                                       |                                          |                                          |                     | +                                           |                    | NINFAS<br>MARINAS |
| FAROL<br>GRANDE<br>CON<br>BRAZOS          |                                       | PIEDRAS<br>SÓLIDAS<br>NOMBRE<br>DE VARÓN | <b>→</b>                                 |                     |                                             |                    | ,                 |
| L <b>&gt;</b>                             |                                       | +                                        |                                          |                     |                                             | DESVÁN,<br>ALTILLO |                   |
| HIJO DE<br>NOÉ                            | ECHAR<br>ANIS<br>PRINCIPE<br>MUSULMAN | <b>→</b>                                 |                                          |                     |                                             | +                  |                   |
| 4                                         | +                                     |                                          | REPARE<br>EN ALGO<br>TEJIDO DE<br>MALLAS | <b>→</b>            |                                             |                    |                   |
| FIJÓ LA<br>VISTA EN<br>UNA COSA<br>ARROJE | *                                     |                                          | +                                        |                     | PREFIJO<br>NEGATIVO<br>NIETO<br>DE CAM      | <b>→</b>           |                   |
| <b>-</b>                                  |                                       |                                          |                                          | EN<br>ESTE<br>LUGAR | <b>∀</b><br>→                               |                    |                   |
| VEHÍCULOS<br>DE<br>RUEDAS                 | <b>→</b>                              |                                          |                                          |                     |                                             |                    |                   |

### **Soluciones**

### Sudoku Nº 6.887

#### Básico

| 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 |
| 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 |
| 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 |

| Av | anz | ade | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 8  | 1   | 5   | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 |
| 3  | 4   | 6   | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 |
| 2  | 9   | 7   | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 9  | 2   | 4   | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 |
| 5  | 8   | 3   | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 6  | 7   | 1   | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| 1  | 5   | 9   | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 7  | 3   | 2   | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 4  | 6   | 8   | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 |

### Claringrilla № 20.194

La paciencia es bien amarga; pero su fruto, dulce. **Juan Jacobo Rousseau.** Filósofo, músico y escritor francés.

|    |   | V |   |   | 7 |   |      |   |
|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 1  | A | L | T | A | R |   | 3 24 |   |
| 2  | M | Α | L | 0 | G | R | A    | R |
| 3  | Α | P | U | N | Α | R | S    | E |
| 4  | G | Α | L | Á | P | Α | G    | 0 |
| 5  | Α | С | E | L | Ε | R | A    | R |
| 6  | R | 1 | G | U | R | 0 | S    | 0 |
| 7  | P | Е | R | S | 0 | N | A    | L |
| 8  | Α | N | G | U | S | Т | 1    | Α |
| 9  | A | С | E | В | U | C | Н    | E |
| 10 | В | 1 | C | É | F | A | L    | 0 |
| 11 | М | Α | н | A | R | A | J    | Á |
| 12 | R | E | A | S | U | М | 1    | R |
| 13 | E | S | Т | É | Т | 1 | С    | A |
| 14 | Α | В | E | M | 0 | L | A    | R |
| 15 | P | 1 | C | A | D | 0 | R    | Α |
| 16 | Υ | Ε | S | Q | U | E | R    | 0 |
| 17 | 1 | N | C | Ó | L | U | М    | E |
| 18 | В | Α | T | 1 | C | 0 | L    | A |
| 19 | 1 | М | P | U | E | S | Т    | 0 |
| 20 | В | Α | C | 0 |   |   |      |   |

### Solución Autodefinido

Horizontales. Decorado, tape, ol, Pinamar, rocas, farola, anisar, Sem, note, miró, in-, tire, acá, rodados. Verticales. Retina, emir, can, Ramiro, toparon, red, remolino, ma, acaso, Ad, Dora, ático, rol, sirenas.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.300 - Libro Alan Faena: Arquitectura de ser y Arq. Horizontal \$ 6.999,90 - Ñ \$ 2.500 - Arq. \$ 2.300 - ELLE \$ 5.000 - Preescolar Genios \$ 3.000 - Relanz. Cocina en Casa N° 1 \$ 19.999,90 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanz. Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - Arq. Esp. con DNI \$ 2.500 - ELLE Cocina \$ 4.000 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$ 2.600 - Relanz. Pasteleria en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 - ELLE Decoración \$ 3.500,00 - Relanz. Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90.-

### Edición del día

Edición de 64 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires,
Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y
Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio
de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires
y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo.

DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax: 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax: Publicidad: 4348-7704/7730. Fax: Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

### "El ejemplar servicio de la Biblioteca Nacional del Congreso"

Agradezco al servicio que presta a la comunidad la Biblioteca de Congreso de la Nación, sobre todo la sala de Multimedia, donde se puede acceder a Internet y confeccionar currículums de trabajo a los que estamos en la búsqueda laboral.

Se puede ocupar el tiempo y acceder a distintos materiales de consulta, ya sea libros o sala de hemeroteca (diarios) y ser asesorados con mucho interés por sus empleados, que están siempre disponibles ante la necesidad de los usuarios. Digo todo esto porque al ser oriundo de la provincia de Mendoza, la biblioteca pública de allí, la General San Martín, no cuenta con el mismo nivel de atención y contención a los visitantes, incluso, en 2003 ante la mala gestión de su directora fueron robados más de 200 libros incunables que pertenecieron a su fundador, el General José de San Martín, noticia de repercusión nacional. Es por eso también ejemplar cómo la Biblioteca de Congreso preserva con mucho cuidado su importante patrimonio. Agradezco al señor Alejandro Santa, encargado de la sala de Multimedia y a todos sus colaboradores.

#### **Matías Pablo Capillas**

matiaspablocapillas@gmail.com

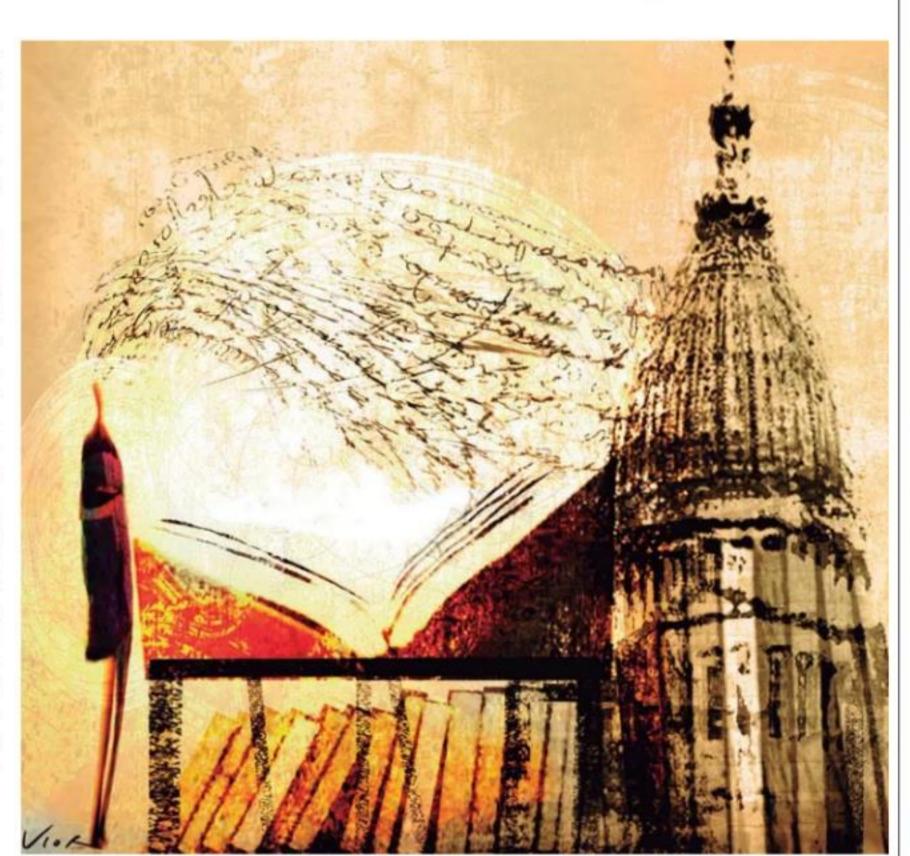

### Las declaraciones de Alberto F. sobre Fabiola

Alberto Fernández, en una entrevista, alegó, entre otras dudosas afirmaciones, que el hematoma en el ojo de Fabiola Yañez que se observa en las fotos difundidas "no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas".

El ex presidente con sus continuas manifestaciones supera los límites de una persona mentirosa por lo que se convierte en un ser más peligroso: un mitómano de la mentira.

### Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

 Basta de rasgarse las vestiduras por el ojo negro de Fabiola. Fabiola, rodeada de lujos y privilegios cuando todo el pueblo languidecía, no sufrió más que lo que miles de mujeres ocultan en una fábrica, en un colectivo, en una oficina, a diario a lo largo y ancho de un país gracias a una Justicia mastodóntica e inútil y a un sistema hipócrita que nada soluciona.

Ese pozo séptico en que se transformo el país, fue gracias a que miles eligieron, reeligieron y hasta volverían a elegir a un regimiento de inmorales y ladrones que jamás, a diario, ocultaron lo que hacían, siendo ovacionados por esos miles que por complicidad, estupidez o por un poco de dinero, "militaban" cualquier delito y cualquier aberración, negando el estado de derecho y destruyendo como vándalos el patrimonio público y la libertad ajena.

Se robaron el dinero, la moral, bastardearon las leyes y sepultaron toda tradición que no les conviniera, no por un día ni dos. Por décadas. Y eso no lo hace un grupito de osados, sólo.

Así que, Alberto (tal vez el ejemplo más

vivido de esta aberración) será culpable tal vez del ojo negro de Fabiola. Pero esos miles, voto a voto son los culpables de las fracturas múltiples y la terapia intensiva en que quedo la República. A hacerse cargo, "militantes".

### Carlos Sala Spinelli

csalaspinelli@gmail.com

 El profesor adjunto de la cátedra de Derecho Penal en la UBA, de la materia Teoría del Delito y Sistema de la Pena, Alberto Fernández, fue imputado en febrero pasado por estar comprometido en la causa del escándalo de los seguros.

La investigación de este expediente dio inicio en forma inesperada a la denuncia que por violencia de género hizo su ex pareja Fabiola Yañez.

De este modo, parece haberse descubierto que no sólo enseñó la teoría del delito durante 39 años, sino que también durante su presidencia hacía los trabajos prácticos.

Todavía es prematuro conocer qué tipo de penas aplicará la Justicia, sobre cuyo sistema también enseñaba el profesor adjunto.

#### Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

### Caso Loan: "Tener en cuenta la declaración de los niños"

Loan, nuevamente se vuelve a perder en los múltiples relatos que llegan a la Justicia. Una de las pocas pistas son las producidas por los niños que estuvieron presentes en el momento de su desaparición. En sus dibujos refieren, a la presencia de un hombre encapuchado.

Teniendo en cuenta que los lazos familiares son afectivamente muy frágiles, sería importante transcribir las palabras que acompañaron las producciones de los niños, palabra por palabras y que la Justicia lo tenga en cuenta como una pista válida.

#### Mónica Straschnoy

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA M.N.: 9.059. ESPECIALISTA CLÍNICA. PERITO JUDICIAL. monicpsi@yahoo.com.ar

### Aquello que necesitan las "generaciones perdidas"

Ochenta años en cualquier sociedad del mundo, son muchos. Los transitan tres o más generaciones de ciudadanos que se configuran con sus pautas culturales, y las trasmiten a sus hijos.

Todas reclaman lo mismo: educación, salud, familia, trabajo, orden. Ocho décadas argentinas que sufrieron la decadencia, la corrupción, el empobrecimiento. Planificadas con precisión para lograr tales metas, a excepción de algún intervalo en el que algunos gobernantes pretendieron cambios, arribamos al siglo 21, y en su primera veintena, una cantidad asombrosa de jóvenes y no tanto, casi no saben leer, hablar, escribir, interpretar textos, o pensar coherentemente, dado que el pensamiento humano está en concordancia con estas elementales habilidades.

Dividir para reinar decía Maquiavelo; embrutecer para gobernar, dijo el peronismo desde hace ochenta años.

Estas generaciones perdidas de argentinos no podrán recuperar lo más elemental de una sociedad: la educación.

### **Raquel Saffores**

raquelsaffores@gmail.com

#### Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











MÁX 18°



MÁX 18°

14°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



ACTUALIZADAS Por Maitena



### **Pasiones Argentinas**

### Canciones de cancha, ni bullying ni plegarias

**Marcial Gala** Escritor cubano

estos días de clamor, frío, guerras y mucho deporte, ese interrogante parece permear la realidad y es raro que sea tan difícil responderlo si tenemos en cuenta que hablamos de una nación del cono sur, latinoamericana y ceñida por ese crisol de razas que caracteriza a nuestros países. Aquí hay desde descendientes de pueblos originarios, árabes hasta japoneses, pasando por europeos, senegaleses, cubanos, bolivianos y muchos venezolanos. Llegás de otras tierras y ves todo tipo de gente, mezclada en una sintonía fraternal que no es muy común en otras sociedades. Sin embargo en estos días para mucha gente la Argentina es casi un paradigma de racismo, todo por una canción de cancha que algún aficionado tampoco demasiado talentoso se sacó del mate y que luego varios miembros de la selección nacional entonaron de manera tan festiva, como si la dichosa cancioncilla fuera un villancico inocente y no un ejemplo de homofobia, misoginia, xe-

s Argentina un país racista? En

nofobia, racismo y patriotería barata. Fue un episodio triste, la verdad, que demuestra que hay que tener cuidado con lo que se canta y que el bullying a estas alturas del siglo veintiuno no es muy recomendable porque además va a parar a las redes sociales y uno corre el riesgo de que se viralice y toda tu nación pase por racista.

En el fondo el episodio me parece aleccionador, las cosas deben cambiar, no basta con decir "no somos racistas", sino que es necesa-

rio llevar una vida acorde con ese planteamiento. Entonces un día podremos ver en los clásicos de futbol a las dos aficiones compartiendo juntas las gradas del estadio. Para que suceda es necesaria una revisión acerca de lo que es el deporte, el fútbol en particular, y su capacidad de cambiar las cosas para bien, porque el deporte debe ser sobre todo armonía y fraternidad. La pasión es algo de lo que se alardea mucho por estos lares y de verdad la pasión bien orientada es una

hermosa virtud, pero cuando se convierte en paroxismo se vuelve vergonzosa si ese exceso de pasión nos lleva a ser intolerantes y despreciar al diferente. Nada humano me es ajeno, esa frase que los renacentistas tomaron del arquitecto Vitruvio sigue teniendo mucha actualidad. Canciones de cancha, nadie pretende que sean plegarias pero cuando se pasan dejan de ser cantos para tornarse grito, imprecación, boludez que pretende tener alas. Gallardo, el querido entrenador, se vio obligado a pedirle silencio a los que entonaban una de esas letrillas que ofendía a otro equipo argentino. Y es que el fútbol puede terminar siendo refugio de lo más odioso de nosotros mismos.

No creo que Argentina sea un país racista, es una nación siempre dispuesta a acoger a otros, pero sí hay mucha iracundia en ese deporte tan amado, el fútbol, mucho despropósito, y a veces gritamos sin sentido, sin pensar en lo que sale de nuestras bocas como si más que personas fuéramos títeres que un ventrílocuo manipula.

CRIST

Sólo pizza

YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

